### deportes

Noche de Libertadores: potenciado por Gallardo, River visita a Colo Colo

Desde las 21.30, el equipo de Núñez abrirá en Santiago de Chile la serie por los cuartos de final de la Copa.



## Un polémico proyecto inmobiliario tiene en vilo a Villa Catedral

-sociedad

El concesionario del centro de esquí, apoyado por el intendente de Bariloche, quiere construir un hotel y residencias; debe aprobarlo el Concejo Deliberante. Página 23

# LA NACION

MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | LANACION.COM.AR

### Las provincias rechazan el ajuste que pidió Milei y el Gobierno relativiza la cifra

PRESUPUESTO. El Presidente había dicho que debían recortar US\$60.000 millones

El pedido del presidente Javier Milei para que los gobernadores ajusten US\$60.000 millones del gasto provincial, que lanzó el domingo en la presentación del presupuesto 2025, generó rechazo en las provincias y enrareció el inicio de las negociaciones con los aliados para aprobar el proyecto en el Congreso.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijo que "preocupa" que se les siga pidiendo esfuerzo a las provincias. Otros, en reserva, calificaron la cifra de "disparatada". Por la tarde, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezaron una reunión con gobernadores

y funcionarios provinciales. Allí los representantes de la Nación relativizaron la cifra del Presidente. Casi en paralelo, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dijo que el recorte que deberían hacer "sería de US\$20.000 millones". Página 8

Preocupación en Pro por la coparticipación porteña Página 9

Suben los bonos y cae el riesgo país

Melisa Reinhold Página 10

### Dos encuentros con el Papa, una sola foto



política—ROMA (De nuestra corresponsal).—El papa Francisco recibió ayer a trece miembros de la CGT, entre quienes estaba el camionero Pablo Moyano (foto). Los sindicalistas aseguraron que los exhortó a defender "la justicia social" y que no hizo ninguna crítica al gobierno de Javier Milei. Horas después, Francisco se reunió con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en un encuentro informal en el que, según fuentes vaticanas, el Pontífice se limitó a escuchar a la funcionaria. Hasta anoche, ni el Gobierno ni la Santa Sede habían difundido imágenes de esa reunión. Página 14

### Yuval Noah Harari. "Existe un potencial totalitario en la IA"

El pensador israelí presentó su nuevo libro, *Nexus*, en el que alerta sobre el lado oscuro de la inteligencia artificial, las *fake news* y el riesgo para las democracias

### Daniel Gigena

"¿Cómo es que tenemos la tecnología de la información más importante de la historia y las personas parecen incapaces de hablar entre sí? Republicanos y demócratas no están de acuerdo en nada, salvo en que la gente no puede tener una conversación racional sobre los temas más básicos", alertaba ayer

el influyente intelectual israelí Yuval Noah Harari (Kiryat Atta, 1976) durante una rueda de prensa por el lanzamiento internacional de Nexus, su nuevo libro. "Esto está pasando después de que los gigantes tecnológicos nos prometieron que nos iba a conectar a todos y a diseminar la verdad; entonces, ¿qué pasa? Es la misma pregunta, desde Canadá hasta Brasil". Continúa en la página 21

# La UCR sancionó a 4 diputados que avalaron al Presidente

PARTIDO. Fueron desafiliados por respaldar el veto a las jubilaciones

La Convención de la UCR decidió desafiliar a cuatro de los cinco diputados que el martes pasado se reunieron con Javier Mileiy, un día después, cambiaron su voto para sostener el veto a la ley que aumentaba las jubilaciones. La sanción alcanza a Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi. Eltribunaldeéticadelradicalismo analizará sus casos y los de Roxana Reyes y Gerardo Cipollini (que se ausentaron de la votación) para ver si los expulsan. Respondieron con críticas al titular del partido, Martín Lousteau. Página 12

### Los súper se pelean con Lanús por el alza de tasas

CARTELES. El conflicto entre los supermercados y el municipio de Lanús por la suba de la tasa de seguridad e higiene escaló después de que la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) refutara al intendente Julián Álvarez. Ahora, las cadenas colgaron en los locales cartelería en la que indican que, por el aumento, se ven forzadas a aumentar los precios. "En virtud del aumento de la tasa de seguridad e higiene de la municipalidad de Lanús, los precios de este local reflejan ese incremento del 3,3%", dicen los carteles. Página 12

### El Gobierno declaró esencial el transporte aerocomercial

perinición. Se deberán garantizar servicios mínimos en los paros; protesta de pilotos. Página 23

### **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

MUSK SE METE EN LA PELEA CON UN POLÉMICO TUIT Y **ENCIENDE LAS** ALARMAS DEL SERVICIO SECRETO



"Y nadie está intentando asesinar a Biden/Kamala" Tras borrar el tuit anterior, Musk publicó el siguiente comentario:

"Resulta que los chistes son mucho menos graciosos si la gente no conoce el contexto y la entrega es texto plano"

### La campaña en Estados Unidos | ACUSACIONES DEL MAGNATE

### Trump les echó la culpa a Biden y a Harris de alentar la violencia en su contra

El candidato republicano dijo en una entrevista luego del nuevo aparente atentado que la retórica de los demócratas está 'provocando que me disparen"; la Casa Blanca condenó el hecho

Rafael Mathus Ruiz CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.- Donald Trump y su campaña culparon al presidente Joe Biden, a la vicepresidenta y candidata presidencial Kamala Harrisy a los demócratas y su "lenguaje altamente incendiario" por el aparente intento de asesinato contra el magnate-el segundo durante esta cam-

paña en poco más de dos meses-el domingo, en su campo de golf en

West Palm Beach, Florida.

El sospechoso, Ryan Wesley Routh, de 58 años, estuvo doce horasenelperímetrodelcampodegolf de Trump, según una denuncia penal presentada ayer en el Tribunal del Distrito Sur de Florida. Aproximadamente a las 13.31, un agente del Servicio Secreto que recorría el perímetro vio lo que parecía ser un rifle "sobresaliendo de una línea de árboles". El agente disparó inmediatamente, aunque no llegó a herir a Routh, que huyó en un Nissan a alta velocidad. Routh fue detenido por agentes locales aproximadamente a las 14.14. Entre los árboles donde Routh estaba oculto, los agentes encontraron una cámara digital, una mochila, un rifle estilo SKS cargado y una bolsa plástica negra con comida.

Routh nunca llegó a disparar su arma y tampoco llegó a tener a Trumpen la mira, dijo el director interinodel Servicio Secreto, Ronald L. Rowe. El Servicio Secreto había alertadoa Trump cuando era presidente del riesgo que corría en sus campos de golf, relevó The Washington Post.

Routh compareció ayer en un mameluco azul ante un tribunal federalen West Palm Beach, Florida. Fue acusado de dos delitos: posesión de un arma de fuego a pesar de ser un delincuente convicto y posesión de un arma con un número de serie borrado, un detalle que impide saber cómo adquirió el arma.

Mientras los fiscales federales, el FBI y el Servicio Secreto avanzaban en su investigación y buscan responder los interrogantes latentes, el episodio volvió a carcomer la ya deshilachada convivencia política de Estados Unidos en medio de una campaña electoral ácida en la cual republicanos y demócratas se acu-

san mutuamente de ser una amenaza existencial para el país sin reprimir agravios. Trump, quien ya sufrió un intento de asesinato a mediados de julio que casi le cuesta la vida, y su campaña dejaron de lado cualquier llamado a la unidady pasaron rápidamente a la ofensiva, al acusar a Biden, a Harris y a los demócratas de alentar la violencia.

Trump dijo en una entrevista con el sitio de noticias de la cadena Fox News que la retórica de Biden y Harris está provocando que le "disparen"y que Routhactuó alentado por el "lenguaje altamente incendiario" de los demócratas.

"Creía en la retórica de Bideny Harris, y actuó en consecuencia", dijo Trump. "Su retórica está provocando que me disparen, cuando soy yo quienva a salvar al país y ellos son los que están destruyendo el país, tanto desde adentro como desde afuera". indicó.

La campaña de Trump difundió además ayer un correo electrónico con el título: "Retórica de los demócratas inspira otro atentado a la vida del presidente Trump". El correo contenía una larga lista de más de 50 declaraciones de una línea de Biden, Harris, congresistas demócratas y comentaristas en contra de Trump, todascon un hipervínculo aartículos de prensa o posteos en la red X en los que Biden o Harris llaman a Trump una "amenaza genuina" para el país y la democracia norteamericana. Trump, acusado por sus críticos de haber denigrado el discurso y la convivencia política con sus ataques constantes a sus rivales, también ha llamado a Biden una amenaza para la democracia.

En su entrevista con Fox News. su primera declaración luego del episodio en el club de golf, Trump dijo que los demócratas "quieren destruir nuestro país". Y amplió su ofensiva con un largo mensaje en Truth Social, su red social.

"La retórica, las mentiras, ejemplificadas por las declaraciones falsas hechas por la Camarada Kamala Harris durante el debate manipulado y altamente partidista de ABC, y todas las demandas ridículas diseñadas específicamente para infligir daño al oponente político de Joe, ahora de Kamala, yo, han llevado

la política en nuestro país a un nivel completamente nuevo de odio, abuso y desconfianza", escribió Trump. "Debido a esta retórica de izquierda comunista, las balas están volando, y solo empeorarán! Permitir que millones de personas, de lugares desconocidos, invadan y se apoderen de nuestro país es un pecado imperdonable", agregó, una referencia a la inmigración y los extranjeros sin papeles, su principal tema de cam-

Como evidencia adicional de la creciente desconfianza política, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aliado de Trump, dijo que Florida llevará adelante su propia investigación sobre "el intento de asesinato" y que la gente "merece saber la verdad" sobre el episodio.

Harrisy su campaña se mantuvieron en silencio tras las declaraciones del republicano. Harris participó en una entrevista de radio grabada con Stephanie "Chiquibaby" Himonidis para su programa en Nueva Network. Pero Biden sí habló sobre el episodio durante un discurso en Filadelfia: volvió a condenar la violencia política y afirmó que la forma de resolver las diferencias es a través de las elecciones.

"Déjenme decirles que no hay lugar, y lo digo desde el fondo de mi corazón, yaquellos que me conocen lo saben: en Estados Unidos no hay lugar para la violencia política. Ninguno, cero, nunca. Siempre he condenado la violencia política", dijo el mandatario. "Siempre lo haré. En Estados Unidos, resolvemos nuestras diferencias pacíficamente en las urnas, no a punta de pistola. Estados Unidos sufrió demasiadas veces la tragedia de la bala de un asesino, no resuelve nada y solo desgarra al país. Debemos hacer todo lo posible para prevenirlo y nunca darle oxígeno", agregó.

Por la tarde, al regresar a la Casa Blanca, los periodistas que se agruparon en el jardín sur de la residencia le preguntaron si había hablado con Trump. "No, intenté llamarlo, no estaba disponible", respondió Biden, mientras caminaba. "Lo llamaré más tarde", agregó. Un rato después, la Casa Blanca informó que ambos tuvieron una "conversación cordial".



Ryan Wesley Routh, el sospechoso de querer atentar contra Trump

### El sospechoso y una intrincada relación con la guerra de Ucrania

Ryan Routh pretendía enviar a veteranos afganos a luchar junto a Kiev, una iniciativa que no prosperó

KIEV .- Ryan Wesley Routh, el sospechoso de un aparente intento de asesinato contra el candidato presidencial republicano Donald Trump, visitó Kiev en el verano de 2022 para alentar a la gente a luchar por Ucrania. Pero los funcionarios ucranianos se distanciaron ayer de Routh cuando a firmaron que notenían vínculos con él y advirtieron que Rusia utilizaría su apoyo a Ucrania como propaganda.

El Kremlinafirmó ayer que los vínculos ucranianos del presunto autor de los disparos en el intento de asesinatodelexpresidentede Estados Unidos Donald Trump demuestran que "jugar con fuego" tiene consecuencias. Consultado acerca del aparente intento de asesinato, el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, afirmó: "No somos nosotros los que deberíamos estar pensando, son los servicios de inteligencia de Estados Unidos los que deberían estar pensando. En cualquier caso, jugar con fuego tiene sus consecuencias". El comentario tiene una clara referencia al apoyo de Estados Unidos a Ucrania frente

a Rusia. CNN, Fox News y The New York Times identificaron a Routh, de 58años y oriundo de Greensboro, Carolina del Norte, como el sospechoso del incidente de anteayer. Routh es un extrabajador de la construcción y se mudó a Hawái en 2018.

"Muchosdelosotrosconflictosson grises, pero este es definitivamente blancoy negro. Se trata del bien contra el mal", dijo Routh en una entrevista publicada por Newsweek Romania en junio de 2022 en referencia a la guerra desatada tras la invasión de Rusia a Ucrania.

Unvideode Reuters lomuestra en Kiev en mayo de 2022, durante unas protestas en las que se pedía apoyo internacional a los combatientes ucranianos. Una fotografía tomada en Kiev en ese momento lo muestra sosteniendo una bandera ucraniana y luciendo una bufanda con las estrellas y rayas de Estados Unidos.

Los videos publicados en X también mostraron a Routh asistiendo a eventos ese mes en apoyo de Ucrania, incluida una protesta realizada en apoyo de la Brigada Azov, que parLA NACION | MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EL MUNDO 3

#### Respuesta del Servicio Secreto

El Servicio Secreto de Estados Unidos dijo que estaba al tanto de una publicación de Musk en la red social X en la que reflexionaba sobre la ausencia de intentos de asesinato contra el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. "El Servicio Secreto investiga todas las amenazas relacionadas con nuestros protegidos", dijo un vocero.



ticipó en la batalla particularmente feroz por la ciudad de Mariupol.

Unos cuatro meses después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, Routh percibió que la guerra estaba en un momento crítico y pidió más apoyo internacional. Routh dijo a Newsweek Rumania que su objetivo inicial en Ucrania era luchar, peroel plan no funcionó porque su edad y su falta de experiencia militar hicieron que no lo aceptaran. En cambio, se dedicó a promover la causa entre otros, dijo.

"Si los gobiernos no envían a sus militares oficiales, entonces nosotros, los civiles, tenemos que tomar la antorcha y hacer que esto suceda, y hemos conseguido algunas personas maravillosas aquí, pero es una pequeña fracción del número de los que deberían estar aquí", dijo.

Routh, que había pasado algún tiempo en Ucrania intentando conseguir apoyo para la guerra, buscaba reclutas entre los soldados afganos que habían huido de los talibanes. En marzo de 2023, fue contactado por un periodista del diario The New York Times, el cual confirma que el sospechoso había elaborado una listadecientosdeafganosrepartidosen Irán, Pakistány Afganistán a quienes había sido parte de ella. quería enviar a Ucrania.

"En mi opinión, todo el mundo debería estar allí apoyando a los ucranianos", ledijo a The New York Times, en una conversación donde, según los dichos del entrevistador, el hombre parecía querer orquestar una megaoperación que estaba muy por encima de sus posibilidades y que lo superaba ampliamente.

Cientos de no ucranianos han luchado contra las fuerzas rusas en Ucrania y otros han contribuido a intentar reclutarlos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, condenó el presunto intento de asesinato y dijo en X: "Me alegra saber que Donald Trump está a salvo e ileso".

El Centro de Lucha contra la Desinformación de Ucrania dijo que el incidenteyaera un "tema para la propaganda rusa" y sugirió que Moscú difundiría teorías de conspiración intentando mostrar un "rastro ucraniano" del aparente intento de asesinato. "Por supuesto, todo esto es mentira", afirmó el director del centro, Andriy Kovalenko.

Debidoaltemoraqueestehombre sea asociado a los funcionarios ucranianos y la causa de la guerra, varios salieron a realizar declaraciones y negar anticipadamente cualquier tipo de conexión. El servicio de prensa de la Brigada Azov negócualquier conexión con Routh y afirmó que nunca se había comunicado con él. La Legión Internacional, donde sirven muchos de los combatientes extranjeros, también dijo que no tenía vinculos con Routhy que este nunca

En marzo de 2023, Routh dijo al medio de noticias Semafor que había intentado reclutar combatientes afganos entrenados por Estados Unidos para luchar por Ucrania contra Rusia, pero que el Ministerio de Defensa de Ucrania no había aceptado emitirles visas.

Agencia Reuters y The New York Times

### Trump, la furia y la violencia le dan forma a la política de EE.UU. en la era moderna

**EL ANÁLISIS** 

Peter Baker

THE NEW YORK TIMES

WASHINGTON ocos días después de que el expresidente norteamericamían a los perros y los gatos en una localidad de Ohio, alguien empezó y edificios públicos, obligando a el que utilizan contra él. realizar evacuaciones y alentando una ola de temor generalizado.

de dispararle. Su intento solo se vio para la democracia son ellos". frustrado cuando un agente muy Uno de los partidarios más retó y se adelantó a abrir fuego.

política que va dando forma cada X, de la que es propietario. vez más a la política norteamerinazas de bomba y las tentativas de broma, pero la Casa Blanca resmagnicidio ya son parte del paisa- pondió: "La violencia solo debe ser je, y por horrendas e impactantes condenada, nunca alentada ni tomiento a nivel nacional.

"Lo que más me preocupa en esvamos por el segundo intento en blanco de ataques. dos meses, y eso nos da la pauta la violencia".

continuó sin interrupciones.

Apenas cuatro horas después de que Trump fuera sacado a empu- sean los dos intentos de asesinajones del club de golf para prote- to en poco más de dos semanas a gerlo, su equipo de finanzas envió los que sobrevivió el presidente un correo electrónico a su lista de Gerald R. Ford en 1975. Sin emrecaudación de fondos con un bo- bargo, lo más inquietante es que tón donde cliquear para hacer una los intentos de matar a Trump se donación.

tra mi vida, mi determinación es ron asesinados a tiros el reverendo aún más fuerte!", decía Trump en Martin Luther King Jr. y Robert F. el correo electrónico. Los mails de Kennedy. Esos magnicidios se prorecaudación de fondos de Harris dujeron en un momento de violentampoco se detuvieron.

### Acusación

culpó a los demócratas del tiroteo actuales. en su acto de campaña en Butler, yó el intento de anteayer al actual instar a la gente a lanzar amenapresidente y a la vicepresidenta, zas o a pasar a la acción, tanto a con el argumento de que el sospe- su favor como en su contra. Hace choso arrestado había actuado en tiempo que Trump ha optado por respuesta a sus ataques políticos el lenguaje de la violencia en su (ver página 2).

Harris y actuó en consecuencia", dijo ayer Trump a Fox News. "Su discurso está provocando que me disparen, cuando el que va a salvar el país soy yo, y ellos son los que lo están destruyendo, tanto desde dentro como desde fuera".

Pero incluso mientras se quejano Donald Trump denigrara bade que al llamarlo una "amenaza a los inmigrantes por televisión para la democracia" los demócratas nacional con historias falsas so- lo habían convertido en un blanco, bre migrantes haitianos que se co- Trump repitió su propia afirmación de que "son personas que quieren destruir nuestro país" y los llamó "el a amenazar con poner bombas en enemigo interno", un lenguaje cierlas escuelas, sedes municipales tamente no menos provocador que

De hecho, en cuestión de horas, su campaña envió por mail una Días después, según las autorilista de citas de Biden, Harris y dades, un hombre que en sus per- otros demócratas que atacaban files online se describe como un se- a Trump con frases como "es una guidor desilusionado de Trump se amenaza para nuestra democraabrió camino con un rifle semiau- cia" y "es una amenaza para esta tomático hasta la cancha de golf nación", sin mencionar que la sede Florida donde estaba el expre- mana pasada, durante el debate, sidente, con la evidente intención el expresidente dijo "la amenaza

alerta del Servicio Secreto lo detec- nombrados y abiertos de Trump, el megamillonario Elon Musk, Así estamos en 2024. En el lapso llegó al extremo de preguntar por de menos de una semana, el otrora qué Biden y Harris no han sido y también posible futuro presiden- blanco de ningún intento de asete de Estados Unidos fue al mismo sinato. "No veo a nadie queriendo tiempouna aparente inspiracióny asesinar a Biden/Kamala", escribió un aparente blanco de la violencia Musk en su cuenta de la red social

Musk borró más tarde la publicana en la era moderna. Las ame- cación y dijo que había sido una que sean todavía no parecen haber mada en broma", dijo Andrew Basuscitado un verdadero despabila- tes, vocero de la Casa Blanca. "Esa es una retórica irresponsable".

A lo largo de su historia, Estate momento es la naturalización dos Unidos ha estado marcado de la violencia en nuestro siste- por períodos de violencia política. ma político, y va en aumento", di- Cuatro presidentes en funciones jo en una entrevista el legislador fueron asesinados en su cargo y demócrata por Colorado Jason otro recibió un disparo y resultó Crow, miembro de la comisión gravemente herido. Un expresibipartidaria que ya estaba inves- dente también recibió un disparo tigando el intento de magnicidio y sobrevivió, y muchos otros que contra Trump del 13 de julio. "Ya vivieron en la Casa Blanca han sido

Pero dos intentos de acabar con de hasta qué punto ha penetrado la vida de un expresidente en apenas dos meses siguen siendo alar-El presidente Biden y la vicepre-mantes, especialmente al calor de sidenta Kamala Harris condena- una elección en la que la víctima de ron el último incidente con sendos esos ataques es principal candidacomunicados, pero la campaña to para volver a ocupar su antiguo puesto.

Tal vez la analogía más cercana parecen mucho a cuando, en 1968, "¡Después de otro atentado con- con dos meses de diferencia fuecia más generalizada en las calles de Estados Unidos, en medio de una sensación de desgaste de los Trump, que apenas la semana vínculos sociales, algo que tampasada en el debate con Harris bién preocupa a muchos líderes

El epicentro de la actual erup-Pensilvania, donde recibió un ba- ción de violencia política es lazo en una oreja, también atribu- Trump, una figura que parece discurso político, alentando a sus "Ese hombre les creyó a Biden y partidarios a golpear a los revoltosos, amenazando con dispararles a los saqueadores y a los inmigrantes indocumentados, burlándose de un ataque casi mortal contra el marido de la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes y sugiriendo que se ejecute a un general al que considera desleal.

Aunque Trump insiste en que el encendido discurso que les dio a sus partidarios el 6 de enero de 2021 no fue responsable de la posterior toma por asalto del Capitolio, ese día se resistió a las súplicas de sus asesores y de su propia hija para que intentara frenar el asalto. De hecho, hasta sugirió que la turba tal vez tenía razón en querer colgar a su vicepresidente, y desde entonces ha elogiado a los atacantes como patriotas a los que podría indultar si fuera elegido nuevamente.

#### Amenazas de bomba

Trump no se detiene a reflexionar sobre el impacto de sus palabras. La semana pasada, sus falsas acusaciones contra los inmigrantes comedores de mascotas durante su debate con Harris desataron de inmediato una ola de amenazas de bomba que pusieron patas arriba la vida en Springfield, en Ohio, y Trump no hizo nada para frenarlo.

Cuando un periodista le preguntó si condenaba las amenazas de bomba, no se la jugó. "No sé qué pasó con esas amenazas de bomba", dijo Trump. "Sé que los inmigrantes ilegales se apoderaron de la ciudad, y eso es terrible".

Los detractores de Trump también han empleado muchas veces el lenguaje de la violencia, aunque no de manera tan extensa y repetida ni llegando a esos extremos. Los aliados del expresidente distribuyeron una recopilación de videos en línea de varios opositores a Trump diciendo que querrían trompearlo y cosas así. Y en estos días algunas de las voces más extremistas de las redes sociales se burlaron o minimizaron la situación de riesgo que se vivió en el campo de golf de Florida. Los aliados de Trump suelen esparcir la idea de que sus críticos lo desprecian tanto que perdieron la cabeza.

Por supuesto que la furia es la fuerza que anima la carrera política de Trump desde hace mucho tiempo, tanto la furia que despierta entre sus partidarios contra sus rivales como la que genera entre sus opositores, que llegan a odiarlo. Las predicciones de que después de escapar por poco de la muerte en Butler podría moderar su discurso resultaron efímeras: cinco días después, en su discurso de aceptación de la candidatura presidencial en la Convención Nacional Republicana, Trump ya era el mismo de siempre.

Pero el hecho de que este último incidente en Florida pase aún más inadvertido que el primero nos da la medida de hasta qué punto la violencia política se ha convertido en parte de la cultura norteamericana moderna, tal vez no aceptada, pero cada vez más naturalizada. A medida que la atención de la opinión pública derivaba hacia otros acontecimientos, la conmoción por el tiroteo en Butler se disipó relativamente rápido. La conmoción por este incidente tal vez incluso dure menos.

Traducción de Jaime Arrambide

### La violencia entre candidatos caldea los comicios de San Pablo

BRASIL. El aspirante antisistema Pablo Marçal, tercero en los sondeos, fue golpeado con una silla por uno de sus rivales; cruce entre los favoritos a ganar la alcaldía de la ciudad

#### Marcelo Silva de Sousa

PARA LA NACION

BRASILIA.- El controvertido empresario brasileño Pablo Marçal, candidato a alcalde de San Pablo, recibió ayer el alta médica tras el sillazo que le dio el periodista José Luis Datena en el debate, volvió a ponerse en el lugar de "víctima" del sistema y aseguró que pedirá la suspensión de la candidatura de su oponente.

El sillazo que recibió Marçal se convirtió en el tema principal de los portales periodísticos brasileños, todavía conmocionados por el escándalo inédito en una campaña para alcalde de la capital paulista.

"Si yo le hubiese dado el sillazo, estaría encarcelado. Datena salió impune. Voy a pedir la anulación de su candidatura", dijo Marçal, pocos minutos después de recibir el alta médica, en una improvisada conferencia de prensa en la clínica donde pasó la noche internado.

Marçal llevaba el brazo derecho en cabestrillo. Según el boletín médico del hospital Sirio Libanés de San Pablo, Marçal tuvo un traumatismo en la región derecha del tóraxyen el puño derecho, "sin mayores complicaciones".

El equipo de comunicación del candidato, sin embargo, había informado en una primera nota en la madrugada que estaba con "sospecha de fracturas en la región torácica" y "dificultades para respirar".

La policía civil paulista confirmó que investigará las acusaciones de lesión corporal contra Marçal, candidato a alcalde por el pequeño Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB).

### Cruces anteriores

El episodio de violencia física de la noche del domingo fue el corolario de una seguidilla de cruces en los que ambos intercambiaron acusaciones y ofensas personales.

Previamente a recibir al ataque, Marçal había hecho referencias a una antigua denuncia por acoso







La agresión con una silla de Datena a Marçal en el debate de los candidatos a alcalde de San Pablo

IMAGEN DE VIDEO

sexual contra Datena, comentario que sacó de las casillas al experimentado presentador, de 67 años. El influencer insistió en que Datena no era "hombre ni siquiera para pegar", lo que terminó provocando la reacción intempestiva de este último.

El moderador del debate inmediatamente pasó a comerciales, y el debate se reanudó luego sin Marçal ni Datena.

Datena fue inmediatamente expulsado del debate en la TV Cultura, en la recta final para las elecciones municipales del 6 de octubre, mientras que Marçal abandonó los estudios para recibir atención médica.

En las horas posteriores al ataque, el empresario y excoach, conocido por su discurso antipolítica y agresivo cultivado en redes sociales, consiguió capitalizar la atención que ganó al convertirse en víctima con la publicación de diversos videos con fragmentos posterior.

"¿Por qué todo ese odio?", escribió en una publicación en Instagram, en la que comparó la agresión con los atentados que sufrieron los expresidentes Jair Bolsonaro y Donald Trump. Además, asoció el ataque a la izquierda, con un mensaje irónico con la foto de la agresión que decía "la izquierda del amor".

Idolatrado por unos y tildado de delincuente por otros, Marçal, de 37 años, se ha convertido en el fenómeno de las elecciones municipales. Este influencer vivió un año de crecimiento vertiginoso e irrumpió en la carrera por la alcaldía paulista, que se perfilaba como un duelo polarizado entre el actual alcalde, Ricardo Nunes, y el izquierdista Guilherme Boulos, candidato del presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

Con 13 millones de seguidores en Instagram, solo está por detrás de Lula y Bolsonaro en número de seguidores entre los políticos brasile-

ños. El empresario tiene un estilo provocador, que algunos comparan con el de Javier Milei. En el último sondeo de Datafolha, Marçal apareció en tercer lugar con el 19% de las intenciones de voto, detrás de Boulos (25%) y Nunes (27%).

El sillazo en el debate puso bajo la lupa el nivel de violencia creciente en las discusiones entre los candidatos a alcalde de San Pablo. una constante de la campaña, no solo entre los protagonistas del escandaloso cruce ocurrido anteanoche.

"¿Usted consumió cocaína?", acusó, por ejemplo, el alcalde Nunes al izquierdista Boulos en el mismo debate del sillazo contra Marcal, poco después de la agresión.

La cúpula del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), agrupación de Datena, ratificó la continuidad del periodista como candidato.

#### Límites

"No defiendo el uso de la violencia para resolver un conflicto, respeté esa regla en mis 67 años de vida, hasta ayer [por anteayer]. Es difícil cuando los límites de civilidad son rotos por un oponente", dijo el candidato, a través de una nota en la que señaló que, dadas las mismas circunstancias, repetiría la agresión. "Me equivoqué, pero de ninguna forma me arrepiento", agregó.

"Desafortunadamente, perdí la de la agresión y su internación cabeza", dijo Datena. "Pudesimplemente haberme ido del debate, haberme ido a casa, eso hubiera sido mucho mejor", concluyó.

Marco Teixeira, politólogo de la Fundación Getulio Vargas, dijo que la estrategia de Marçal ya es meritoria hasta este momento, pese a no haber sido testeada en las urnas.

"Se convirtió en el asunto principal de la elección. Su apuesta ganó una dimensión mayor a la que imaginaba", dijo a LA NACION Teixeira.

El abogado de Marçal dijo que intentará evitar la presencia de Datena en los próximos debates previstos antes de la votación.

Los candidatos a alcalde de San Pablo volverán hoy a verse las caras en un nuevo debate organizado por el portal UOL y la señal Rede TV.

Marçal ya confirmó su presencia y se espera lo propio de Datena. Todos los ojos estarán en el encuentro, que amenaza con volver a convertirse en un ring, 48 horas después del hasta ahora mayor escándalo de la campaña. •

### Arce denuncia que Morales "prepara un golpe" en Bolivia

TENSIÓN. El exmandatario convocó a manifestaciones y ordenó a los grupos que lo respaldan dentro del MAS que bloqueen rutas

LA PAZ.-El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al exmandatario Evo Morales de intentar un golpe de Estado con marchas y bloqueos viales que el líder cocalero convocó a partir de hoy en reclamo de soluciones a la escasez de combustibles.

En un discurso televisado, Arce dijo que el expresidente, que gobernó entre 2006 y 2019, intentó acortar su mandato y orquestó un bloqueo con el objetivo de convertirlo en un "golpe de Estado" en su contra para "imponer" su candidatura presidencial "por las buenas o por las malas".

"Tengo la responsabilidad histórica de denunciar ante el país y el mundo lo que puede pasar en los próximos días en Bolivia por culpa de usted [Evo Morales]. En los próximos días se iniciará una marcha para luego pasar al bloqueo nacional de calles, que terminará con un intento de golpe de Es-

tado contra un gobierno popular; es algo de lo que tarde o temprano habrá que rendirle cuentas a nuestro pueblo", dijo Arce.

"No incendies nuestro país con tus acciones que distan mucho de lo que pregonas con palabras. No empobrezcas la economía ni quites el alimento de las empresas, de las familias bolivianas con bloqueos nacionales", indicó el mandatario boliviano. "Nos estás amenazando (...) con paros y bloqueos porque quieres hacer lo Respaldo que la Constitución del Estado no te permite: volver a habilitarte como candidato", agregó Arce.

El líder de izquierda estaba rodeado de sus seguidores en el mensaje grabado en la sede de gobierno y dirigido íntegramente a Morales. Arce dijo que, desde 2020, el expresidente se ha dedicado a preparar su candidatura, intentando boicotear su gobierno y presentarse como un "salvador"

de la patria para "permanecer en el poder otros 14 años o más".

Los sectores fieles a Morales anunciaron para hoy una marcha que partirá de la población de Caracollo, 190 kilómetros al sudeste de La Paz, con la finalidad de reclamar por la situación económica, la falta de dólares y combustibles, además de evitar la "proscripción" del Movimiento al Socialismo (MAS).

Algunos sugieren que también es una manifestación de apoyo a la nueva candidatura de Morales.

Esta movilización fue ratificada por Morales anteayer.

Asimismo, los indígenas aimaras "ponchos rojos" decidieron instalar un bloqueo ayer en las rutas que conectan a La Paz con el resto del país para pedir la renuncia de Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, a quienes acusan de "dividir" a las organizaciones sociales. Más de 10.000 personas marcha-

ban hacia La Paz en la tarde de ayer. El exjefe del Estado y partidario de las protestas Evo Morales rechazó las acusaciones de "golpismo" impulsadas por "intereses electorales personales" lanzadas contra él por su exaliado.

"El presidente Arce no solo está desesperado, sino también confundido", escribió en un posteo de la red social X.

Además, indicó que su mensaje solo busca "manipular la opinión pública", y lo acusó de querer "descuartizar el poder político de los pueblos".

A modo de cierre, afirmó que él no es el convocante de estas marchas y medidas de fuerza, sino que "es la respuesta de un pueblo cansado de un gobierno inconsciente, que ha mantenido un silencio absoluto frente a la crisis, la corrupción y la destrucción de la estabilidad que alcanzamos durante el proceso de cambio".

Morales y Arce han estado en conflicto desde finales de 2021 debido a desacuerdos sobre la administración del Estado, un problema que se ha intensificado con la necesidad de actualizar la dirección nacional del MAS.

Las facciones que apoyan a ambos líderes no han logrado llegar a un consenso al respecto. Aunque los grupos sociales que respaldan a cada líder convocaron varias reuniones del MAS, la autoridad electoral no las ha reconocido hasta que se organice un encuentro consensuado entre las facciones oficialistas.

Los seguidores de Morales lo han propuesto varias veces como "candidato único" para las elecciones de 2025, mientras que el grupo leal a Arce busca renovar la dirección del MASy cuestiona a Morales. •

Agencias ANSA y AFP

LA NACION | MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024



El comandante de la Guardia Costera Thomas Whalen declaró ayer en Charleston

MIC SMITH/A

### Revelan detalles sobre la implosión de la cápsula que bajaba hacia el Titanic

ACCIDENTE. Una investigación dice que el sumergible Titán mostró fallas antes de su última misión, en junio del año pasado

NUEVA YORK. – Los investigadores de la Guardia Costera estadounidense detallaron ayer que se verificaron una serie de problemas en los años previos a la catástrofe del sumergible Titán, que implosionó en junio de 2023 en las profundidades del océano, cuando buscaba acercarse al sitio donde yacen los restos del Titanic. En el accidente, perecieron cinco personas.

Los investigadores revelaron que el Titán había experimentado decenas de problemas durante expediciones anteriores, incluidos 70 inconvenientes con el equipo en 2021 y 48 más en 2022, como viajar con baterías agotadas.

Durante parte del invierno anterior al mortal accidente, dijeron los investigadores, el Titán estuvo almacenado sin ninguna protección, en condiciones de temperaturas extremadamente frías, fuera de un depósito en Terranova, Canadá.

Menos de cuatro semanas antes de la mortal misión, la cápsula fue encontrada "parcialmente hundida" dos días después de una prueba, luego de una noche de marea alta y niebla. Unos días antes de que implosionara, en otra misión, cinco personas se golpearon fuertemente dentro del Titán contra sus paredes cuando el aparato resurgía de las profundidades.

La problemática historia del sumergible viene de detallarse durante la primera audiencia pública de la Junta de Investigación Marina de la Guardia Costera de los Estados Unidos, que se reunió en Carolina del Sur para la primera audiencia pública sobre el desastre, en un intento de comenzar a responder la pregunta de qué salió mal en la misión.

Una transcripción de las comunicaciones finales del barco indica que en los momentos previos al desastre la tripulación pudo haber intentado desistir del viaje y volver a la superficie. La tripulación le dijo al barco de apoyo en un mensaje final que el Titán se había desprendido de dos de los pesos que lo ayudaban a descender. Aun así, dijeron los investigadores, ninguna transmisión "indicó problemas o emergencias".

De hecho, las últimas palabras que se escucharon de parte de la tripulación fueron "todo bien aquí", poco antes de que la nave implosionara en las profundidades del océano, según la BBC.

Cuando la tripulación del sumergible envió su última comunicación, se encontraba a más de tres kilómetros bajo la superficie del océano Atlántico.

La Guardia Costera viene investigando la posible causa de la implosión desde hace más de un año, perogran parte de ese trabajo se hizo fuera del ojo público, con pocas revelaciones nuevas sobre lo que salió mal. El procedimiento público de ayer comenzó con una descripción general de la investigación y una presentación animada del sumergible para ilustrar lo que los investigadores habían descubierto hasta ahora.

Los investigadores notaron que el exterior del casco del Titán estaba cubierto de poliuretano, lo que hacía imposible inspeccionarlo visualmente. Agregaron que el casco nunca había sido sometido a pruebas de presión según los estándares de la industria.

La Junta de Investigación Marina llamó al primero de dos docenas de testigos que se espera que testifiquen durante las próximas dos semanas. Entre ellos se encuentran exempleados de OceanGate, la empresa de exploración submarina que operaba el sumergible, y expertos marinos y de seguridad que tienen información sobre las causas del mortal evento. También es probable que la junta discuta la evidencia que ya ha reunido, incluidos detalles sobre el diseño del Titán y las pautas de seguridad de la compañía.

La pregunta más importante para los investigadores es qué causó la implosión del Titán, una respuesta crucial para prevenir

accidentes futuros. Específicamente intentarán determinar si hubo fallas en el diseño del sumergible o en los materiales con los que fue construido.

El director ejecutivo de Ocean-Gate, Stockton Rush, que murió en la implosión, había sido advertido años antes por expertos en sumergibles de que sus métodos aúneran experimentales y podían tener resultados devastadores.

Desde el accidente, los expertos observaron varias cuestiones en el diseño que pueden haberle ahorrado plata a la empresa, pero que diferenciaban el sumergible de otros que habían demostrado ser seguros. Entre ellos se encontraba la forma de píldora del casco del Titán (una esfera ha sido el estándar de la industria) y el uso de fibra de carbono en lugar de titanio para el casco.

El sumergible Titán desapareció el 18 de junio de 2023, cuando perdió comunicación con su
barco de apoyo. A bordo estaban
Rush; Shahzada Dawood, un empresario británico-pakistaní; el
hijo de Dawood, Suleman, de 19
años; Hamish Harding, un explorador y magnate de la aviación
británica, y Paul-Henri Nargeolet, un experto marítimo francés y
autoridad destacada en el Titanic
que había visitado los restos del
famoso barco decenas de veces.

La familia de Nargeolet presentó una demanda contra Ocean-Gate el mes pasado, y dijo que el director ejecutivo de la compañía había engañado a Nargeolet sobre la seguridad de la nave. OceanGate suspendió las operaciones comerciales y exploratorias tras el accidente.

Cuatro días después de la desaparición del sumergible, se encontraron restos de la nave a aproximadamente medio kilómetro de la parte delantera del Titanic. Meses después, los buzos encontraron restos humanos entre los escombros. •

Agencia AP y The New York Times



Una calle de Glucholazy, Polonia, bajo el agua

AFF

### La tormenta Boris hace estragos en Europa Central: 17 muertos

CATÁSTROFE. Polonia, República Checa y Austria se encuentran entre los países más afectados

PRAGA.—La devastadora tormenta Boris dejó por lo menos 17 muertos, graves inundaciones y daños materiales aún difíciles de cuantificar en cinco países de Europa Central y Oriental, según los balances divulgados ayer, en lo que sería el peor fenómeno de esta característica en décadas. Fuertes vientos y lluvias inusualmente intensas azotan desde finales de la semana pasada Austria, la República Checa, Hungría, Rumania y Eslovaquia.

Los residentes de varias zonas de Polonia y la República Checa se apresuraban a evacuar ayer mientras otros en Europa Central empezaban a limpiar tras las peores inundaciones en más de dos décadas, que dejaron un rastro de destrucción y un creciente número de muertos.

Las zonas fronterizas entre estos dos países se vieron duramente afectadas durante el fin de semana por las fuertes lluvias desde la semana pasada y la crecida del nivel del agua, que derrumbaron algunos puentes, obligaron a evacuar y dañaron automóviles y casas.

Además de los siete muertos registrados en Rumania, Austria anunció dos nuevos decesos –de dos hombres de 70 y 80 años–, tras la muerte anteayer de un bombero. En la República Checa, la policía confirmóa la radio pública la muerte de tres personas, además de siete desaparecidos. La policía polaca reportó cuatro víctimas.

### Situación dramática

"Vivo aquí desde hace 16 años y nunca había visto inundaciones como esta", contó la austríaca Judith Dickson a la radio ORF.

Los expertos afirman que el cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, como las lluvias torrenciales y las inundaciones.

Las lluvias de Boris inundaron calles y sumergieron barrios enteros, perturbaron el transporte público, rompieron al menos 12 represas y dejaron sin electricidad a miles hogares.

Cientos de personas fueron evacuadas en helicópteros desde techos de casas y capós de automóviles, y varias comunidades permanecen aisladas.

"Esto no ha terminado. Sigue siendo crítico. Sigue siendo dramático", advirtió Johanna Mikl-Leitner, gobernadora de Baja Austria, añadiendo que aún no se conoce la magnitud exacta de los daños.

En la República Checa, unas 119.000 viviendas, la mayoría en el nordeste del país—donde se declaró el estado de calamidad— se quedaron sin electricidad anteanoche.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció una ayuda inmediata de 260 millones de dólares para las regiones afectadas. Mientras que en algunas ciudades, como Klodzko, el agua está empezando a retroceder, en el norte se esperan aún más inundaciones.

En el noroeste de Hungría, el gobierno desplegó más de 350 militares para reforzar la ayuda contra las inundaciones, pues se prevé un aumento del caudal del Danubio y de los ríos que discurren por su cuenca. •

Agencias Reuters y AFP

Participaciones sociales

4318 8888

### REUNIONES

En el ROTARY CLUB DE BUENOS AIRES que preside el Dr. Jorge González Zuelgaray, mañana 18 de septiembre a las 13, en el Libertador Hotel, disertará el Lic. Eduardo Levy Yeyati, sobre: ¿Qué cambió y qué no con la nueva inteligencia artificial?

Publique aquí todos los días de 9 a 19. Consulte horarios de cierre. 3 cuotas sin interes con tarjeta de crédito



Rupert Murdoch y su esposa, Elena Zhukova Murdoch, llegan a la corte de Reno

ANDY BARRON/AP

### Un tribunal de Nevada decide el futuro del imperio mediático de Murdoch

sucesión. El magnate australiano busca que su hijo Lachlan, de ideas conservadoras, mantenga el control de las empresas

RENO.—Un tribunal de sucesiones en Reno, Nevada, comenzó ayer a revisar pruebas a puerta cerrada en el caso que podría definir quién controlará el vasto imperio mediático de Rupert Murdoch después de su muerte, en una batalla legal que pondrá a prueba el polémico proceso de sucesión del magnate, de 93 años.

Murdoch llegó al tribunal para la audiencia con la intención de cambiar las condiciones del fideicomiso familiar, que posee importantes participaciones en Fox News, matriz de Fox, y en News Corp, propietario de The Wall Street Journal. El multimillonario quiere asegurarse de que, a su muerte, las empresas de medios de comunicación queden bajo el control de su hijo mayor, Lachlan Murdoch, según The New York Times, que obtuvo un documento judicial sellado en el que se detalla el drama de la sucesión.

La enmienda propuesta por Rupert Murdoch bloquearía cualquier interferencia de tres de los hermanos de Lachlan, que son políticamente más moderados. Se considera que Lachlan Murdoch está ideológicamente alineado con su padre, conservador.

Las audiencias probatorias en el caso están programadas para continuar hasta el martes próximo. El tribunal ha mantenido las audiencias cerradas al público, y la mayoría de los documentos, sellados, rechazando en gran medida las solicitudes de acceso de organizaciones de noticias como The Associated Press.

Según The New York Times, el fideicomiso se estableció originalmente para dar un control equitativo sobre los negocios de Rupert Murdoch a sus cuatro hijos mayores tras su fallecimiento.

Murdoch renunció como líder de la empresa matriz de Fox News y de sus holdings de medios, News Corp., el otoño pasado. Argumenta que, para preservar el valor comercial de sus empresas para todos sus herederos, el fideicomiso debe ser

modificado de modo que Lachlan pueda garantizar que sus periódicos y cadenas de televisión mantengan una perspectiva editorial conservadora, según informó The New York Times.

Lachlan sucedió a su padre como presidente de News Corp. en noviembre. También es director ejecutivo de Fox Corp., que alberga a la cadena de noticias conservadora Fox News, la cadena de transmisión Fox, redes deportivas, y estaciones de televisión locales. El imperio mediático abarca continentes y ha ayudado a moldear la política estadounidense moderna.

El intento de Rupert Murdoch de cambiar el fideicomiso lo ha enfrentado con sus otros tres hijos nombrados como beneficiarios: James, Elisabeth y Prudence, quienes se han unido para impedir que su padre revise el fideicomiso, de acuerdo con *The New York Times*.

### Restricciones

Los fideicomisos irrevocables se utilizan típicamente para limitar los impuestos sucesorios, entre otras razones, y no pueden ser modificados sin el permiso de los beneficiarios o mediante una orden judicial.

El comisionado de sucesiones de Nevada, Edmund J. Gorman, del Segundo Distrito Judicial de Reno, dictaminó que Rupert Murdoch podría enmendar el fideicomiso si demostrara que actúa de buena fe y en beneficio exclusivo de sus herederos, según *The New York Times*.

El fallo del tribunal señala que Murdoch buscó dar a Lachlan el control permanente y exclusivo sobre sus empresas porque estaba preocupado de que la falta de consenso entre sus hijos pudiera afectar la dirección estratégica de sus compañías, incluyendo la posibilidad de un cambio en la política editorial y el contenido.

El fideicomiso Murdoch se cons-

tituyó cuando Rupert Murdoch se divorció de su segunda esposa, Anna, en 1999. Es el vehículo a través del cual el mayor de los Murdoch controla News Corp. y Fox, con aproximadamente el 40% de participación en acciones con derecho a voto de cada empresa.

A la muerte de Rupert Murdoch, las acciones con derecho a voto de News Corp. y Fox se transferirán a sus cuatro hijos mayores: Prudence, Elisabeth, Lachlan y James.

El conflicto surge porque, potencialmente, tres de los herederos podrían aliarse para superar en votos al cuarto, lo que podría determinar el futuro editorial y estratégico de las empresas.

Lachlan, quien comparte las posturas conservadoras de su padre y actualmente dirige Fox y preside News Corp., es visto como el sucesor preferido de Rupert Murdoch.

Sin embargo, sus hermanos, especialmente James, se oponen a la fuerte línea editorial de derecha de Fox News, creando una división dentro de la familia.

James, conocido por sus posturas progresistas y críticas hacia las políticas editoriales de su padre, renunció a la junta directiva de News Corp. en 2020, citando desacuerdos con el contenido editorial y otras decisiones estratégicas.

El proceso judicial en curso en Nevada es crucial porque Rupert Murdoch busca modificar los términos del fideicomiso para asegurar que Lachlan mantenga el control total de las compañías.

Esta disputa recuerda a la trama de la serie de HBO Succession, inspirada parcialmente en las intrigas familiares de los Murdoch, donde las luchas por el poder y las diferencias ideológicas entre los hijos del patriarca reflejaron la tensión y el drama que actualmente se desarrollan en la vida real.

Agencias Reuters y AP

### Sánchez presenta un plan de medios y el PP lo acusa de intentar controlar a la prensa

**POLÉMICA.** La iniciativa del oficialismo socialista "se asemeja a lo que hacen las dictaduras", dijo

MADRID.—El Partido Popular (PP) de España anticipó ayer al gobierno de Pedro Sánchez que no apoyará ninguna medida que busque 
"controlar a los medios de comunicación", cuando se prevé que el 
Consejo de Ministros apruebe hoy 
el Plan de Acción por la Democracia, que entre otras cosas tiene 
como foco medidas para frenar la 
difusión de noticias falsas.

La formación opositora de Alberto Núñez Feijóo realizó estas declaraciones después de que el presidente del gobierno anunciara que su gabinete de ministros dará hoy luz verde a este proyecto, un paquete de medidas que él ideó en sus cinco días de reflexión cuando se conoció que su mujer estaba siendo investigada por tráfico de influencias, en el caso Begoña.

Según Sánchez, este plan de acción ayudará a "dotar de más transparencia, más pluralidad y mayores garantías" a las Cortes Generales y al "ecosistema informativo" y servirá para hacer frente a la "desinformación" y la "máquina del fango" que asedian a la democracia española.

Se trata de "un plan que mana de nuestra Constitución, que defiende el derecho de nuestros ciudadanos a una información veraz. Por tanto, un plan que mana de las medidas aprobadas por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea", dijo.

"La democracia está siendo asediada por campañas de desinformación, presiones a periodistas y corruptelas", afirmó Sánchez ante miembros del PSOE en declaraciones en las que también expresó su deseo de que esta medida sea apoyada por "todos los demócratas de nuestro país".

"No se entendería que en Estrasburgo aprueben unas cosas y luego aquí en el Congreso de los Diputados voten en contra de las mismas cuestiones", agregó, en referencia a que el PP apoyó el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación.

### Críticas del PP

En este sentido, el PP afirmó que no apoyará "ningún planteamiento del gobierno que se base en controlar los medios de comunicación que les impida publicar temas y asuntos que incomoden al presidente Sánchez".

"Resulta llamativo que Sánchez impulse su propuesta precisamente tras la investigación judicial contra su esposa, imputada por corrupción y tráfico de influencias, y cuando los casos de corrupción salpican directamente a parte de su gobierno y su partido", indicó el partido opositor.

"El retiro espiritual que hizo el presidente del gobierno, las vacaciones que se tomó para pensar cómo venir a por todos nosotros, es lo que ha hecho. Anunció que venía a por jueces, por los medios de comunicación, por la oposición, y es lo que está haciendo", comunicó Carlos Díaz-Pache, vocero del grupo parlamentario del PP en Madrid.

"Presentará ese plan de 'degeneración' democrática que va a intentar coartar las libertades de los medios para poder publicar las informaciones que consideren oportunas", agregó.

El PP acusó al gobierno de Sánchez de buscar controlar "con dirigentes de obediencia debida la agencia EFE y RTVE, además de buena parte de las instituciones del Estado".

"Ampliar el control a los medios de comunicación privados es preocupante y se asemeja más a lo que hacen países a los que este gobierno tiene alergia de calificar como dictaduras", indicó el PP, en alusión a Venezuela.

Entre las medidas detalladas en el plan de Sánchez se incluye exigir a los medios de comunicación que identifiquen a todos los accionistas con influencia en su línea editorial, las cantidades que reciben en publicidad financiada con fondos públicos y de terceros países, y datos transparentes de audiencia.

"Debemos limitar la financiación pública para que no haya medios que tengan más financiación pública que lectores y garantizar que no hay partidos que compran líneas editoriales con el dinero de los contribuyentes", aseveró Sánchez en julio ante el Congreso. También anunció una subvención de 100 millones de euros para ayudar a los medios tradicionales a digitalizarse.

Agencias AP y DPA



Sánchez, ayer, en una reunión con diputados de la UE



### +INFORMACIÓN LOS MARTES

18:00

EL NOTICIERO
DE LN+

**CON EDUARDO FEINMANN** 



20:00

HORA 20 CON PABLO ROSSI



21:00

+NACIÓN CON LUIS MAJUL



22:00

EL DIARIO DE LEUCO

CON ALFREDO LEUCO



### POLÍTICA ECONÓMICA

Edición de hoy a cargo de **Damián Nabot y José Luis Brea** www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar



"Cumplir el compromiso de bajar el gasto público a 25 puntos del PBI requiere que las provincias hagan un ajuste adicional de US\$60.000 millones"

Javier Milei PRESIDENTE

La puja por los recursos | DISCUSIÓN POR EL PRESUPUESTO

# Las provincias rechazan el ajuste que pide Milei y el Gobierno relativiza la cifra

El Presidente había reclamado un recorte de US\$60.000 millones, que fue criticado por los gobernadores; ayer, Francos y Caputo se reunieron con mandatarios y afirmaron que ese monto es un "objetivo", pero no para 2025

Cecilia Devanna y Gabriela Origlia

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezaron ayer una reunión con gobernadores y funcionarios provinciales para hablar sobre los principales lineamientos del presupuesto para 2025, presentado anteayer por el presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación. El discurso del mandatario, pese a que careció de precisiones en muchos aspectos, tuvo entre sus puntos fuertes un reclamo para que los gobernadores generen un ajuste del gasto de US\$60.000 millones.

El malestar de los mandatarios no se hizo esperar. La cifra los sorprendió por "disparatada". Así lo definieron en diálogo con LA NACION Varios gobernadores y funcionarios. Coincidieron en plantear que, con la "federalización" de las obligaciones y el recorte de las transferencias nacionales, un achique de esa magnitud equivaldría "a cerrar" el Estado.

Entre los más molestos se contaban los de Juntos por el Cambio: subrayaron que la Nación "llegó al equilibrio de sus números gracias a los gobernadores aliados y gracias a haber cortado todas las transferencias a las provincias, programas, fondos, obras, todo".

El santafesino Maximiliano Pullaro (UCR) afirmó que "preocupa un poco que se les siga pidiendo esfuerzo a las provincias" y explicó que tuvo "un recorte muy importante del gobierno nacional", que afectó una masa salarial completa. "Hicimos todos los esfuerzos que teníamos que hacery hasta hicimos un esfuerzo mucho mayor que el que hizo el gobierno nacional", afirmó.

Ayer, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reforzó la advertencia de Milei. "Corresponde que las cuentas las paguen las provincias. Las provincias van a tener que hacer los ajustes que necesiten", dijo.

El malestar de los gobernadores forzó la reunión con Francos y Caputo, donde la cifra expresada por el Presidente fue relativizada.

Casi en paralelo a esa cumbre, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert difundió un cálculo distinto al de Milei, que fijó en US\$20.000 millones el recorte del gasto que deberían hacer las provincias. Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, explicó que el gasto público total (Nación, provincias y municipios), alcanza al 33% del PBI, estimado en US\$600.000 millones. Y agregó que, de ese total, el 14% logastan las provincias, es decir



Caputo y Francos encabezaron ayer la reunión con los gobernadores

US\$64.000 millones. "De ahí tienen que hacer el recorte, que deberá ser de US\$20.000 millones", afirmó.

"Acá lo que tiene que venir es un gran ajuste de empleo público en provincias y municipios. Sin la colaboración de ellos no se llega ni en motoneta al gasto de 25 puntos del producto en lugar del 33 en el que estamos hoy", advirtió Espert, y se cuidó de no poner plazos para que las provincias realicen el ajuste.

"A los gobernadores les digo: cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias, en su conjunto, hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, ahora faltan ustedes", había advertido el domingo por la noche Milei.

Ayer, sin embargo, desde la Casa Rosada enfatizaron que esa cifra no debía cumplirse el próximo año, sino que se trata de "una meta sin fecha", según reconstruyó LANACION de fuentes al tanto de lo conversado entre los ministros nacionales y los gobernadores. "Es una meta a alcanzar. No es en un año", dije-

ron desde el Palacio de Hacienda. El encuentro se extendió por casi dos horas y media. Participaron representantes de 19 provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Estuvieron ausentes los mandatarios de Tierra del Fuego, La Rioja, Formosa y Buenos Aires. Desde la Casa Rosada calificaron el encuentro como "una buena reunión, en un buen clima".

Fuentes relacionadas con los gobernadores aseguraron a LA NACION que los funcionarios libertarios plantearon que la expresión del Presidente "fue discursiva" y que "no se ajusta a los números del presupuesto". También les pidieron que esperaran unas horas, porque realizarían "correcciones" sobre algunos errores que los mandatarios señalaron en el proyecto de ley sobre las obras públicas. Desde la Casa Rosada lo describieron como un tema "menor", que se planteó brevemente por "algún caso particular".

Mandatarios de distintos partidos coincidieron en que "no hubo ningún compromiso" para acompañar con votos el proyecto. Incluso insistieron en que el tiempo de "las promesas ya pasó" y que la Nación debe "empezar a pagar" lo que debe. Del encuentro también participa-

Delencuentro también participaron el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. En medio de la reunión, Francos y Rolandi se retiraron de la Casa Rosada, rumbo a otro encuentro del directorio de YPF. Tras la salida de Francos, todo quedó en manos de Caputo y Catalán.

Caputo y Guberman "fueron presentando el presupuesto, con más detalle y con un análisis muy pormenorizado", indicó un testigo. Luego de eso, cada provincia habló de su situación específica. Desde la Casa Rosada aseguraron que "hubo consenso en la necesidad de eliminar el déficit como la manera de avanzar". En esa línea, agregaron la concordancia en "generar un modelo que sea sostenible".

Fuentes oficiales dieron "por saldadas las quejas públicas" y resaltaron que, "de parte del Gobierno, la idea es que el diálogo sea constante y fluido" con los gobernadores. Dieron por hecho que en el corto plazo se sucederán las reuniones bilaterales entre Balcarce 50 y las distintas administraciones provinciales.

PRESIDENCIA

Delencuentrosolo participaron de manera presencial los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Misiones, Hugo Passalacqua, quien llegó acompañado por su ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.

El resto de los mandatarios participó por videoconferencia: Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asistió el jefe de Gabinete de Jorge Macri, Néstor Grindetti, mientras que por Córdoba se sumó la vicegobernadora, Myrian Prunotto. Completaron la audiencia el ministro de Hacienda de Corrientes, Marcelo Rivas, y el titular de Economía, Producción e Industria de Neuquén, Guillermo Koenig. •

POLÍTICA ECONÓMICA | 9 LA NACION | MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024



"Parece que la única responsabilidad que tiene la Nación es armar un Excel y recortar: ahora pretende que las provincias se sumen a su plan de ajuste"

Axel Kicillof

GOBERNADOR DE BUENOS AIRES



"Preocupa un poco que se les siga pidiendo esfuerzo a las provincias" "Santa Fe fue una de las provincias que más esfuerzo hicieron en lo que va del año"

Maximiliano Pullaro GOBERNADOR DE SANTA FE

### Malestar en Pro porque las previsiones no contemplan toda la coparticipación porteña

El presupuesto no incluye el 2,95% que fijó la Corte, sino el 1,4%, y una suma fija que podría recortarse

#### Delfina Celichini LA NACION

El proyecto de presupuesto 2025 presentado por Javier Milei en el Congreso incluyó solo el 1,4% de coparticipación federal para la Capital Federaly no el 2,95% que estableció la cautelar de la Corte Suprema en 2022. Este hecho generó disconformidad en el bastión de Proy puso en duda el nivel de apoyo que recibirá la ley de leyes por parte de los bloques macristas en el Congreso.

Ayer por la tarde se celebró una cumbre en el despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, donde el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, y el diputado Luciano Laspina abordaron el planteo porteño. De la reunión participó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, con quien se estableció el cronograma de tratamiento del proyecto.

"Para nosotros es fundamental cumplir con el fallo de la Corte Suprema en cuanto a la coparticipación de la ciudad. Es una condición sine qua non. Nosotros no queremos ser un obstáculo [en el tratamiento del presupuesto], pero queremos que se cumpla el fallo, porque es algo que corresponde", sintetizó el líder de Pro en Diputados.

"Teníamos la expectativa de que incluyeran el 2,95% en el presupuesto", señaló un referente de la administración porteña a LA NACION. Jorge Macri le reclama al Gobierno la falta de precisiones sobre cómo se pagará el 1,55% restante, que está contemplado con un monto fijo para todo el año de \$1,44 billones. Es decir, \$120.000 millones por mes.

"Al establecer un monto fijo, puede perjudicar a la Ciudad si la masa coparticipablees superioraese monto. Esos \$1,4 billones no se ajustarían por inflación o recaudación", advirtieron fuentes del gabinete de Macri, quienes subrayaron que se suma a la molestia el hecho de que Milei anti-

cipó que podría ajustar ese monto. Durante su disertación en el Parlamento, el Presidente remarcó: "Si la economía no crece y los ingresos son inferiores a los estimados, caerá también el gasto automático y reduciremos el gasto discrecional hasta que igualmente se alcance el déficit cero. Con lo cual, esta vez, será el sector público y no el privado el que absorberá los efectos de las perturbaciones que sufra la economía".

La deuda que la Casa Rosada mantiene con la ciudad de Buenos Aires está calculada en más de US\$5000 millones desde 2020, cuando la coparticipación se recortó del 3,5% al 1,4% para redirigir esos fondos algobierno de Axel Kicillof. "La Nación

seguiría incumpliendo la cautelar de la Corte que estableció el 2,95%, mantiene la discrecionalidad, le asigna una suma fija independiente de la recaudación que encima podría ser modificada a la baja si 'la economía no crece'. Y no respeta la cautelar de la Corte, su eventual fallo definitivo ni el reclamo de la Ciudad por el 3,5%", protestaron fuentes de la gestión porteña.

Con solo 39 diputados y seis senadores, los libertarios necesitan del acompañamiento de Propara aprobar leyes. Desde el bloque macrista anticiparon a LA NACION que su apoyo al presupuesto 2025 estará condicionado al compromiso taxativo del Poder Ejecutivo de recomponer los fondos adeudados a la Ciudad, su bastión político. Por eso, la falta de precisiones sobre este tema complejiza la discusión entre el oficialismo y su principal aliado en el Congreso, que por ahora evitó brindar definiciones sobre cómo se posicionará. "Se verá esta semana en el bloque y en reuniones políticas", adelantó un referente amarillo.

Tras la primera cumbre entre la Casa Rosada y referentes de los bloques dialoguistas, los diputados de Pro exhibieron cautela y subrayaron que la discusión de las proyecciones económicas "es un proceso que recién empieza".

"Todavía no empezamos a analizar el presupuesto, eso va a llevar unas semanas", consideró Silvia Lospennato. "Primero vamos a hacer una valoración técnica. En Pro nos tratamos de manejar seriamente en todas las discusiones y nos vamos a tomar el tiempo necesario para hacer un buen análisis, a partir del que comenzaremos a conversar con el oficialismo", estipuló.

Silvana Giudici, que también participó de la cumbre con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, adelantó: "Estamos de acuerdo con el concepto de déficit cero".

A principios de mes, la Corte Suprema citó al ministro de Economía, Luis Caputo, y al jefe de gobierno porteño a una nueva audiencia a realizarse en los tribunales para que se pongan de acuerdo sobre la manera en que la Nación le va a devolver a la Ciudad lo establecido por el máximo tribunal cuando le restituyó parte de los fondos coparticipables que le había quitado el expresidente Alberto Fernández. La reunión se realizará mañana, a las ll. Los jueces supremos novan a estar presentes, dijeron fuentes de los tribunales a LA NACION. •

### Los legisladores aliados alertan por los costos del veto

Los diputados macristas coincidieron con el "déficit cero", pero creen que vetar los fondos para universidades tendrá impacto



Francos, Menem y Sturzenegger, ayer, con diputados

PRESIDENCIA

#### Jaime Rosemberg LA NACION

Después de la enfática defensa que hizo el presidente Javier Milei del presupuesto 2025 en la Cámara de Diputados, el Gobierno avanzó ayer por distintos flancos en su estrategia parlamentaria junto con

los bloques aliados. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, recibieron en la Casa Rosada a los jefes de bloque de La Libertad Avanza, Proy el Movimiento de Integración para el Desarrollo (MID) para repasar la "ley hojarasca", una ambiciosa revisión de leyes caducas o desactualizadas. También se debatió el proyecto de regresar al examen final para egresar del colegio secundario, por lo que además de los jefes de bloque estuvo el exministro de Educación macrista Alejandro Finocchiaro.

Pero, junto a los elogios por el discurso presidencial, los legisladores de Pro (su jefe de bloque, Cristian Ritondo, y Silvia Lospennato, Silvana Giúdici y Sabrina Ajmechet) expresaron sus reservas por las consecuencias que traería el anunciado veto presidencial a la ley de financiamiento de las universidades, sancionada por el Senado el jueves pasado.

"Les dijimos que era un tema parlamentario, pero también político, con el que hay que tener cuidado", dijo uno de los legisladores aliados al término de la reunión. Otro de los asistentes comentó a LA NACION: "No negamos la facultad del Presidente de vetar, pero habría que buscar una salida política antes de romper todo". El temor compartido por "la re-

acción de la calle", confirmado por fuentes del oficialismo, fue otra de las inquietudes que los legisladores de Pro les plantearon a Francos y el resto de los funcionarios presentes: el vicejefe de Gabinete, Guillermo Catalán; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, y el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña. Por la tarde hubo una segunda reunión, casi con los mismos actores y en la Cámara baja, esta vez para "coordinar la estrategia" del tratamiento del presupuesto, presentado en sus líneas generales por Milei y que ingresó anteayer a última hora en la Cámara baja...

En la denominada mesa de coordinación parlamentaria, cuya primera reunión se había llevado a cabo el lunes pasado, estuvieron también los libertarios Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Nadia Márquez, Carlos Zapata y Santiago Santurio y los desarrollistas Oscar Zagoy Eduardo Falcone, cercanos hoy al bloque de Ritondo.

"En principio estamos de acuerdo con el objetivo del déficit cero", expresó Giúdici, cercana a Patricia Bullrich, con relación al debate que se viene y en línea con lo expresado por los diputados libertarios, como José Luis Espert, para quien "nosotros nos tenemos que enfocar con el déficit cero para evitar la inflación, es algo central para cualquier país", según expresó el diputado en declaraciones radiales. Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Espert confir-

mó que mañana se reunirá con su par del Senado, Ezequiel Atauche (LLA-Jujuy), el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el jefe de Gabinete, Francos, para empezar a coordinar el inicio formal de la discusión del proyecto en el Congreso. El ministro de Economía también avanzó y programó un zoom con los gobernadores, a fin de calmar los ánimos por el pedido de Milei de ajustar US\$60.000 millones, "porque nosotros ya hicimos nuestra parte", según destacó el primer mandatario en su discurso.

Prudentes, los diputados afirmaron que en Balcarce 50 no se habló del presupuesto 2025 y que lo importante fue "continuar con una estrategia coordinada" en el Congreso. "El Gobierno nos escucha y acepta las recomendaciones que le hicimos", dijo Finocchiaro antes de abandonar el Patio de las Palmeras y dejar la Casa Rosada.

Los legisladores propios y aliados que protagonizaron aquella reunión del lunes fueron claves el miércoles pasado, cuando el Gobierno logró sostener, con 87 manos levantadas en su favor, el veto presidencial a la reforma jubilatoria que actualizaba los haberes previsionales. El Presidente, que consideró "héroes" a los diputados que lo apoyaron y planea agasajarlos con un asado en la quinta de Olivos, dejó en claro que vetará cualquier iniciativa que complique la meta del equilibrio fiscal.

Alguno de los invitados al asado de hoy expresó su temor de que el Presidente vete la ley antes de la cena de agradecimiento. "Quedaríamos muy mal ante la sociedad", se lamentaron.

### La puja por los recursos | LAS REPERCUSIONES DEL PRESUPUESTO



El presidente del BCRA, Santiago Bausili, durante la presentación del presupuesto

#### ARCHIVO

### Reacción positiva de los mercados: subieron los bonos y cayó el riesgo país

Los títulos de deuda treparon hasta 4%, el riesgo perforó los 1400 puntos y los dólares financieros tocaron el valor más bajo desde mayo

### Melisa Reinhold

LA NACION

Durante la presentación del presupuesto 2025, el Gobierno dejó entrever cómo se imagina que será la economía argentina hacia diciembre del año próximo: continuará la política de déficit fiscal cero, la inflación se desacelerará hasta alcanzar el 18,3% anual, habrá crecimiento económico y el dólar oficial no sufrirá sobresaltos. Estas definiciones fueron bien recibidas por el mercado financiero local: el riesgo país perforó ayer la barrera de los 1400 puntos básicos, mientras los dólares financieros tocaron el valor nominal más bajo desde fines de mayo.

Entre los activos que más se destacaron durante la jornada estuvieron los bonos soberanos de deuda, luego de que el presidente Javier Milei ratificó que el Estado no gastará más dinero del que recaudará. Así, los Bonares arrancaron la semana con alzas del 4,14% (AL41D) y los Globales, de hasta 2,30% (GD38D).

Esto impactó de manera directa en el riesgo país, índice que elabora el J.P. Morgany que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos (considerados los activos más seguros del mun- do) frente al resto de los países. Ayer, el indicador cayó 41 unidades v se ubicó en los 1359 puntos básicos (-2,93%), el valor más bajo desde comienzos de junio.

"Luego de la presentación del presupuesto 2025, el Gobierno espera que la promesa de equilibrio fiscal ayude a bajar el riesgo país. Sin embargo, la falta de definiciones sobre el control de cambios genera resistencia a la baja, especialmente porque en 2025 la Argentina enfrentará significativos vencimientos en moneda extranjera y necesitará de

apertura financiera", señaló Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen Aliados Financieros.

La Bolsa porteña avanzó 0,3% y cotizó en 1.822.389 unidades, aunque al ajustar por el dólar contado con liquidación fue equivalente a US\$1468 (+1,3%).

Las acciones argentinas que cotizanen la Bolsa de Nueva York (ADR) tendieron al alza. Los papeles de Telecom Argentina treparon 3,2%, seguidos por Loma Negra (+3%), Ternium (+2,7%), YPF (+2,4%), Tenaris (+1,5%) y Corporación América (+1,3%).

"El Gobierno puso en números lo que venimos viendo hasta ahora. Es decir, no hay ningún volantazo ni anuncio disruptivo respecto de la estrategia que ya conocemos. La reacción del mercado fue buena, aunque es una rueda en la que está acompañando el clima de mercado internacional, por eso creo que hay muchas dudas que el presupuesto no despeja. Si el mercado se hubiese sorprendido positivamente, la reacción de la deuda soberana local en moneda extranjera podría haber sido aun de mayor suba. De todas formas, me parece que es un capítulo que recién se inicia, ahora vendrán aclaraciones, la discusión del proyecto y la votación", agregó Andrés Reschini, economista de F2 Soluciones Financieras.

Por otro lado, en las cuevas y arbolitos que operan en la City porteña, el dólar blue se negoció a \$1275, una suba diaria de \$10 (+0,7%). Sin embargo, esta cotización siguió posicionándose en uno de los valores nominales más bajos desde finales de mayo.

Por su parte, los tipos de cambio financieros cayeron y reafirman el escenario de *pax* cambiaria que empezó a generarse a mediados de

julio. En parte, estas cotizaciones se ven influenciadas por las intervenciones que hace el Banco Central en el mercado financiero. Otro tanto, por la oferta de divisas proveniente de los exportadores (pueden liquidar 20% al CCL y 80% al oficial) y el pago de Bienes Personales.

El dólar MEP, herramienta que se utiliza para que los argentinos se dolaricen legalmente y sin cepo, retrocedió \$10,8 y terminó la rueda en las pantallas del mercado de capitales a \$1215,72 (-0,9%). La última vez que mostró un valor nominal parecido fue a finales de mayo.

El dólar contado con liquidación (CCL) cayó \$13,5 y cerró a \$1240,97 (-1%). Al medir en términos reales, se trata del valor más bajo desde la antesala de las elecciones primarias de 2019, de acuerdo con un informe de la consultora económica 1816.

"Después de la disparada de principios de julio, los dólares paralelos no retroceden movidos por cambios en los fundamentals, sino por factores puntuales que inciden sobreellos. A la oferta que viene imponiendo el dólar blend en el mercado del CCL (20% del total exportado) se sumó la decisión de intervenir en los mercados de CCL/MEP aun a costa de perder reservas, lo que deja ver la priorización del Gobierno de avanzar en una desinflación acelerada sobre la recomposición de reservas", señalaron desde la consultora económica LCG. Ayer, el Banco Central arrancó la semana con una compra de US\$11 millones, pero en la primera quincena de septiembre acumuló un saldo negativo de US\$184 millones.

El tipo de cambio oficial mayorista cotizó a \$962, sin cambios frente al cierre del viernes pasado. En contraste con el CCL, la brecha cambiaria fue del 28,8%. ●

### Dudas entre los analistas sobre las metas del proyecto

Algunos creen que las proyecciones oficiales son difíciles de cumplir y demasiado "optimistas"

Sofía Diamante

LA NACION

Menos de 24 horas después de que se presentara el proyecto de presupuesto para 2025, el texto que ingresó al Congreso ya fue revisado por analistas económicos, que resaltaron al menos cinco variables de "difícil" cumplimiento en las proyecciones del Gobierno. Las principales se centran en las estimaciones de inflación y de generación de dólares que espera el Ministerio de Economía para los próximos meses, que son consideradas demasiado "optimistas".

Con relación a la inflación, el proyecto estima que este año finalizará con una de 104,4%. Eso significa que, en el último cuatrimestre, tiene que haber una tasa de inflación promedio mensual inferior al 1,2%, marcó la consultora Outlier. Hasta agosto el IPC acumulado fue de 94,8%.

Para 2025, el Gobierno estimó una inflación de 18,3%, mientras que para 2026 la variación promedio de precios sería de 11,6%. Además, Economía estima llegar a un dígito en su último año de mandato(7,4%). Estos datos se contraponen al REM del Banco Central. Según el último informe, la inflación cerraría el año en 122,9% y en ningún momento se perforaría el piso de 3% mensual. Asimismo, el mercado espera una inflación de 38,4% el año próximo (sería de 1,4% mensual) y de 25% en 2026.

Sobre el dólar, el Gobierno espera que el tipo de cambio oficial, que actualmente es \$961, sea \$1020 a fin de año. Es decir, es consistente con la estrategia de mantener la devaluación mensual de 2% hasta el último día de diciembre.

Para fin de 2025, Economía estimóun dólar oficial de \$1207; es decir, subiría en línea con la inflación de 18,3% para el año próximo.

"El escenario 2025 solo sería consistente con una unificación cambiaria que logre que el CCL converja al oficial, que no se retrase demasiado en el año y que sea seguida por un régimen con nula o baja flotación. Lo dicho tiene requerimientos de reservas elevadas", dijo Outlier. En el mercado surgen dudas acerca de la capacidad de sostener un tipo de cambio apreciado con reservas netas negativas en torno a los US\$5000 millones. Sobre todo, teniendo en cuenta que, al eliminarse la aplicación del impuesto PAIS sobre la compra de dólares a fin de año, a partir de 2025, se abarata el tipo de cambio para transacciones con tarjeta y para las importaciones.

El Gobierno estima que la economía caerá 3,8% este año, en línea con las proyecciones del mercado, pero señala que habrá un rebote de 5% en 2025, más optimista que las estimaciones de crecimiento de 3,5% de analistas privados.

Pese a la fuerte apreciación del tipo de cambio, que permitirá abaratar las compras del exterior, y al rebote de 5% para la actividad económica, el presupuesto del año próximo cree que las importaciones subirán solo 13,4%. Sumado al aumento de las exportaciones, Economía estima que el año próximo tendrá un superávit comercial



Carlos Guberman SECRETARIO DE HACIENDA

"Hay expectativa de precios de las commodities mejores que los de este año"

de US\$20.748 millones, levemente menor que los US\$21.972 millones que habría este 2024. "Las proyecciones de crecimiento no parecen consistentes con las del comercio exterior. Se proyecta una fuerte recuperación de la actividad económica en 2025 (+5% real), después de una caída de 3,8% en 2024. Sin embargo, el saldo de bienes y servicios casi no se resiente, reduciéndose solo en US\$1000 millones, con valores exportados desacelerando e importaciones acelerando. La aceleración de las importaciones parece demasiado baja, especialmente si se considera que se proyecta para 2025 una fuerte recuperación de la inversión", dijo Outlier.

En el proyecto de presupuesto, el Gobierno ratifica que el impuesto PAIS no se mantendrá en 2025. Este año, el tributo le generó al fisco ingresos por un total de casi \$5,4 billones. Para compensar esa baja, Economía calcula que se duplicarán los ingresos por derechos de exportaciones (retenciones) con relación a este año, los ingresos por impuestos a los combustibles subirán 155% y el cobro por monotributo, 197%. Además, crecerá la recaudación por Seguridad Social, probablemente porque se supone una recuperación de los niveles de empleo y salarios reales, y de Ganancias. "Hay una expectativa de precios de commodities mejores que este año, como la soja. Ahora estamos pasando una etapa de precios de commodities muy malos. Hay expectativa de que eso mejore mucho, al igual que la producción. También vemos que se va a mover la exportación de otros sectores que van más allá de lo agrícola, como el energético y el complejo petroquímico", explicó Carlos Guberman, secretario de Hacienda, en LN+.

"La administración de Javier Milei propone al Congreso un proyecto de presupuesto nacional que consagra el déficit fiscal cero para 2025, perono presenta un plan consistentey creíble sobre cómo lograrlo. (...) Enestesentido, con este conjunto de proyecciones y previsiones inconsistentes, el Gobierno demuestra que no está dispuesto ni interesado en entablar esa discusión, asegurándose así una considerable discrecionalidad en el asunto. Probablemente, al igual que sucedió este año, porque sabe que muchas decisiones las tomará sobre la marcha", concluyó Outlier. •

LA NACION | MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

POLÍTICA ECONÓMICA | 11

### Mientras la SIDE duplica partidas, se suspenden fondos educativos

El presupuesto de Milei quita la obligación de dirigir seis puntos del PBI a la educación media e inicial, pero eleva un 94% la partida de inteligencia

#### Laura Serra LA NACION

Las prioridades de un gobierno suelen reflejarse en sus previsiones presupuestarias. El primer proyecto de ley de presupuesto que presentó Javier Milei al Congreso revela algunas paradojas. Una de ellas, por caso, es que mientras se les destina un aumento del 28% a las 60 universidades en todo el país y, en paralelo, se suspende la ley de financiamiento educativo, a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se le asigna un presupuesto que es el doble del actual.

El anunciado veto presidencial a la ley que aumenta el financiamiento de las universidades colocó a la comunidad educativa en estado de alerta. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado al Gobierno un presupuesto de 7,2 billones de pesos para atender los gastos salariales y de funcionamiento el año próximo; la respuesta del Gobierno fue una asignación anual de 3,8 billones de pesos, casi la mitad (ver página 22).

"Es un presupuesto que no contempla una recomposición actualizada ni de los gastos salariales ni de funcionamiento de las universidades. Es, a todas luces, un presupuesto malo", indican desde el CIN.

El dato no hará más que exacerbar el conflicto entre el sector universitario y el Gobierno ante el inminente veto que el presidente Javier Milei estampará en la ley que aprobó el Congreso el jueves pasado, por la cual se dispone una actualización de los gastos salariales y de funcionamiento de las casas de altos estudios de manera retroactiva y conforme a la inflación.

Desde la oposición, los promotores de la norma anticiparon que, ni bien Milei firme el veto, citarán a una sesión especial para insistir en la ley, previa convocatoria a una marcha universitaria nacional.

"Vamos a ir a un conflicto fuerte", anticipan desde los claustros universitarios.

El Gobierno no solo puso en jaque el presupuesto de las universidades; en lo que respecta a la educación inicial y media, el proyecto de presupuesto libertario suspende, en nombre de la Ley Bases, el artículo 9° de la ley de financiamiento educativo, que garantizaba los fondos del sistema con un porcentaje del 6% del PBI considerando las asignaciones de la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se suspenden los pisos de recursos establecidos en la ley 27.614, de financiamiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

### Aumento para la SIDE

En contrapartida, el proyecto de presupuesto del Gobierno dispuso



Sergio Neiffert INTERVENTOR DE LA SIDE

El jefe de la central de inteligencia deberá presentarse hoy en la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso para exponer sobre el plan nacional de inteligencia y defender el destino de los 100.000 millones de pesos que el Presidente le destinó por decreto a la SIDE. El DNU fue vetado el jueves pasado, pero el Gobierno habría avanzado en la ejecución de ese gasto.

un aumento del 94% para la SIDE: pasará de una asignación actual de \$101.816 millones a \$197.238 millones para el año próximo, lo que representa un aumento del 94%. La inflación proyectada a diciembre de 2025 por el oficialismo es del 18,3%.

Estos pormenores presupuestarios en materia de inteligencia serán motivo de una intensa discusión cuando hoy se reúna la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Seguridad e Inteligencia, presidida por el senador Martín Lousteau (UCR). En esta oportunidad, los legisladores recibirán al titular de la SIDE, Sergio Neiffert, quien expondrá -tardíamente- sobre los detalles del plan nacional de inteligencia y responderá sobre el destino de los gastos reservados que el Gobierno le asignó a ese organismo por decreto.

El jueves último, un amplio abanico opositor en el Senado rechazó dicho decreto, por el cual la SI-DE recibió \$100.000 millones para gastos reservados para la SIDE. El Gobierno reaccionó duramente contra la oposición, a la que calificó de "irresponsable" y, sin dar el brazo a torcer, decidió asignarle al organismo de inteligencia una cifra similar para el año próximo.

"Los legisladores que rechazaron el decreto dejaron al sistema de inteligencia argentino sin recursos en un momento histórico del país", indicó la Oficina del Presidente en un comunicado difundido en las redes sociales.

"Fue el Senado el que le falló al pueblo argentino. El kirchnerismo y el radicalismo deberán decidir si son parte de la transformación de la Argentina o son parte de lo peor del pasado. Rechazaron una ampliación de fondos que simplemente buscaba llevar el presupuesto de la SIDE a nivel de un promedio histórico y que tenía por objetivo garantizar su normal funcionamiento", asestó. •

# Polémica por la presión impositiva y las retenciones en la hoja de ruta para 2025

Será más alta con relación al PBI; la oposición criticó la suba en Ganancias; Economía afirmó que baja frente a la última década

### Francisco Jueguen

Solo unas horas después de que el presidente Javier Milei presentara su proyecto de presupuesto 2025 en el Congreso y de que criticara el peso de los impuestos para el sector privado en la Argentina, una polémica se desató con los números finos de la "ley de leyes" y con cuál será la carga fiscal que impulsa el Gobierno para el año que viene.

Desde la oposición, pero también entre analistas privados, cuestionaron la relación entre algunas proyecciones y las subas previstas en la recaudación de impuestos. En el Palacio de Hacienda afirmaron que no hay ninguna suba nueva de gravámenes y que, en la comparación con el promedio de los últimos diezaños, la recaudación tributaria cae un punto del PBI, pese a que el mismo mensaje del presupuesto incorpora un aumento de la presión fiscal frente a 2024. De hecho, el proyecto oficial ratifica la eliminación en diciembre del impuesto PAIS, que sería compensado con los incrementos de impuestos ya realizados este año y la expectativa de una mayor recaudación por el rebote de 5% de la economía.

"En la Argentina, más impuestos no puede haber. Es el país con mayor cantidad de impuestos del mundo, y si a eso le sumamos que el 50% de la actividad económica es informal, la presión impositiva en la Argentina ronda el 60%. Un verdadero disparate para un país que necesita desesperadamente acumular capital", dijo el Presidente frente a los legisladores anteayer. ¿Cuál es el detalle de la presión tributaria en la Argentina? Lodice el mismo proyecto en su estimación de recursos tributarios en el apartado 4.2 del mensaje del presupuesto.

"La recaudación de impuestos nacionales y de aportes y contribuciones a la seguridad social se estima que alcanzará en 2025 la suma de \$175.035.832 millones, por lo cual será 37,6% superior a la proyectada para 2024, incrementándose 0,55 puntos porcentuales del PBI respecto del año anterior. La presión tributaria pasaría de 22,37% del PBI en 2024 a 22,92% en 2025", se puede leer en el mensaje del proyecto de presupuesto 2025 en la página 47. En ese mismo párrafo se agregó: "Este cambio en la presión impositiva total responde al efecto neto de modificaciones en el contexto macroeconómico y de medidas de política y administración tributaria en 2024".

"La típica: crecimiento y reducción de la evasión", explicó un legislador de la oposición racional con experiencia económica sobre ese punto del proyecto del oficialismo. Otro hombre con que caminó el Palacio de Hacienda, en tanto, puso el foco en el paquete fiscal aprobado en conjunto con la Ley Bases meses atrás y también en las expectativas de mejoras en la economía, principalmente, las que tienen que ver con el empleo y los salarios.

El primero en poner el foco sobre este punto fue Guillermo Michel, extitular de la Aduana y especialista tributario del exministro de Economía Sergio Massa, en su cuenta de X. Allí enumeró la mejora en los recursos tributarios que aparecen en el texto oficial: el impuesto a las ganancias pasa de recaudar 4,42% del PBI en 2024 a 5,05% del PBI en 2025; los derechos de exportación, de 0,96% del PBI a 1,43% del PBI; el impuesto a los combustibles, del 0,38% del PBI al 0,73% del PBI, y el monotributo, del 0,04% del PBI a 0,09% del PBI el año que viene.

Tal suba, sugirió, es para compensar la eliminación del impuesto PAIS y otra baja de impuestos cuestionadapor el kirchnerismo: "La recaudación del impuesto sobre los bienes personales se estima que alcanzará los \$833.345,8 millones, mostrando una disminución de 22,7%. Esta merma se explica principalmente por las modificaciones introducidas por la ley 27.743, que incrementó el mínimo no imponible general y el vinculado a casa habitación. A su vez, redujo las alícuotas aplicables a bienes situados en el exterior (...). El régimen especial de ingreso del impuesto sobre los bienes personales afectaría negativamente la recaudación correspondiente a las personas humanas para 2025".

En el Ministerio de Economía ratificaron a LA NACION que los ingresos por el monotributo y Ganancias suben por las modificaciones del paquete fiscal aprobadas durante este año. Con relación a las retenciones

### La única eliminación anunciada, por ahora, es la del impuesto PAIS a fin de este año

a las exportaciones, indicaron que es por el mayor valor en pesos de las exportaciones y por una normalización en la forma de pago del impuesto. "Se va el impacto del dólar soja de Massa que nos erosionó los ingresos este año", agregaron.

En el Palacio de Hacienda estimaron que la recaudación tributaria proyectada en el presupuesto 2025 cae un punto frente al promedio de la última década (de 24,2% a 23,1%). Más en detalle, Ganancias cae -0,2 puntos porcentuales; IVA (-0,1); premios de juego (-0, 3); Bienes Personales (-0,2); combustibles (+0,1); monotributo (0); créditos y débitos (0); sistema de seguridad social, (-0,4); derechos de importación (0); de exportación (+0,1), y la tasa estadística (0 puntos).

Empiria, consultora del exministro de Economía Hernán Lacunza, calculó que frente a 2024 la presión tributaria sube de 22,5% a 23%. Ganancias aportará un 0,6% más con relación al PBI. Otros rubros en alza son seguridad social (+0,5%); derechos a la exportación (+0,5%), combustibles (+0,3%) y derechos a la importación (+0,1%); los que aportarán menos serán, por otra parte, Bienes Personales (-0,1%), IVA neto (-0,3%) y el impuesto PAIS (-1,1%).

"Con proyecciones de crecimiento de exportaciones del 9% anual y un aumento del tipo de cambio oficial del 18% entre puntas, se proyecta recaudar el doble en materia de derechos de exportación", cuestio-

naron en la consultora Outlier. Allí indicaron que algo similar ocurre con los aranceles a las importaciones, ya que con un crecimiento de los valores importados del 15% y un ajuste del tipo de cambio oficial en 18%, se proyecta recaudar un 50% más en términos nominales. "De hecho, el proyecto supone que la presión tributaria sobre el comercio exterior se incrementa en 0,5 puntos porcentuales del PBI. Otro medio punto lo aportan, en primer lugar, la seguridad social, probablemente porque se supone una recuperación de los niveles de empleo y salarios reales; luego, los impuestos a los combustibles, debido al aumento de los montos fijos, y por último, el impuesto a las ganancias (aquí es 0,6 en realidad), como resultado de la contrarreforma de la cuarta categoría. Con esto, se compensan la disminución del impuesto PAIS y el deterioro en la recaudación de Bienes Personales, obteniendo medio punto más de ingresos tributarios", cerraron.

Un especialista en presupuesto explicó -parafraseando al Gobierno-que en 2025 se plantea garantizar el equilibrio fiscal y que se afirma que eso se hará a través de un superávit primario que sea equivalente a los intereses de deuda (1,5% del PBI). "En función de esa regla, y dados los gastos, estructuraron los ingresos. Como perdieron la recaudación del impuesto PAIS, un 9% del total de los recursos, distribuyeron ese faltante fundamentalmente en los derechos de exportación, obviando la misma información para proyectar retenciones que surgen del presupuesto", cuestionó.

Martín Vauthier, asesor de Luis Caputo en Economía, fue el encargado de explicar el misterio sobre el cálculo al que llega el Gobierno con las retenciones. "La recaudación está influida por factores adicionales a la nominalidad. El cambio en los plazos de pago de DEX [retenciones] y el dólar soja [el dólar especial para liquidación] hizo que la recaudación de DEX 2024 dejara una base de comparación baja, dados los mayores pagos en 2023. Esto afecta la variación interanual prevista en 2025", escribió en su cuenta de X.

"En 2024, la recaudación estimada es menos de 1% del PBI, apenas por encima del 0,8% de 2023 (con sequía). En la recaudación influye el FX [tipo de cambio] promedio, las cantidades, los precios y otros factores como el plazo de pago, que no necesariamente coincide ni con la registración de DJVE ni con el embarque", dijo y luego agregó: "En 2023, las tasas en pesos muy negativas versus la expectativa de devaluación generaban un incentivo a pagar los DEX [retenciones] en el menor plazo posible luego de la registración de DJVE. Esto se fue revirtiendo en 2024, dada la estabilización macroy la fuerte mejora en las expectativas. Al normalizarse el efecto de los plazos de pago y ya sin dólar soja el año previo, en 2025 puede esperarse una recaudación por DEX más cercana a la media de la última década. La variación interanual nominal 'alta' se explica por una base de comparación 'baja' en 2024", cerró. •

### La puja por los recursos EL IMPACTO EN LA OPOSICIÓN



La selfie de Campero y los radicales con Milei y sus ministros, el martes pasado



Las cadenas se quejaron mediante carteles

### Jubilaciones: la UCR sancionó a los diputados que avalaron el veto de Milei

Suspendieron la afiliación de los legisladores Campero, Arjol, Picat y Cervi, que dieron vuelta su voto frente al proyecto de movilidad

#### **Gustavo Ybarra** LA NACION

La Convención Nacional del radicalismo, órgano "legislativo" del centenario partido, decidió suspender preventivamente las afiliaciones de cuatro de los cinco diputados que la semana pasada se reunieron con Javier Milei en la Casa Rosada y horas después ayudaron al Gobierno a ratificar el veto a la ley de movilidad jubilatoria.

La información fue confirmada a LA NACION por Gastón Manes, presidente de la Convención, y los legisladores castigados son Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones), Luis Picat (Córdoba) y Pablo Cervi (Neuquén), que, al votar en contra de que la Cámara baja insistiera en la ley que había sancionado el Congreso, dejaron firme el veto de Milei que frenó el aumento jubilatorio. El correntino José Tournier, quinto miembro del grupo de los conversos, integra el bloque radical, pero no está afiliado al partido.

La decisión fue tomada por la mesa de conducción de la Convención Nacional, encabezada por Manes y el secretario general, Hernán Rossi, que decidió elevar los casos de los legisladores al Tribunal Nacional de Ética del radicalismo, para que analice su situación.

El paso no es menor, ya que las sanciones podrían llegar hasta la expulsión del partido. El órgano partidario tomó la determinación en virtud del artículo 53 de la carta orgánica partidaria, que lo faculta para denunciar "fallasen la conducta de los afiliados y dirigentes partidarios de todos los distritos cuando por su investidura lesionen la dignidad del partido".

La mesa ejecutiva de la Convención también puso bajo análisis del tribunal disciplinario los casos de los diputados Roxana Reyes (Santa Cruz) y Gerardo Cipollini (Chaco)

para ver si sus conductas encuadran también en el artículo 53 de la carta orgánica de la UCR. Reyes y Cipollini no votaron para sostener el veto de Milei, pero se ausentaron de la sesión del miércoles pasado.

El tercer punto de la resolución adoptada ayer por la tarde insta a las autoridades del partido, a los jefes de bloques legislativos y a los gobernadores a conformar una mesa de diálogo con el objetivo de "evitar que se repitan" situaciones como la que protagonizaron los legisladores conversos.

suspensión de la afiliación se tomó por 10 votos a favor y la oposición de los representantes de Mendoza y Misiones. En tanto, la decisión de darle curso al tribunal de ética para que analice los casos de los seis legisladores fue adoptada por ll votos y la oposición del mendocino Andrés Lombardi, que responde al gobernador de la provincia cuyana, Alfredo Cornejo, de buena sintonía con Milei.

Los cuatro diputados cuya afiliación fue suspendida, junto al correntino José Tournier, fueron claves para que Milei pudiera sostener el veto a la ley de movilidad jubilatoria que había sancionado el Congreso por amplia mayoría en ambas cámaras legislativas.

Los cinco habían votado a favor del proyecto en junio, cuando la UCR impulsó la iniciativa, pero cambiaron de postura tras visitar, de la mano del libertario Martín Menem, presidente de la Cámara baja, el martes de la semana pasada la Casa Rosada y entrevistarse con el jefe del Estado. Al día siguiente, votaron Luis Picat, se hizo eco de un tuit del en contra de la insistencia en la ley e impidieron que Diputados alcanzara la mayoría de dos tercios de los presentes que exige la Constitución para que el Congreso pueda torcer un veto presidencial.

Así lo destaca la resolución de la Convención que, en sus fundamen-

tos, sostiene que los diputados "se apartaron de lo que ellos mismos habían sostenido en la primera votación y acompañaron el veto presidencial, incurriendo en una grave inconducta partidaria, y generando un grave daño a la credibilidad y honor de nuestro partido".

"Aún más graves fueron los argumentos esgrimidos durante la sesión y en los medios de comunicación, en el sentido de que se habían equivocado en los cálculos y que su brusco cambio de opinión se fundaba en la necesidad de ga-Según fuentes partidarias, la rantizar el equilibrio fiscal", agrega el documento.

> Por su parte, Reyes y Cipollini se ausentaron de la sesión y también colaboraron, aunque no de manera directa, en el fracaso de la jugada opositora, que pretendía insistir en la sanción de la ley que obligaba al Poder Ejecutivo a reconocerles a los jubilados el 8,1% de inflación nominal de enero (7,2% real de impacto en sus haberes) que la administración Milei no contabilizó cuando dispuso en abril un aumento de las jubilaciones por decreto.

> La conducta de los legisladores provocó una nueva crisis interna al interior del radicalismo en general, y de la bancada de diputados en particular, en donde el jefe del bloque, el cordobés Rodrigo de Loredo, mantiene un fuerte enfrentamiento con los sectores del centenario partido que pretenden una postura opositora más dura frente al Gobierno, encabezados por el presidente del Comité Nacional de la UCR, el senador Martín Lousteau.

> Ayer, uno de los sancionados, diputado Martín Arabia (Pro), mano derecha de la ministra Patricia Bullrich. "Cuando Lousteau votó en contra de su bloque, ni lo suspendieron ni lo investigaron. Se ve que el Comité cooptado por el exministro de economía de Cristina tiene una ética selectiva", disparó Arabia. •

### Crece la pelea de los súper y el municipio de Lanús por una tasa

Afirman que la suba afecta los precios de los productos que se venden en los locales

#### María Julieta Rumi LA NACION

Elconflictoentrelossupermercados y el municipio de Lanús por la suba de la tasa de seguridad e higiene escaló después de que la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) refutó los dichos del intendente Julián Álvarez. Ahora, las cadenas colgaron cartelería según la cual, en virtud del aumento, se ven forzados a incrementar los precios.

"Estimados clientes: en virtud al aumento de la tasa de seguridad e higiene de la municipalidad de Lanús, los precios de este local reflejan ese incremento del 3,3%", dicen en general los carteles que desde ayer se pueden ver en las sucursales de Coto, ChangoMás y Vea en el municipio.

El viernes pasado, el intendente dijo en declaraciones radiales que la tasa de seguridad e higiene que se les cobra a los supermercados no había pasado del 2,36% al 6%, sino que estaba en el 0,3% y ahora iba a quedar en el 0,6%, porque habían eximido a 500 almacenes de barrio y se la habían duplicado a los hipermercados. Sin embargo, ASU sacó un comunicado firmado por Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la entidad, para ratificar que la alícuota de la tasa de seguridad e higiene es de un 6% y no de un 0,6%, como afirma Álvarez.

Como respuesta, ayer salieron con esa cartelería y trabajan en una presentación judicial. "No puede haber una instancia de diálogo con alguien que miente con la alícuota de la tasa en un medio público y no puede haberla cuando se produce un aumento selectivo y desmedido de una tasa que ya era elevada, porque representaba el 2,36% de las ventas. El diálogo seguirá por la vía judicial. Lamentamos haber llegado a esta situación, pero si no la operación en esa localidad sevuelve insostenible", dijo Martínez a LA NACION.

De acuerdo con el director de ASU, la mejor utilidad reciente de los supermercados fue del 2,7% en

promedio hace siete años, mientras que ahora hay menos ventas y las tasas licuan la ganancia, llevando a muchos locales a tener una rentabilidad negativa.

"Lo ideal sería que rompieran la masa crítica de contribuyentes a los que han exprimido y que extendieran la base, que es la única posibilidad de bajar impuestos. Pero ese no es el camino que ha decidido tomar la Municipalidad de Lanús", agregó.

Por último, dijo que la medida del Ministerio de Economía que prohíbe cobrar tasas vía impuestos de servicios no los beneficia, ya que a los supermercados les llega directamente la boleta de la municipalidad que toma por sistema la facturación para aplicar la tasa y que todos los productos ofrecidos sufrirán el incremento del 3,3% porque no hay ninguno que que de fuera de la base imponible.

Conocida la medida, el ministro de Economía, Luis Caputo, escribió en su perfil de la red social X: "Los vecinos de Lanús, padeciendo la inoperancia de su intendente, pagan precios más altos que en otros municipios. Bien, los supermercados explicitando que la suba de precios es solo en Lanús".

En tanto, Julián Álvarez le contestó que hace "lobby en favor de los grupos empresarios". "Mientras el gobierno nacional nos pide a las provincias y municipios que ajustemos y al pueblo que se sacrifique, el ministro de Economía se desespera por pelear los márgenes deganancias de Cotoy los grandes empresarios de este país. ¿Los jubilados para cuando?", fustigó.

En las últimas semanas, ASU, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) llamaron la atención sobre la suba de tasas en los municipios porque-denunciaron-obliga a aumentar los precios y va a contramano de la reciente rebaja del impuesto PAIS a nivel nacional.

POLÍTICA ECONÓMICA | 13 LA NACION | MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

odos los sapos pasan si hay una economía capaz de transferir recursos a los consumidores, que son los votantes. Javier Milei lo tiene clarísimo. También lo supieron Carlos Menem y los Kirchner. Lo supieron Mauricio Macri y Alberto Fernández. Cada éxito electoral viene de la mano de una percepción favorable de la marcha de la economía y su impacto en el bolsillo. Cada derrota, de lo contrario. Por eso Milei fue a defender el presupuesto 2025 al Congreso: la política hoy, más que nunca, es política económica.

"El destino de un pueblo se juega en las definiciones económicas que toma", subrayó Milei. Pero el Presidente tiene otra cosa todavía más clara: que los votantes son, además, contribuyentes. Más que cómo llegar al bolsillo de los ciudadanos, Milei se propuso mostrar cómo la mano del Estado se retira de los bolsillos de los contribuyentes, es decir, los votantes. Todo un cambio de época en la concepción de la política y el peso del Estado.

En el Congreso, Milei les habló, sobre todo, a los argentinos como contribuyentes: en una sola categoría, logró dirigirse a dos ángulos aparentemente opuestos en la esfera económica, de un lado, la gente y, del otro, los mercados y los inversores. En realidad, todos "pagadores de impuestos", los nuevos sujetos políticos de la Argentina del líder de La Libertad Avanza.

El kirchnerismo y el animismo del Estado presente opacaron que el gasto del Estado se basa en los impuestos que pagan los contribuyentes. Por el contrario, Milei apuesta ahora a subrayar una dimensión política opuesta: sacar el velo de la relación entre el Estado, el gasto público y los dueños del dinero que se gasta, la gente. En el mileísmo, los individuos están más presentes que el Estado.

La voluntad de épica mileísta no alcanzó para esquivar la grisura del espíritu de domingo. Ni el Congreso ni el discurso presidencial lograron el espíritu vibrante de la Asamblea Legislativa, aun con la trasmisión de plano más bien corto que se esforzó por mostrar triunfalismo. Ahí entra el debate en torno al rating televisivo. El rating es la continuidad del apoyo en las encuestas: para un gobierno de superminoría en el Congreso y osado en políticas tradicionalmente antipopulares, el ajuste, esas dos mediciones son oxígeno necesario. Por eso es un problema que la cifra del rating total del domingo esté en disputa. Si el dato cierto es que el rating fue magro, ¿es señal de un adelgazamien-

#### **OPINIÓN**

### Milei, entre el mercado que decide y votantes que pagan

Luciana Vázquez

PARA A NACION-



Javier Milei

Gobierno?

Los coletazos del día después mostraron buena reacción en otros pagadores de impuestos, los mercados e inversores. El riesgo país cayó por debajo de los 1400 puntos, hasta tocar 1359, los bonos de la deuda subieron un 2 por ciento promedio y empresas argentinas que cotizan en Nueva York tocaron el 3 por ciento de suba.

Las palabras del Presidente fueron menos eficaces para agitar multitudes. Pero la movida del domingo en el Congreso muestra varias cosas. Primero, que Milei hace política con toda la munición que tiene a mano. Parece que no hace política, pero a nueve meses de su asunción todo parece indicar que, más que negarse a la política, reescribe el hacer político por otros medios. De hecho, no es la primera vez que "hace política": lo hizo al modo más tradicional del intercambio de beneficios, cargos por fiscalización, para ganar las PASO. El massismo fue clave.

El domingo, el líder libertario reescribió una regla del diálogo

to de los márgenes de maniobra del entre los poderes del Estado y reemplazó al ministro de Economía en la presentación del presupuesto ante el Congreso. Con ese gesto histórico, inauguró la nueva etapa de negociaciones para lograr una ley clave para el Gobierno. Ayer, le siguió la reunión semipresencial de Guillermo Francos y Luis Caputo con los gobernadores. Hay que esperar para ver si Milei vuelve al llano de la rosca política, como lo hizo para frenar el aumento de las jubilaciones. El Presidente le metió destornilladores nuevos a la caja de herramientas de la política.

### Sobrepromesas

En el aire queda la duda de si Milei está sobre prometiendo éxitos en las metas presupuestarias de la Argentina modelo 2025, sobre todo, la tasa de crecimiento y de inflación. Desde el domingo, hay debate en torno a la inflación del 104% para este año. Implicaría una inflación mensual del 1,2% en el último trimestre. Ya en agosto, la inflación del 4,2%, algo más alta que la de julio, desdijo la expectativa de una baja continua. La oposición más dura,

encontró un argumento para criticar al Gobierno: "Tanto ajuste para tener la misma inflación que [Martín] Guzmán".

El Presidente también planteó una inflación del 18,3% anual para 2025, casi la mitad de lo esperado por los inversores. El fantasma macrista de la sobrepromesa de "pobreza cero" o "bajar la inflación a un dígito", dos metas que quedaron a años luz de ser cumplidas, todavía sigue vivo en materia de promesas incumplidas. Las promesas de Milei del domingo son más grandes y precisas y quedaron por escrito: cualquier obstáculo en ese camino será un problema político para el Gobierno. Hay una explicación: que se trate de otra táctica política: ir por todo para volver con algo cuando empiece el toma y daca de la negociación del presupuesto.

El domingo, además, se ocupó especialmente de desarrollar los silogismos mileístas que le vienen funcionando como anclas políticas clave. Los llevó, incluso, más lejos, hasta convertirlos en axiomas. Por un lado, les marcó la cancha al Congresoy a su responsabilidad ante el

bolsillo de la gente. Apeló a la historia de la democracia estadounidense para instalar el tema de presupuesto como tema político. "No taxation without representation" fue el reclamo de las colonias americanas a la corona británica en los forcejeos por la independencia en el siglo XVIII.

Retomando esa noción de los patriotas de Massachusetts que se negaban a pagar impuestos sin contar con representación política, Milei dijo: "No puede haber tributación sin representación". Con esa idea, le puso presión al Congreso a la hora de decidir en qué se gasta el dinero de los "pagadores de impuestos".

"La tarea principal de esta honorable casa es establecer un presupuesto nacional para definir qué hace el Estado con el dinero de los pagadores de impuestos", afirmó. También le devolvió el poder político al aporte de los contribuyentes.

#### Pagadores de impuestos

Desde ayer, los análisis sobre la suba en la recaudación de retenciones, Ganancias y Monotributo versus los beneficios impositivos del RIGI o el blanqueo y la caída en Bienes Personales empiezan a delinear otro frente de análisis. El ministro Caputo intentó echar claridad sobre las retenciones. El tema sigue abierto. ¿Todos los "pagadores de impuestos" sufren el mismo peso? ¿O los que tienen "más representación" en el poder de influencia sobre la agenda del Gobierno tienen beneficios en su taxation?

Por el otro, fijó la racionalidad y el orden macroeconómico como las condiciones necesarias para la libertady el manejo del Estado. Convirtió el déficit cero en la regla fiscal inviolable y en axioma. "A partir de ahora, la Argentina será solvente", postuló. Solo porque hay voluntad política de cumplir esa regla, puede volverse un axioma. El gasto públicoqueda escindido de cualquier necesidad de la política o de cualquier contingencia de la economía.

Lo que queda pendiente es cómo llegar a los bolsillos de los consumidores, una vez que el Estado sacó la mano de ahí. Es decir, cómo crece la economía y llegan los beneficios a la gente. En la concepción de Milei, no hay contradicción entre su visión macro y una vida social de crecimiento. Al contrario, la macro equilibrada y la desregulación micro son las condiciones necesarias para eso. Con cuentas de almacenero en las que no se gasta más de lo que ingresa, el Presidente se propone seguir diferenciándose de "la política". Parece poco, pero quizás sea mucho. •





# El Papa recibió a una delegación de trece sindicalistas de la CGT

VATICANO. Dijeron que el Pontífice les pidió "defender la justicia social"; a pesar de las quejas gremiales, no hubo críticas de Francisco hacia Milei; nuevo pedido para que visite la Argentina

Elisabetta Piqué

CORRESPONSAL EN ITALIA

ROMA.-Defender la unidad, defender el trabajo -que hace a la dignidad de la persona-, defender la justicia social y la igualdad de género, y reivindicar el papel de las mujeres. Fue ese el mensaje que Francisco le dejó ayer a una delegación de la Confederación General del Trabajo (CGT), encabezada por Héctor Daer, que recibió en una audiencia de 35 minutos en la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano.

Durante el encuentro, el grupo de sindicalistas volvió a decirle al Papa que estaban esperando su demorado viaje a la Argentina y, como indicó el viernes pasado en la conferencia de prensa en el avión de regreso a Singapur, el Papa reiteró que tiene intención de viajar, sin dar precisiones.

Al margen de Héctor Daer, participaron del encuentro, el primero de este tipo, otros doce dirigentes sindicales: su hermano Rodolfo Daer (Alimentación), Pablo Moyano (Camioneros), Gerardo Martínez (Uocra), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Jorge Sola (Seguros), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Maia Volcovinsky (UE-JN), Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio), Marina Jaureguiberry (Sadop), Argentino Geneiro (Gastronómicos) y Alejandro Gramajo (UTEP).

Al salir del encuentro, poco antes del mediodía local, todos de traje oscuro, pero sin corbata, los dirigentes se mostraron más que satisfechos de una reunión que fue la primera de este tipo, y en la que, según aseguraron, no se profundizó sobre la coyuntura política ni hubo críticas al gobierno libertario de Javier Milei. "No entramos en temas íntimos de la situación argentina en términos de gobierno, sí por supuesto hablamos de este discurso de multiplicación de ganancias en desme-



Los visitantes de la CGT y el Papa, ayer, en la Biblioteca del Palacio del Vaticano

dro de un discurso de construcción solidaria para las sociedades", aseguró Daer, que ofició de vocero del grupo, ante una consulta de LA NACION. "No nos metimos en los temas partidarios de la política", agregó, al precisar, ante otra consulta, que no habían visto anoche el discurso de Milei por el presupuesto. "No, no, estábamos durmiendo...".

Los sindicalistas también dijeron que no sabían de la reunión, el mismo día, de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con el Papa: "De eso nos enteramos estando acá".

"Estábamos todos los sectores y habíamos incorporado en nuestra delegación a los compañeros de la Economía Popular, el secretario general de la UTEP, y el planteo de fondo fue marcar un camino de la defensa de la dignidad del trabajo, como eje de conducta social, de dig-

nidad humana, y por supuesto [el Papa] nos exhortó a defender esta cuestión y a defender la justicia social como instrumento de equilibrio de las sociedades modernas", contó Daer.

"Se planteó el tema de la organización de los niños, de los jóvenes, a partir de la familia y de profundizar los lazos de comunicación con la comunidad educativa para que no sean carne del narcotráfico", también describió Daer. "Nosotros por supuesto también le planteamos que en el momento en el que se exacerban las ganancias y se habla tanto de la multiplicación del dinero, la voz de solidaridad es fundamental y sostener los lazos solidarios que son característicos de la Argentina", añadió.

Como era de esperar, también se le volvió a pedir al Papa que visite el país, una asignatura pendiente.

"Nosotros le dijimos que su presencia es bienvenida, que lo estamos esperando, que creemos que le vendría muy bien a la sociedad argentina, en cuanto a los momentos de crispación que se tienen y demás, la presencia del Santo Padre como armonizadora de este momento". indicó. "Él dijo que quiere venir a la Argentina, nos dijo que tiene muchas cosas, una reunión de obispos que dura mucho tiempo (el sínodo sobre sinodalidad, en octubre), que tiene un viaje a Bélgica (y Luxemburgo, del 26 al 29 de septiembre), pero que si Dios quiere va a venir a la Argentina, así que para nosotros fue una gran alegría", ahondó.

Andrés Rodríguez destacó, por su parte, que el Papa también le dedicó bastante atención y palabras a la igualdad de género: "Reivindicó mucho a la mujer como una pieza fundamental; él mismo puso como ejemplo que en varias estructuras, aquí en el Vaticano, tiene a mujeres que son muy eficientes e inteligentes y por lo tanto reconoce el papel de la mujer como imprescindible dentro de una sociedad que trabaje con igualdad de género". El Pontífice también agradeció haber incluido en la comisión oficial de la CGT a un representante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y destacó su papel en la defensa de los trabajadores informales.

En la audiencia también se habló sobre la reciente maratón a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur, en la que el Papa, de 87 años, mostró una resistencia física impactante y pareció reenergizarse al viajar a las periferias del mundo. "Le preguntamos por su experiencia al encontrarse con distintas culturas, con mucha pobreza, y contó que hubo gente que caminó centenares de kilómetros por la selva para estar con él, valoró mucho eso y también vio mucha opulencia en Singapur... Nos dijo que vino reconfortado, que para él fue muy positivo todo esto, que lo fortaleció espiritualmente", sumó José Luis Lingeri.

El Papa no solo subrayó "la alegría de recibir a una CGT unificada", sino también que en la delegación hubiera dos mujeres. "Le agradecimos el mensaje que tiene hacia las mujeres, la incorporación que hizo de las mujeres acá en el Vaticano, que según nos dijo mejoraron las cosas", apuntó, por su parte, Maia Volcovinsky.

La delegación, formada por trece personas, le entregó al Papa un documento, "Agenda para un nuevo contrato social. Argentina, hacia un país con desarrollo, producción y trabajo", realizado en abril pasado. "El Papa nos dijo que lo iba a leer y quizá pueda que nos mande una devolución", dijo Rodríguez. Además, le llevaron al Pontífice diversos regalos: "Cuatro mates, un poncho, unos cuadros, galletitas de limón Havanna". "El Papa dijo que le íbamos a dejar las tripas verdes", contó Daer, riendo y reflejando el clima cálido y distendido que hubo en la audiencia con el exarzobispo de Buenos Aires. Si bien habían sido citados a las 8.30 de la mañana, al final la audiencia se demoró y tuvieron que esperar un poco. Pero no importó y todos salieron muy sonrientes y con un rosario con el escudo pontificio en el bolsillo, obsequiado por el Santo Padre.

### Un encuentro con Pettovello, sin comentarios ni imágenes

El Papa escuchó un informe de la ministra sobre sus áreas de trabajo; el Gobierno evitó difundir fotos de la reunión

ROMA.—El papa Francisco recibió ayer a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en una audiencia en la residencia de Santa Marta que duró una hora, según pudo saber LA NACION de fuentes vaticanas.

La reunión no fue protocolar como la que tuvo el Pontífice por la mañana de ayer con una delegación de la CGT en la Biblioteca del Palacio Apostólico –audiencia que apareció, de hecho, en el "Bollettino" diario de la Santa Sede–, sino más bien, informal. En efecto, tuvo lugar en el marco de la agenda paralela que suele tener el papa Francisco por las tardes en Santa Marta, el hotel para eclesiásticos en el que vive en el Vaticano.

En este encuentro, que fue entre las 16 y las 17, hora local, aunque se tocaron varios temas, fue más que nada el Papa quien escuchó a Pettovello, que lo informó sobre cómo estaba la situación en las áreas que gestiona. Según pudo saber la NACION, el exarzobispo de Buenos Aires no

emitió opinión alguna al respecto.

Al cierre de esta edición, el Gobierno no había difundido ninguna imagen del encuentro. "Fue una audiencia privada sobre lo que la ministra hizo, hace y hará", justificaron.

Ante la ministra, el Papa volvió a decir que aún no tiene decidido cuándo podrá hacer el tan esperado viaje a la Argentina, una asignatura pendiente, al igual que había hecho por la mañana con la delegación de sindicalistas argentinos y el viernes pasado en la rueda de prensa que concedió en el avión de regreso de su gira por el sudeste asiático y Oceanía. Ese viaje fue una maratón de doce días por cuatro países de la periferia (salvo Singapur) que, lejos de agotarlo, lo dejó muy contento, según trascendió de su entorno.

Si bien desde el Gobierno, a través del vocero Manuel Adorni, dijeron que el encuentro de Pettovello con el máximo líder de la Iglesia Católica fue "a pedido del Papa", fuentes del Vaticano desmintieron esa versión. E hicieron saber que, en realidad, la



Pettovello y el Papa, en febrero pasado

cita fue facilitada por Fabio Bartucci, oftalmólogo que lo operó al Pontífice de cataratas y que tiene nexos con La Libertad Avanza. El propio Bartucci, de hecho, en su momento contó que fue él quien hizo posible esa primera conversación telefónica entre el Papa y Milei, el llamado del deshielo, ocurrido el 21 de noviembre pasado, dos días después del triunfo del líder libertario en el

ARCHIVO

balotaje contra Sergio Massa.

Pettovello, que concentra en su
órbita los exministerios de Educación, Desarrollo Social, Cultura y
Trabajo, prefirió el perfil bajo y no

mantener contactos con la prensa después de su encuentro con el Papa, que fue el primero a solas. Ya había estado en el Vaticano en febrero pasado, cuando el Papa recibió al Presidente y ella integraba la delegación oficial.

La ministra viene de atravesar cuestionamientos tanto internos como externos. En su momento fue criticada por la distribución de alimentos que estaban en depósitos del Estado y que se repartieron luego de que se abriera una causa judicial. Más allá de recibir a la delegación de la CGT y a Pettovello, en el marco de lo que algunos interpretan como un "sistema de equilibrio", el Papa en estos días probablemente se reúna con Juan Grabois, que viajó a Roma en calidad de miembro del Dicasterio de Desarrollo Humano e Integral, "ministerio" del Vaticano que este viernes realizará un evento para recordar los diez años del primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares. • Elisabetta Piqué







FOTOS RODRIGO NÉSPOLO Wortman Jofre, Luciani, Talerico y Valerian

Los jueces Barroetaveña, Petrone y Borinsky

### Rosatti destacó el valor del acceso a la información y la libertad de expresión

CENA. En el encuentro de Poder Ciudadano, el titular de la Corte bregó por un mayor diálogo político

#### Hernán Cappiello LA NACION

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, reclamó que la "calidad institucional",

que implica "la independencia del Poder Judicial, la división de poderes, la libertad de expresión y el acceso a la información", sea tan relevante como la economía, la saludy la educación en el "desarrollo humano" de la Argentina.

Rosatti, anoche, durante la exposición

El acceso a la información pública fue recientemente materia de una fuerte controversia luego

mitara a través de un decreto. A través de una reglamentación, la Casa Rosada estableció que quedaran fuera de la información que el Estado está obligado a dar los datos que hacen "al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica". Esa categoría no estaba prevista por la ley de acceso a la información.

Las palabras del juez abrieron la cena anual de la ONG Poder Ciudadano, donde su presidente, el politólogo Martín D'Alesandro, de que el Poder Ejecutivo lo li- hizo un fuerte discurso en el que

reclamó transparencia y la autolimitación en el ejercicio el poder de los gobernantes como un antídoto contra la polarización discursiva y la autoprotección política.

En su discurso, Rosatti recorrió su trayectoria desde que llegó a la Corte Suprema de Justicia, hace ocho años y medio, y destacó que el tribunal pasó de un modelo "personalista, concentrado", a un modelo "colegiado", tanto en lo administrativo como en las deliberaciones para dictar sentencias.

Rosatti aseguró que este modelo contribuyó a la transparencia que impera actualmente en el máxi-

mo tribunal. Sin mencionarlo, las palabras de Rosatti aludieron a la gestión del juez Ricardo Lorenzetti, que fue presidente de la Corte Suprema durante 10 años.

Lorenzetti ahora tiene grandes diferencias con sus pares Carlos Rosenkrantzy Juan Carlos Maqueda, y con el propio Rosatti.

El discurso del actual presidente de la Corte Suprema se conoce a dos semanas de que el máximo tribunal deba atravesar una elección crucial para elegir al próximo presidente. En ese contexto, Lorenzetti -que promueve al controvertido juez Ariel Lijo para el máximo

tribunal- no tiene chances con la actual integración.

Rosatti dijo que en el pasado había una concentración en la autoridad administrativa en la Corte y que "no se cumplían las reglas de una buena administración". En la práctica, la Corte desplazó al administrador interno que había designado Lorenzetti.

El juez, que integró la Convención Constituyente de 1994, dijo que en ese momento el país pudo reunir durante tres meses en un mismo ámbito de discusión a políticos tan enfrentados como Raúl Alfonsín v Aldo Rico.

"Nos reunimos más allá de las ideologías, en concordia. Si pudimos hacer algo así, entonces, ¿cómo no podemos hacerlo ahora mismo en este mismo país", se preguntó.

El juez destacó los problemas de la lentitud de la Justicia, pero los adjudicó a la judicialización excesiva de los conflictos. •



















En locales adheridos



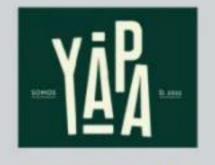

En locales adheridos



DESCARGÁ TUS **CÓDIGOS** PARA COMPRAS ONLINE EN LA APP O EN CLUB.LANACION.COM.AR



### Declaró la hermana de Fabiola Yañez y complicó a Fernández

CAUSA. Dijo que el expresidente indujo a su hermana a hacerse un aborto y atribuyó el golpe en el ojo a una agresión de él en la cama



Tamara Yañez y la abogada Mariana Gallego, ayer, en los tribunales de Comodoro Py

NICOLÁS SUÁREZ

### Camila Dolabjian

LA NACION

Tamara Yañez, hermana de la ex primera dama Fabiola Yañez, declaró ayer en el caso de violencia de género contra Alberto Fernández y dijo que eran habituales los maltratos físicos por parte de él. Afirmó que la indujo en 2016 a hacerse

un aborto y que la menospreciaba constantemente. También relató que vio a su hermana con un ojo morado y le preguntó qué había pasado. "Discutí con Alberto, era de noche v estaba en la cama. Alberto me pegó un manotazo", dijo Tamara Yañez que le contó en aquel momento Fabiola.

Yañez aseguró que Fabiola, hasta

2016, tenía una vida normal. Todo cambió, desde su perspectiva, cuando, en ese mismo año (la fecha exacta no pudo precisarla), su hermana les contó a ella y a su familia que estaba embarazada y que quería tenerlo. A los días, volvió a llamarlos y les dijo que "no iba a poder ser" porque "Alberto le dijo que lo tenía que suspender".

"Ellos no se cuidaban, sabíamos que podía pasar el embarazo", comentó en su declaración.

Tamara aseguró que los maltratos eran constantes desde el inicio de la relación. Ella no le tenía afecto y una vez trató de hablar con él sobre la violencia que ejercía contra su hermana. En esa comunicación, según su recuerdo, Fernández le dijo: "Sos una pendeja impertinente, con vos no hablo". Y le cortó el teléfono.

Dijo que Alberto Fernández llamaba a la madre de Fabiola para pedirle que la hiciera volver de Londres durante el tiempo en que ella estuvo allí, alrededor de seis meses, después de la interrupción del embarazo.

Aseguró, también, que fue una mala noticia para la familia que Fernández y Yañez retomaran su relación antes de que asuma como presidente. "Habíamos estado intentando por años sacarla de ese lugar; nosotros sabíamos cómo era la cuestión, cómo él se manejaba, que él la menospreciaba", añadió.

#### El golpe en el ojo

La testigo aseguró haber visto el moretón en el ojo, cuya existencia ya fue confirmada por otros también. Fue en junio de 2021, cuando su hermana viajó a Misiones y los visitó a la noche luego de una actividad oficial. Al día siguiente, al ingresar a la habitación, le vio el ojo morado, todavía no estaba negro. La explicación de su hermana fue, según su testimonio: "Discutí con Alberto, era de noche y estaba en la cama. Alberto me pegó un manotazo". Comentó que Fabiola se maquilló para salir sin que se notara el golpe.

Respecto de los hechos de violencia, apuntó que era habitual que la hiciera callar.

A su vez, sobre la violencia física, la hermana expresó que fue testigo de un episodio, en 2021, en el chalet presidencial. "Hubo gritos muy fuertes de Alberto, agarrones, la agarró del brazo y se la llevó a su habitación", describió.

También acotó que Fabiola se encerraba en la habitación y dejaba la

llave del lado de adentro para que Fernández no pudiera entrar.

Tamara corroboró los dichos de Fabiola sobre que su pareja la culpaba por la fiesta de Olivos y por haber perdido la elección de mitad de mandato. A partir de ese momento, según recuerda, "la tenían encerrada", "le cortaron actividades".

"Ahí es cuando empeora su cuestión personal porque se la pasaba encerrada". Por la "situación insostenible", se fue a la casa de huéspe-

#### Miedo al presidente

Por otra parte, dijo que ella y su madre le tenían miedo a Alberto Fernández. "Mamá me decía: nos tenemos que cuidar", debido a que el entonces presidente se jactaba de su poder, por lo que no "se le podía decir nada". "Siempre había que darle la razón", declaró Yañez, de acuerdo con lo que informaron a LA NACION fuentes judiciales.

Tamara Yañez llegó a Comodoro Pyalas 9.20, 40 minutos antes de la hora pactada para su declaración. La audiencia estaba prevista originalmente para el viernes pasado, pero fue cancelada porque la abogada del imputado, Silvina Carreira, solicitó moverla por compromisos laborales. Duró cerca de cuatro ho-

Su testimonio fue solicitado por la querella, que lidera Mariana Ga-

Tamara Yañez tenía planificado llegar a Buenos Aires desde España, donde se estuvo quedando con su hermana, su madre y su sobrino Francisco, el viernes por la madrugada. Lo curioso es que ayer arribó a la fiscalía de Ramiro González con una valija.

Tamara es la séptima persona que declara como testigo en el caso. De los ya citados por el fiscal, restan las declaraciones de Sofía Pacchi, la examiga de Fabiola Yañez, que tenía que presentarse el jueves pasado, pero no lo hizo por presuntos problemas de salud.

También falta terminar de instrumentar el trámite para que Miriam Yañez Verdugo, madre de la denunciante, declare desde Madrid. •

### A fin de mes se definirá la condena a Cristina Kirchner

**CORRUPCIÓN**. La Cámara Federal avanza, a pesar de la denuncia por supuesta violencia de género que enfrenta uno de sus integrantes

A pesar de la denuncia contra uno de sus miembros, la Cámara Federal de Casación podría resolver a fin de mes confirmar, reducir o elevar la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

de seis años de prisión por fraude contra la administración pública, al ser considerada culpable de direccionar licitaciones públicas en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, para obras que no se terminaronyse pagaron con sobreprecios.

Los jueces que deben revisar la condena son Mariano Borinsky, presidente de la cámara; Diego Barroetaveña, y Gustavo Hornos. Este último fue denunciado días atrás por una expareja, por supuesta violencia de género.

Esta situación disparó dos cuestiones que pusieron en duda la posibilidad de que Hornos vote en la o si debe intervenir la Comisión de causa: una de ellas fue la recusación que presentó la expresidenta Cristina Kirchner contra el juez. Su argumento es que un juez denunciado por violencia degénero no puede decidir sobre una mujer.

Ahora se reunirán los jueces Borinsky y Barroetaveña para decidir si prospera la recusación. Los camaristas son muy restrictivos con las recusaciones. La semana próxima se resolverá.

La otra situación que disparó la denuncia contra Hornos es una investigación disciplinaria en su contra. El pleno de la Cámara de Casación Penal, es decir todos sus colegas, se reunieron y decidieron La expresidenta recibió una pena informar sobre esta situación al Consejo de la Magistratura, que es el organismo encargado de investigar y eventualmente sancionar a los jueces.

Pero una investigación en el Consejo de la Magistratura puede durar años y para que se llegue a una suspensión, en caso de que la situación lo amerite, ya debe estar votado el inicio de un juicio político.

El informe de la Cámara de Casación ingresó en la Comisión de Asignaciones del Consejo de la Magistratura, para definir si el caso se debe tratar en la Comisión de Disciplina, donde se sanciona a los jueces con multas por faltas leves; Acusación, donde se analiza si corresponde destituir al magistrado mediante un juicio político.

El kirchnerismotiene al juez Hornos en la mira, pues le reprocha los fallos dictados en perjuicio de Cristina Kirchner en numerosos expedientes, además de una visita que realizó en la Casa Rosada a Mauricio Macri, cuando era presidente.

Cualquiera sea la decisión, se designará a un concejero que ins-

truya el caso y la resolución de esta denuncia puede llevar meses.

En tanto, el juez Hornos no tiene previsto pedir licencia de su cargo, por más que la denuncia en su contra siga adelante. De hecho, el lunes pasado, el fiscal Guillermo Marijuan, que tiene delegado el caso, citó a la denunciante para que ratifique o no sus dichos.

Así las cosas, la causa Vialidad estaría en condiciones de ser resuelta por Hornos, Borinsky y Barroetaveña. "La votación debería continuar. Los plazos están vencidos. Las audiencias fueron en el primer semestre y estamos próximos a fin de año. Seguramente se resolverá en el mes de septiembre. Va a haber una sentencia, se va a resolver", le dijo a LA NACION una alta fuente judicial.

Hay un voto que ya está girando entre los jueces. Se trata de la opinión del propio juez Hornos, que se pronunciaría por elevar la condena a Cristina Kirchner a 12 años de prisión, pues a los cargos de fraude le agregaría el de asociación ilícita, como reclamó el fiscal de juicio Diego Luciani e insistió el fiscal de Casación Mario Villar.

Pero la posición de Hornos es por ahora bastante solitaria. Borinsky está analizando el asunto y primaría la idea de que no corresponde aplicar la pena máxima para el delito de fraude, incluso tomando las 45

licitaciones como un solo hecho de fraude, tratándose de una persona sin antecedentes penales.

Borinsky, de hecho, participó en un fallo del 1° de agosto pasado que dejó firme la responsabilidad penal del exministro kirchnerista Julio De Vido por la tragedia ferroviaria de Once, pero se pronunció a favor de que se revise la pena de cinco años y ocho meses de prisión porque, dijo, se aplicaron agravantes que no correspondían y no se aplicaron atenuantes que sí correspondían.

Un anticipo de lo que puede ser su voto en esta causa de Vialidad. Y la misma idea primó cuando revisó las condenas en la causa conocida como "la ruta del dinero K", donde bajó la pena de Lázaro Báez porque no tenía otros antecedentes en ese momento.

Es un misterio, en tanto, el voto del juez Barroetaveña, que espera que termine Borinsky de delinear sus argumentos para pronunciarse. Son 14 imputados y 13 condenas que hay que revisar. A esta altura de la deliberación, hay una certeza: el fallo está dividido. Si Barroetaveña suma sus argumentos a los de Borinsky, es posible que Cristina Kirchner se vea beneficiada en la causa Vialidad con una reducción de la condena.

La pena de seis años podría reducirse en unos meses. Cristina

Kirchner, de todos modos no iría presa hasta tanto sea rechazado el último recurso ante la Corte. Y aun así, como tiene 70 años, puede pedir el arresto domiciliario.

Cristina Kirchner fue condenada el 6 de diciembre de 2022 en la causa Vialidad por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu a seis años de prisión. Goriniy Giménez Uriburu votaron por condenarla por el delito de fraude contra la administración pública. Y Basso, en minoría, se había pronunciado por sumar el delito de asociación ilícita, como lo reclamó el fiscal Luciani.

La Casación realizó entre febrero v el 9 de mayo de 2024 seis audiencias con el fiscal Villar y los abogados defensores de los condenados y absueltos. Ahora deberán decidir.

Villar reclamó elevar a 12 años de prisión la pena de la expresidenta y que se la condene no solo por fraude al Estado, como lo hizo el tribunal oral, sino como jefa de una asociación ilícita por las 51 licitaciones irregulares. También, que se confirme su inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos. La otra idea es que se considere cada una de las 51 licitaciones como un hecho de fraude en particular y se agrave la pena en función del concurso de delitos. • Hernán Cappiello

LA NACION | MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### La Justicia define si Calcaterra será juzgado por sobornos

cuadernos. La Casación convocó a una audiencia para el 15 de octubre; la UIF argumentará y los jueces decidirán si mantienen su decisión o la anulan

Hernán Cappiello LA NACION

Se reactivó el proceso para definir si el empresario Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, será juzgado por el caso de los cuadernos de las coimas. Los jueces de la Cámara de Casación que beneficiaron a Calcaterra al resolver que los 16 pagos de miles de dólares que realizó el empresario a funcionarios kirchneristas eran aportes de campaña y no coimas ahora convocaron a una audiencia.

Será el 15 de octubre. Los jueces
Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Carlos Mahiques escucharán
a la Unidad de Información Financiera (UIF), que anteriormente había sido obviada, antes de decidir
una postura. Las opciones que barajan son mantener su decisión de
evitarle a Calcaterra un juicio oral
por coimas y enviar en cambio a
la Justicia Electoral con un asunto
que se castiga con una multa y que
ya está prescripto.

reclamo.
En esta
una apel
revise la s
sino un per
do ante lo
taron el fa
taron el fa
jurispru
señala que
señala que
tos dictae
ceptibles
revocato

La Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Barroetaveña, Mahiques y Petrone, había decidido el 26 de junio pasado que el empresario de la construcción no fuera juzgado en el caso de los cuadernos de las coimas, al sostener que su caso debía ser analizado por la Justicia Federal Electoral y no en un juicio oral.

Tras ese fallo, el fiscal Raúl Pleé pidió la nulidad de la decisión, y lo mismo hizo el organismo que combate el lavado de dinero, la Unidad de Información Financiera. Pleé argumentó que los jueces decidieron sin escuchar a la UIF, que es una de las partes en la causa de los cuadernos de las coimas.

Tras la presentación de Pleé, la UIF, encabezada por Ignacio Yacobucci, hizo lo propio porque la Casación no la notificó de la audiencia previa donde se discutió si se debía tomar esa decisión. La UIF es querellante en el caso de los cuadernos de las coimas y, por lo tanto, debería haber tenido la posibilidad de argumentar en esa audiencia.

Los magistrados de Casación entendieron que Calcaterra no pagó sobornos para mantener sus contratos con el kirchnerismo, sino que efectuó aportes económicos para las campañas electorales de 2013 y de 2015.

Consideraron que los 16 pagos que realizó Calcaterra a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal en el garaje subterráneo del Hotel Hilton no eran coimas, sino que era dinero para la campaña electoral. De esta manera, Calcaterra fue excluido del juicio del caso de los cuadernos y se envió el expediente a la jueza federal electoral María Servini para que en lugar de acusarlo de cohecho se lo investigue por una leve falta al Código Electoral.

Hay empresarios que impulsan en la Justicia un reclamo similar al de Calcaterra para que sus casos sean tratados también en el fuero electoral.

Ahora, los jueces convocaron a una audiencia para resolver el pedido de nulidad, y tras escuchar a la UIF resolverán si dan marcha atrás con su propia decisión, al verse convencidos por los argumentos novedosos de Yacobucci, o si rechazan los pedidos porque no alteran su decisión original. En ese caso, el fiscal y al UIF podrían plantear un recurso extraordinario para llegar a la Corte con su reclamo.

En esta instancia no se trata de una apelación para que la Corte revise la sentencia de la Casación, sino un pedido de nulidad planteado ante los propios jueces que dictaron el fallo cuestionado.

El fiscal Pleé reconoció que la jurisprudencia de la Casación señala que los pronunciamientos dictados por ella no son susceptibles de planteos de nulidad, revocatoria o reconsideración, y que solo cabe el recurso extraordinario para que la Corte revise el asunto. Sin embargo, dijo que ya hubo excepciones a esta regla "en virtud de la necesaria salvaguarda de las garantías de debido proceso y defensa en juicio de los litigantes". Y las enumeró. Los jueces parecieron darle razón al abrir el recurso de Casación y citar a la audiencia del 15 de octubre. Para Pleé, lo resuelto por Barroetaveña, Mahiques y Petrone "impide la normal continuación de la causa hacia la celebración del debate oral y público respecto de los recurrentes, lo que frustró la pretensión de la UIF conforme su requerimiento de elevación a juicio".

El caso de los cuadernos tiene 161 imputados. La principal acusada es Cristina Kirchner, como jefa de una asociación ilícita.

Las acusaciones surgieron de Oscar Centeno, un chofer del Ministerio de Planificación que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios kirchneristas de la cartera del ex Ministerio de Planificación Federal para retirar sobornos pagados por empresarios.

Funcionarios "arrepentidos" admitieron los cobros y los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia. LA NACION hizo la investigación periodística que permitió destapar la maniobra.

La causa cuadernos se trata. en realidad, de varias causas conectadas. La principal es la que contiene los escritos de Centeno. con tres tramos, y a ella se suman otros casos de fraude y de lavado en los que habría intervenido una organización criminal, sucedida entre 2003 y 2015, "en cuyo marco se canalizaron sobornos y pagos para la satisfacción de intereses espurios y con miras a la obtención de beneficios recíprocos -de empresarios y funcionarios-a razón de ese acuerdo ilícito previo", según evaluó la Justicia. •



La nena de 10 años y su madre, tras recibir la descarga, frente al Congreso

AFE

### La madre de la niña rociada con gas pimienta por la policía denunció a Patricia Bullrich

**POLÉMICA.** La patrocina Dalbón, un abogado de Cristina Kirchner, quien pidió la indagatoria de la ministra; la mujer reclamó ser considerada querellante

La madre de la niña de 10 años que el miércoles pasado fue rociada en la cara con gas pimienta, durante la manifestación realizada frente al Congreso, denunció a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y pidió que sea indagada, junto a un grupo de jefes policiales. También solicitó ser considerada querellante en el expediente.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano, que analiza las medidas de prueba que planteó la mujer, que es representada por el abogado Gregorio Dalbón, quien supo patrocinar a los expresidentes Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

La jueza Capuchetti le pidió a la mujer, antes de reconocerla como querellante en la causa, que aporte la partida de nacimiento de su hija para acreditar el vínculo.

Dalbón pidió en su presentación indagar a Patricia Bullrich y a Alejandra Monteoliva, la secretaria de Seguridad Nacional; al jefe de la Policía Federal, Luis Rolle; al comisario Gerardo Scampini, y a un efectivo de la Policía Federal que los medios de comunicación identificaron como Cristian Rivaldi.

La niña, que estaba junto a su madre en la marcha que organizaciones sindicales y políticas realizaron para defender la nueva movilidad jubilatoria, recibió gas pimienta en la cara luego de que, en el interior del recinto, el oficialismo logró sostener el veto del presidente Javier Milei al aumento a los jubilados.

El abogado de la familia, Dalbón, habló de la "dimensión institucional" del caso y pidió la reconstrucción del hecho y la declaración testimonial de la niña en una cámara Gesell, entre otras medidas

El episodio del ataque a la niña fue objeto de una controversia pública porque, el mismo día de la agresión, la policía informó que la nena había recibido gas pimienta rociado por los propios manifestantes. Y para respaldarlo envió a los medios un video, de baja calidad, donde se aprecia a alguien arrojando una sustancia sobre la policíay los manifestantes. Pero no solo eso: la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó la acusación.

"En el caso de la nena, las imágenes se analizaron, no estaba la presencia de la policía en ese momento. Evidentemente, fue un gas que arrojaron estas personas que estaban en proximidad a ella. Específicamente, vestidos de naranja. Es una mujer, todavía no está identificada", afirmó Monteoliva, número dos de Bullrich en el Ministerio de Seguridad, entrevistada en el canal TN el miércoles por la noche. Negó en más de una oportunidad que un efectivo de seguridad estuviera involucrado.

En el video que difundieron ese miércoles por la noche fuentes oficiales y las cuentas de militantes de La Libertad Avanza en las redes sociales, se observa a una persona con un atuendo naranja que lanza una sustancia rojiza, que se dispersa como polvo, apuntando hacia el cordón de efectivos de la Policía Federal que buscaba desalojar la calle. La nube de color apenas llega a los policías y, en cambio, se esparce sobre algunos manifestantes. Según el relato de Monteoliva, esa fue la sustancia que afectó la niña.

La propia Bullrich se pronunció sobre el hecho, pero para criticar a la madre de la menor afectada por el gas pimienta. "MADRE IRRES-PONSABLE Y VIOLENTA [sic]", escribió en su cuenta de la red social X. La frase de la ministra fue en respuesta a un tuit anterior de la rama local de Amnistía Internacional. "OTRA VEZ REPRESIÓN [sic]. Las fuerzas de seguridad gasearon a una niña, jubilados y periodistas. Los niños/as NO pueden ser blanco de gases u otros impactos de armas", escribió en X la

organización no gubernamental.

Al caer la noche del miércoles, el Gobierno no solo había logrado una victoria dentro del recinto de la Cámara de Diputados, al bloquear el intento de la oposición por derribar el veto de Javier Milei que puso un freno al aumento de los jubilados. También había logrado poner en duda el registro más incómodo del operativo: la imagen de la niña con el rostro enrojecido y los ojos apretados por el ardor.

Sin embargo, al día siguiente se difundió en las redes sociales otro video, de mejor calidad y filmado desde atrás del cordón policial. Allí se observa un segmento de la nube rojiza lanzada por la presunta manifestante, cuyo rostro no es captado. También cómo ese polvo afecta a un policía federal, que se resguarda detrás del cordón, y a una manifestante joven, que se limpia el rostro con el antebrazo y le pide a la policía que no avance sobre la madre y su hija de 10 años, que desde antes que comenzara esa secuencia estaban sentadas y abrazadas sobre el asfalto, junto a dos hombres, uno con muletas.

Pero lo que se apreció con claridad en el segundo video fue que, inmediatamente después del polvo rojizo, la Policía Federal avanzó sobre los manifestantes: la primera línea con escudos y la segunda con los aerosoles de gas pimienta. Y que uno de los uniformados, de pie junto a la madre y la hija sentadas en el asfalto, decidió apuntar hacia abajo y, a escasos centímetros, lanzó una descarga continua sobre las cabezas de las mujeres. No solo eso, movió el aerosol de arriba a abajo, varias veces, con lo cual la descarga impregnó rostros, sienes y nucas de la madre y la hija. Luego, el policía volvió a apuntar hacia arriba el aerosol, para dirigir el spray hacia los manifestantes.

Pese a la evidencia, Bullrich volvió a defender al policía y negó la agresión.

### **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de **José Luis Brea** www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### DÓLAR

Minorista \$995,72 ▲ (ANT: \$995,56)

CCL \$1244,80 ▼ (ANT: \$1253,33)

Mayorista \$961,50 ▲ (ANT: \$961,00)

Paralelo \$1275,00 ▲ (ANT: \$1265,00)

Turista \$1571,20 ▲ (ANT: \$1568,80)

Euro \$1070,03 ▲ (ANT: \$1065,99)

Real \$174,69 ▲ (ANT: \$173,09)

Reservas 26.941 ▼ (ANT: 27.419)

en millones de US\$

### El Gobierno eliminó trámites para el transporte de carga

CAMBIOS. Sacó un arancel y subió la cantidad de kilos necesaria para entrar en la categoría; apuesta por la digitalización y malentendido con una licencia profesional



En el país circulan unos 900.000 camiones censados

ARCHIVO

#### Paula Urien

LA NACION

Con el fin de limpiar de trámites el aparato productivo, esta vez el Gobierno modificó el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), que será "electrónico, declarativo, gratuito y no exigirá presencialidad. Es decir, se eliminan intermediarios y se agiliza la tramitación", según se comunicó. De aquí en adelante se podrá circular con el certificado de RUTA digital y los seguros correspondientes también en formato digital. Además, se pasó de 700 a 3500 kilos para que lo transportado sea considerado transporte de carga (y sometido a las regulaciones que conlleva). En el término de 60 días se desarrollarán las actualizaciones tecnológicas necesarias para la implementación de la medida.

Desde la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), su presidente, Juan Aguilar, celebró la "desburocratización", y agregó que "de todas maneras hay que seguir trabajando en algunos matices". Desde el campo, en tanto, también se mostraron conformes con la simplificación de trámites y la reducción de costos para los productores agropecuarios.

El decreto 832/2024, firmado por el presidente Javier Milei y los ministros Guillermo Francos y Luis Caputo, que modifica el decreto 1035/2002, actúa sobre el transporte automotor de cargas de carácter nacional e internacional. La norma tiene el fin declarado de "obtener un sistema que proporcione un servicio eficiente, seguro y económico, con la capacidad necesaria para satisfacer la demanda y que opere con precios libres". Así lo establece la resolución, que fue publicada ayer en el Boletín Oficial.

La nueva normativa, ya en los primeros párrafos, reafirma que es el Estado nacional el que pone las reglas y que ninguna disposición nacional, provincial o municipal podrá gravar (excepto impuestos nacionales), intervenir o dificultar, en forma directa o no, los servicios de transporte automotor de cargas de carácter interjurisdiccional. No habrá modificaciones a nivel provincial ni municipal, como muchas veces sucede.

En el país circulan unos 900.000 camiones censados.

Con el decreto, llegó un posteo en la red X de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. "Hemos escuchado por años que cuesta más mandar un contenedor de Mendoza a Bs. As. que de Bs. As. a Rotterdam. Hoy, con el ministro @LuisCaputoAr y el Secretario de Transporte @Franco-Mogetta, comenzamos a desarmar estos costos; desregulando el transporte de cargas (y esto no termina acá) (sic)".

Se refiere a "la virtual eliminación del Registro Único del Transporte Automotor (RUTA) y el incremento del peso permitido para transporte exento del régimen de la ley 24.653. "Es un trámite absurdo, puramente con fines estadísticos, que era caro y engorroso de realizar. Ahora pasa a ser un registro digital y gratuito. Se

evitan días de trabajo perdidos y los transportistas ahorran dinero que iba a la casta", agregó.

Aguilar, por su parte, opinó que es importante tener un registro estadístico "para saber cuántos somos, los flujos de mercancías y las necesidades del sector en cuanto a la infraestructura".

En el RUTA debe inscribirse todo el que realice transporte o servicios de transporte (como actividad exclusiva o no) y sus vehículos, como requisito indispensable. El valor del trámite era de \$3200, no se actualizaba desde marzo de 2023 y lo cobraban las cámaras.

"El RUTA era obligatorio para todo transporte con más de 700 kilos de carga, con lo cual un productor no podía mover su carga en un vehículo propio sin someterse a esta burocracia estatal. Este peso mínimo se eleva a 3500 kilos, liberando plenamente a toda la industria de fletes y cargas livianas de este incordio. VLLC! (sic)", continuó Sturzenegger, y completó: "(PS. Igual esto no termina acá. Intentaremos por ley para eliminar definitivamente el RUTA)", cerró.

"Se evita así que una persona que necesitallevaralgoen una camioneta pueda verse complicada por no cumplir con las normas del transporte de carga", explican desde el Gobierno. Se trata de un alivio para el campo, donde se realizan de manera constante pequeños fletes.

Eldecretodice, en el artículo 4, que "únicamente" se podrá exigir para circular a los vehículos afectados al transporte interjurisdiccional de cargas, la siguiente documentación: -Constancia de inscripción en el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA) en formato digital o físico. En este punto, desde el Gobierno afirman que se eliminan intermediarios. Constancia de realización de la revisión técnica obligatoria, con una oblea que la identifique.

 Licencia nacional de conducir vigente para el tipo de vehículo que conduce.

 Documento de transporte, carta de porte o guía. En caso de transporte internacional, la documentación determinada por los acuerdos, tratados y convenios.

Cédula de identificación del automotor.

 Constancia física o digital de la contratación y vigencia de los seguros obligatorios.

 En los casos de vehículos afectados al transporte de cargas peligrosas, la documentación específica exigida por la normativa vigente.

 En los supuestos en que el tránsito requiera de un permiso especial de circulación, el instrumento que acredite la concesión del referido permiso.

### Doble licencia

Para poder transportar cargas, se necesita una licencia profesional, pero esto permite solamente circular por la provincia donde se obtuvo esa licencia. Para poder circular entre provincias se requiere una licencia nacional de transporte interjurisdiccional (Linti), único documento que habilita a realizar el transporte interjurisdiccional de cargas o de pasajeros en el territorio nacional. "No

tiene sentido que haya dos registros", dijo el presidente de Faetyl, en diálogo con LA NACION.

Para obtener la Linti hay que hacer, de manera obligatoria, una evaluación psicofísica (que antes de 2015 se podía hacer solo en los sanatorios vinculados al sindicato de los Moyano) y una capacitación teórico-práctica, dictada por las cámaras gremiales empresarias del transporte. Se trata de un curso básico obligatorio que cuesta \$92.591 cuando se realiza por primera vez y tiene una renovación anual de \$21.388, que disminuye luego de los 10 años. El costo es asumido por los transportistas.

Para Aguilar, es necesario que haya una capacitación, pero no tanta actualización, ya que hay conductores con muchos años de experiencia que necesitan actualizarse solo cuando hay novedades con respecto al vehículo que conducen.

Tras la resolución de ayer, las cámaras interpretaron que se iba a eliminar el Linti y, a través de sus abogados, pusieron el grito en el cielo.

Roberto Rivero, director ejecutivo de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), una entidad que nuclea a 43 cámaras de todo el país y que reúne al 80% de las pymes del sector, dijo que "acá el único que va a estar contento con esta medida es el 'truchaje' del transporte de carga".

Pero fue un malentendido. Más tarde, fuentes allegadas al Gobierno confirmaron que el "Linti sigue vigente". "Solo se podría eliminar con otro decreto", agregaron. ●

### Desregulan los servicios de combis en el área metropolitana

Deberán cumplir con los "estándares mínimos de seguridad"; nuevo registro El Gobierno desreguló los servicios de transporte de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una medida impulsada desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, que fue oficializada ayer con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 830/2024.

Según los fundamentos de la medida –que lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo–, resulta oportuno "propiciar el dictado de un marco normativo que

introduzca regulaciones más ágiles y flexibles al sistema de transporte en el ámbito urbano y suburbano de jurisdicción nacional con el fin de implementar un régimen que se caracterice por una mayor desregulación en materia de prestación y operación de servicios, promoviendo de ese modo un mayor nivel de competencia".

Por su parte, Federico Sturzenegger anunció los cambios a través de su cuenta de la red social X. Con respecto a los servicios de oferta libre para el transporte de pasajeros, serán los conductores y las empresas quienes de ahora en más podrán determinar la cantidad de servicios, recorridos y tarifas que van a regir en el AMBA.

Según lo publicado, "corresponde disponer de un esquema de prestación de los servicios de oferta libre más flexible, con el fin de que los prestadores puedan establecer libremente los recorridos, horarios, precios, modalidades y vehículos". En este sentido, desde la Secretaría de Transporte no establecerán restricciones para estos vehículos que operan dentro del AMBA, siempre y cuando se cumplan los estándares mínimos en materia de seguridad.

"Con el fin de una correcta im-

plementación del nuevo régimen, resulta necesaria la creación de un Registro Nacional del Transporte de Pasajeros por Automotor de Carácter Urbanoy Suburbano que permita reorganizar de manera centralizada la información y los controles necesarios para el desarrollo de la actividad, tornando mejoras en el uso de los recursos y simplificando los trámites", establece el texto oficial.

Finalmente, Sturzenegger adelantó que el Gobierno planea avanzar en la desregulación del transporte, en tanto buscarán eliminar en forma definitiva el registro único automotor.

## clasificados















Art. aseo personal

Para las personas que concurren al Centro de Integración Social Hogar Brochero y a la

posada de convalecientes Lo-

yola de Fundación Camino a

Jericó, necesitan artículos de

poo, desodorantes o talco.La

aseo personal, como jabón, so-brecitos individuales de sham-

fundación con sede en Florida,

Buenos Aires, acompaña a per-

sonas en situación de calle para

recuperar y encaminar sus tra-

zos de vida, mediante espacios

de encuentro, amparo, escucha

y contención. Si querés colabo-

@gmail.com .Conocelos en IG:

Para comunicarse con las fami-

las asistidas y para la Red de

Contención Psicosocial donde

atienden a personas que pasan por estados de depresión o son

víctimas de violencia de género

y abuso, Redes Institucionales

Solidarias necesita un celular,

notebook o PC. Esta asociación

de I. Casanova, Buenos Aires,

ayuda a comedores comunita-

ríos, brinda programas de ca-

ción psicológica a través de

instituciones de La Matanza.

Muebles, electro, bazar

Retiran sin cargo muebles, so-

brantes de obra, electrodomés-ticos y artículos de bazar en de-

suso para venderlos a precios

sociales a familias de bajos in-

gresos, en los corralones Sume

Materiales de Vivienda Digna.

Aires, contribuye a la promo-

ción de las personas y a la con-solidación de las familias por

medio de programas que facili-

0810-555-7863 o ingresá en

www.viviendadigna.org.ar

Comunidades

Internet en escuela rural

ternet en la Escuela Nro. 454,

con la que colabora la Asocia-ción Civil Tola, necesitan de tu

apoyo económico. La escuela

recibe a 100 alumnos, de nivel

inicial hasta secundario, que

vienen de la comunidad de Ja-

ma, Jujuy, en la zona fronteriza

de la Puna de Atacama, ubica-

vero. La asociación lleva ade-

lante diferentes acciones para

mejorar la calidad de vida de las comunidades aborígenes Coyas. Para ayudar: Maria José:

11-7025-7075, mail: mariajose

angeleri@gmail.com; Emma-nuel: 351-15-612-6686, mail: em

mandal@gmail.com. Conoce-

los en IG @grupomisiotola

da a 4.200 msnm y con clima se-

Para mantener el servicio de In-

na. Para colaborar:

Pedido

tan el acceso a una vivienda dig-

Esta ONG de San Isidro, Buenos

pacitación, desarrollo y conten-

tencia directa o talleres e

rar escribí a: elcaminoajerico

a)caminoajerico

Celular, notebook

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888



### Departamentos

Venta

**Barrio Norte** 

4 v más dorm.

Av. Alvear y Parera ÚNICO VISTA Torre Balcón Terraza 3 Suite Liv. Com y Escr 3 Cochera ABGA +549 116135

2052 Tasaciones profesionales 2 dormitorios c/dep.

#### Guido 1700

3 Amb Jdin a pulm A.Prof Muy Lum. Luz Sol Sup Cub 64m Sup T 155m D179,000 HOUSE Tel:15-3336-6174 / 4807-7999

Otros Cap. Fed.

2 dormitorios

### Asamblea 1200

3ambs. 54m2, 29 x Esc Amplio M Lum Recicl Impec mts. del Pque. Imperdible! u\$s 93000 1153207903 TASACIÓN s/cargo

### Departamentos

Alquiler Amoblado

Recoleta 2a lat lum etto Temp Trad \$470.000+exp 1550502908

### Bóvedas y Cementerios

Venta

### Jardin Pilar

a mts Capilla y Entrada Sec 22 Azaleas Mz 07 Parc 16-Sin uso-Vdo por viaje a 1era oferta. Por WApp a 011-44233510



Alhajas, Arte y Antigüedades

### Compra

Cuadros pago mas 1158433050

Libros Antig Grabados Fotos Cuadros Libros Arte 4823-0247

### Muebles

### Compra

Muebles

AKROPOLIS ANTIGUEDADES Compra todo / estilo y moderno 11-6889-0224 \*\* 4958-4582



Pedido

Personal Doméstico

#### Pedido

Casero cama adentro para caba con registro Tel 1558423695

Para publicar llamar a 4318-8888 5199-4780

Cobro con tarjetas de crédito. Descuentos con Club La Nación.



# Legales

### Convocatorias

Convocatoria Convocase a los señores accionistas de CIRO HOLDING S.A. a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en San Martin 323 piso 16º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 9 de octubre de 2024 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: Designación de accionistas para firmar el acta. Ratificar / Rectificar la remuneración del Directorio en exceso (Art. 261 de la Ley 19.550), de corresponder, conforme al Acta de Asamblea Nº6 continuación de fecha 12/06/2024. Aumento del capital. Reforma del Estatuto Social en su artículo cuarto. Reforma del artículo segundo y redactar el Estatuto Social, mediante un Texto Ordenado. Nota: Para concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán dar cumplimiento a lo normado por el art. 238 de la Ley 19550, en la sede sita en San Martin 323 piso 12 de la Ciudad de Buenos Aires y/o al correo electrónico de contacto societa rio@swissmedical.com.ar -Claudio Fernando Belocopitt-Presidente del Directorio

Mercedes-Benz Plan de Ahorro

CIRCULO CERRADO S. A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

Ya están disponibles los Resultados del Acto de Adjudicación del día

5 de septiembre de 2024 en

www.plandeahorro.mercedes-benz.com.ar

(Solapa: ADJUDICACIONES - VIGENTES)

INFORMAMOS: Que el Acto de Adjudicación es también transmitido en

vivo ingresando a: http://www.plandeahorro.mercedes-benz.com.ar

### Edictos **Judiciales**

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil No 93, a cargo de la Dra. Paula Andrea Castro, Secretaria Unica a cargo de la Dra. Maria Alejandra Tello, sito en la calle Talcahuano 490 2o Piso C.A.B.A., notifica a GUSTAVO THORLICHEN y/o sus HEREDEROS la siguiente providencia dispuesta en autos WERNEBURG, ALEJANDRO LUIS c/ THORLICHEN, GUS-TAVO s/ESCRITURACION 47510/2023 Buenos Aires, 15 de agosto de 2024.- L- En atención al contenido de la demanda (cf. presentación del 6/07/2024) y lo que dispone el art. 319 del Código Procesal, el presente juício tramitará según las normas del proceso ordinario. Por ello y lo que prevén los arts. 338 y 339 del Código citado, de la demanda interpuesta, traslado a GUSTAVO THORLI-CHEN y/o sus HEREDEROS a los efectos de comparecer y contestarla dentro del término de quince días, bajo apercibimiento de lo que establece el art.343 del mismo. Notifiquese. De conformidad con lo solicitado y lo dictaminado por el Defensor Oficial con fecha 29/07/2024, practiquese por edictos la notificación ordenada precedentemente, los cuales se publicarán en el Boletín Oficial y en Diario La Nacion durante el plazo de 2 días.[...]".Fdo: Paula Andrea Castro, Jueza. Establece el art. 343 del CPCCN en su parte pertinente: si vencido el plazo de los edíctos o del anuncio por radiodifusión o televisión no compareciere el ci-

tado, se nombrará al Defensor

#### Edictos Judiciales

Oficial para que lo represente en el juicio. Publiquese por 2 días en el diario La Nación.-Buenos Aires, de septiembre de

### Sociedades y Compañías

Montegon Premier S.A

Montegon Premier S.A. C.U.I.T. 30-71211144-1, con domicilio en

Avenida Santa Fe 1752, 7°, "B" de Capital Federal, inscripta en IGJ el 12/12/2012 bajo el Nº 30368, Libro 57 de S.A., por Acde fecha 4/07/2024, resolvió la constitución de una sociedad escisionaria denominada "GE-LOSS.A." con un Capital Social de \$35.140.000 y su domicilio en Ayacucho 1386 piso 19 Dpto. "C" de Capital Federal. Los activos de Montegon Premier S.A. previo a la escisión y con fecha 30 de abril de 2024 era \$ 165.756.068,84 y el pasivo de \$ 4.506.585,55. El activo de GE-LOS S.A. es de \$33.383.000 y no

posee pasivos





### PARA PUBLICAR 011 6090 5555

### Organizaciones sin fines de

Familias de acogida Para brindar atención, protección y cuidado a bebés y a niños dentro de un ambiente familiar estable, la Fundación Jugemos y Caminemos Juntos invita a familias con hijos mayores de 4 años que vivan en la zona norte del GBA a sumarse a su programa Familias Solidarias para ser familia de acogimiento o refe-rentes afectivos. Esta Fundación de Matheu, Buenos Aires, brinda en su hogar convivencial, atención y protección a niños de 0 a 10 años. Para más información, comunicate al 11-4063-4577o ingresá en: juguemosycaminemos.org/ familias-solidarias. En IG: @fjuguemosycaminemosjuntos

Familias de acogimiento Familias del Corazón brinda contención familiar a niños/as en situación de vulnerabilidad social, trabajando el tránsito hacia la reinserción familiar o con hijos mayores de 4 años, GBA y que no estén inscriptas en los registros de adopción, la instancia judicial. Para más información comunicate al 15-5940-8019, via mail: familiasdelcorazon@ @familiasdelcorazon

2024. María Tello.

ta de Asamblea Extraordinaria



### lucro

### Trabajo Voluntario

Pedido

la adopción. Convoca a familias que residan en la zona norte de para albergar transitoriamente en sus hogares a niños/as de 0 a 24 meses, hasta que se resuelva yahoo.com.ar. Conocelos en IG:

Profesores música Para la escuela de música de la asociación Líbertad Eterna, buscan profesores voluntarios de canto, guitarra y bajo para este espacio donde los chicos pueden desarrollar su talento y expresarse. Esta asociación de Rincón de Milberg, Tigre, Buenos Aires, trabaja para mejorar la calidad de vida de niñas, ni-ños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles programas convivenciales, espacios educativos, actividades recreativas y culturales. Para más información: WhatsApp 11-3242-3603, mail: libertadeternatigre@ gmail.com . Conocelos en: www.libertadeterna.com; IGy

### Niñez y adolescencia

FB: @libertadeternatigre

Pedido

Guardapolvos y útiles Necesitari guardapolvos y útiles escolares para los niños y adolescentes que concurren al Comedor Los Angeles de Virrey del Pino y los demás comedores comunitarios con los que colabora la Asociación Civil a Todo Corazón de Morón, Buenos Aires. Esta organización ayuda a comunidades de bajos recursos, especialmente a niños y sus famílias. Si podés colaborar comunicate con la Sra. Amanda al 11-6017-9013, Ls. a Vs. de 10 a 17 hs., mail: a\_todocorazon@yahoo.com.ar

#### Para ayudar comunicate con Gloria al: 11-3693-0251, mail: gloduartepsiq@gmail.com

Vivienda

Pedido

### Discapacidad

Pedido

Sábanas y toallas Para los 60 personas con baja visión o ciegas y sin recursos económicos que residen en el Hogar de ASAC Asociación de Ayuda al Ciego, necesitan toallas y sábanas en muy buen estado. La Asociación tiene como objetivo brindar una atención integral y mejorar la calidad de vida de las personas con baja visión o ciegas. Si podés ayudar comunicate con Verónica al mail: v.martella@asac.org.ar Conocelos en www.asac.org.ar

### Ayuda Asistencial

Pedido

Alimentos

Amigos en el Camino asiste y acompaña a 1200 personas en situación de calle. Te invita a donar alimentos como arroz, puré de tomates y legumbres para preparar las comidas que entregan durante sus recorridas nocturnas por la ciudad de Buenos Aires. Si podés colaborar comunicate al 11 3910 2998 (WhatsApp). Conocelos en lG: @amigosenelcamino y FB:

@Amigosenelcamino.Pagina

Alimentos Para preparar la merienda y la cena que ofrecen en el Comedor y Merendero Por los chicos, necesitan alimentos no perecederos como galletitas, cacao y leche en polvo, yerba, azúcar, fideos, arroz, lentejas, aceite. Este comedor y merendero de barrio Loyola, Villa Zagala, Buenos Aires acompaña a 40 familias del barrio. Si podés ayudar comunicate con Luis al 15-5577-5264 de 11 a 18 hs., mail: luisgomez666655@gmail.com

Olla v alimentos

Para el comedor Panza Llena, Corazón Contento de Los Hornos, La Plata, necesitan una olla de 100 litros de capacidad y alimentos en general para preparar las comidas que ofrecen 250 personas del barrio Si querés colaborar, podés comunicarte con Silvia al tel. 221-542-5975

Materiales construcción En Akamasoa Argentina traba jan para erradicar la extrema pobreza a través de la nutrición, la estimulación, la educación, el trabajo y la disciplina, abordando todas las etapas de la vida de cada persona que la padece. Donando materiales podés colaborar con la construcción de su Escuela Agroindustrial en Lima, Buenos Aires donde los padres de los futuros alumnos trabajan en la construcción de la escuela. Para avudar donaciones akamasoaargentina.org Conocelos en: IG @akamasoa\_argentina







572-575-576-578-579-581-583-584-585-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719 LUGAR DE ADJUDICACIÓN:

Arturo Yacopini E Hijos S. A. - Rodriguez Peña 744 - (CP 5515) - Maipú - Pcia. de Mendoza

Las ofertas de licitación físicas se recibirán hasta el día lunes 30 de septiembre de 2024 a las 10:30 hs. en nuestras oficinas de Munro. Dirección: Sargento Cabral 3770 - Edificio 2, Complejo Panamerican Bureau - B1605EFJ Munro - Pcia. de Buenos Aires Para consultas: http://www.plandeahorro.mercedes-benz.com.ar

Hacer click en el recuadro "PROXIMO ACTO" de la página principal.

Círculo Cerrado S. A. de ahorro para fines determinados. Sede Social: República de la India 2867, 1º Piso (C1425FCC), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comercial: Sargento Cabral 3770 (B1605EFJ), Panamerican Bureau, Edificio II, Panamericana km. 14, Munro, Vicente López, Buenos Aires.



Mercedes-Benz

### Creen que los precios de la carne no tendrán fuertes subas

CAUTELA. Especialistas del negocio ganadero proyectan un escenario de amesetamiento por al menos 60 días

#### Pilar Vazquez

LA NACION

El "veranito" de precios baratos para la carne vacuna que se vinieron registrando en los últimos meses podría seguir por 60 días más, según la previsión de expertos consultados por la Nacion. Actualmente, la hacienda -la materia prima que luego se transforma en cortes en las carnicerías-está un 40% rezagada en comparación con la inflación. Podría, sí, haber un repunte cuando se reduzca más adelante la oferta de ganado. En lo que va del año, la carne al público subió un 30,8% mientras la inflación general medida por el Indec trepó al 94,8%.

Estas son algunas de las conclusiones a las que llegó Juan Eiras, director de la Cámara Argentina de Feedlot, al analizar el informe de encierre de ganado que realiza la cámara. Hoy, el porcentaje de ocupación en los feedlots [establecimientos de engorde a corral] alcanza el 70,12%. La permanencia de los animales en los corrales es de 95 días. En cuanto al estado de las empresas, el 44,23% se encuentra en proceso de llenado, mientras que el 54,81% reportó una situación devaciado de hacienda de los corrales.

Eiras explicó que, aunque el informe mostró una ocupación del 70% en los feedlots con un índice de reposición de uno a uno, lo que significó que "todo lo que salió se repuso", la realidad es que la actividad no es tan constante. La cantidad neta de ingreso y salida de ganado es menor, ya que muchos productores retuvieron más ganado debido a la baja en los precios del animal gordo, que actualmente se sitúan entre \$2000 y \$2150 el kilo, un 5 a 6% menos que en mayo pasado. "Los precios del gordo son una lágrima", afirmó Eiras. Señaló que mientras el "kilo de carne sigue estando con un valor acomodado", el costo del maíz para la alimentación aumentó y generó pérdidas de aproximadamente \$300 por kilo engordado.

En cuanto a la evolución de los precios ganaderos, Eiras comentó: "Entendemos que hay 45 a 60 días por delante de un mercado abastecido y después, por ahí, empieza un acomodamiento tenue. Tenemos que entender que a sep-

tiembre llevamos un atraso del 40% con respecto a mayo, tomando solo la inflación, y si se le suma lo que acumule septiembre y octubre, vamos a estar cercanos al 50%, con lo cual, en algún momento, cuando la oferta disminuya, el ajuste tendrá que venir, más allá de que el consumidor tenga su bolsillo realmente afectado".

Respecto de los precios al consumidor, Eiras indicó que en el Gran Buenos Aires y CABA los cortes de asado oscilan entre \$6000 y \$7000 el kilo. Aunque esto puede parecer elevado, "en términos relativos, la carne volvió a estar entre los elementos más baratos para armar la canasta familiar", explicó.

El mes pasado, según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva), la carne subió 1,2%, por debajo del 4,2% de la inflación del Indec. En tanto, en los últimos doce meses la carne vacuna subió un 197.8%, una variación inferior al 236,7% de la inflación anual. Entre otros cortes, en agosto último, el asado subió un 3,4%; la paleta, 1,8%, y la carne picada común, 0,6%.

Para Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), la evolución del mercado de la carne dependerá, en gran medida, de la situación macroeconómica. "En este momento, empezamos a escuchar que algunos sectores están reaccionando, dejaron de caer y están comenzando a mostrar un leve repunte en la actividad económica. Si esta tendencia se generaliza y el poder adquisitivo mejora, es probable que veamos una recuperación en el precio de la carne. Pero no creo que ocurra antes", afirmó Schiariti.

En este contexto, Schiariti destacó que el aumento de la carne en el último mes, que su entidad relevó en un 1,9%, estuvo relacionado con la suba de los costos de comercialización, energía y alquileres para los carniceros. Señaló que la hacienda se mantendrá estancada al menos durante un tiempo adicional debido a que la industria no puede pagar más y está trabajando prácticamente a pérdidas. "Muchos frigoríficos están faenando un día menos a la semana; la faena disminuyó un 10% y, con esta reducción, deben afrontar todos los gastos", dijo. •



El alza de la carne es menor que la del IPC general

ARCHIVO

### Daza ya trabaja con Caputo



"Bienvenido al equipo José Luis Daza!! (sic)", escribió el ministro Luis Caputo en su cuenta de X (ex-Twitter), para comunicar el desembarco del economista como secretario de Política Económica. Si bien aún no fue oficializado en el cargo a través del Boletín Oficial,

el nuevo funcionario ya está trabajando y anteayer estuvo en el Congreso durante la presentación del presupuesto por parte del presidente Javier Milei. Daza pasó por bancos internacionales como JP Morgan y Deutsche Bank, donde coincidió con Caputo. •

### La bajante del río Paraná afecta la logística de exportación del agro

CAUDAL. Según informó la BCR, los buques graneleros salen de los puertos con una carga inferior a su capacidad por el menor caudal de la vía navegable

La bajante del río Paraná provocó en agosto pasado que la carga promedio de los buques se ubicara un 6% por debajo del mismo mes del año pasado, según reveló un informe reciente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Agregó que la altura del Paraná está en niveles mínimos de enero de 2023 y precisó que, si se considera lo ocurrido en la primera semana de septiembre como promedio, quedó como el segundo registro más bajo desde 1970. Esta situación preocupa a la agroexportación, ya que no se esperan grandes mejoras en los caudales para los próximos meses.

Tal como indicó el informe de la BCR, los niveles de caudal del río se hacen esenciales para la Hidrovía del río Paraná y su logística. "Un menguante caudal de agua redunda en mayores costos especialmente para quienes lleven adelante actividades de exportación en la región del Up River, responsable del 76% de las cargas de granos, harinas y aceites de la Argentina en 2023", apuntó el trabajo.

"Los costos por un menor nivel de agua en el Paraná pueden incluir la necesidad de ajustar el volumen de carga en determinados tipos de buques en el Gran Rosario, tanto para el ingreso como para el egreso de mercadería; costos superiores frente la necesidad de efectuar completamiento de carga en otros puertos; pérdidas que sufre el complejo agroindustrial local por menores precios de exportación, con presiones a la baja de primas FOB, entre otros factores", enumeró la entidad.

En la última gran bajante, en 2020, hubo que derivar carga desde los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires.

Según recordó, después de to- Se calcula que el 76% de la car un pico superior a los tres me- exportación de granos y tros en el pasado mes de mayo, un derivados del país sale por los

históricos, comenzó una marcada baja en el nivel del Paraná.

De esta manera, la altura hidrométrica del río a la altura de Rosario fue descendiendo en sus niveles y se ubica actualmente apenas superando el medio metro.

"Para la primera semana de septiembre, los niveles actuales se ubicaban un 74% por debajo de la misma semana de 2023. Solo 2021 se ubica por debajo de los niveles actuales. Para encontrar otra primera semana de septiembre con niveles por debajo de los actuales debemos remontarnos a 1970", dimensionaron en la Bolsa rosarina.

Subrayaron que, con estos niveles, el promedio de cargas para los buques del Up River se ubica apenas por encima de las 34.000 toneladas en los últimos dos meses. Este valor está por debajo de las más de 36.000 toneladas que se registraban tanto en agosto del año pasado como en abril de este año.

"Estas diferencias se hacen especialmente relevantes mientras se espera la llegada de las épocas con mayores lluvias en la Argentina y especialmente en las cuencas que alimentan el caudal del Paraná. Si bien los niveles de carga promedio aún se encuentran lejos de volúmenes por debajo de las 32.000 toneladas por buque, como supimos observar en 2021 y 2022, las expectativas no son alentadoras", puntualizaron.

La preocupación del sector está

### Volumen

dato por encima de los promedios puertos del Gran Rosario

puesta en que, considerando solo trigo, harina de soja y maíz, se espera un volumen logístico cercano a los 13,8 millones de toneladas desde el Up River de septiembre a diciembre de este año. "Si este volumen tuviera que despacharse al promedio de agosto, se necesitarían 406 buques para lo que resta del año, 23 buques graneleros adicionales respecto al promedio del año pasado", enumeraron.

### Sin mejoras

Deacuerdo con los pronósticos del Instituto Nacional del Agua (INA) no se esperan grandes mejoras en los caudales del Paraná a la altura de Rosario en los meses venideros. Ni en los pronósticos más alentadores se llegaría a superar el metro de nivel de aquí a mediados de noviembre.

Más aún, por otro lado, las perspectivas hidrométricas mínimas estiman valores muy cercanos al cero. Como destacaba el INA en uno de sus últimos informes, el aporte de la alta cuenca, proveniente fundamentalmente de Brasil y Paraguay, persistiría inferior a lo normal. En este sentido, la cuenca del río Paraguay, afluente de gran aporte al Paraná, transita un escenario críticamente bajo sin perspectivas de una mejora significativa, según argumentaron.

"La dinámica bajista de las aguas del Paraná es un fenómeno que inició hace relativamente poco. Considerando el parámetro de aguas bajas del INA para la altura de Rosario, el Paraná está con aguas bajas sostenidamente desde mediados de junio. No obstante, los pronósticos para los próximos meses traen preocupación mientras nos acercamos al pico logístico del trigo. La persistencia de estos niveles de agua podría comenzar a generar notables pérdidas para la agroindustria", añadió el informe del organismo. •

LA NACION | MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de **Constanza Bertolini** www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

#### **GALERÍAS PACÍFICO**

### Se renuevan las muestras del Borges

El Centro Cultural Borges inauguró el fin de semana nuevas exposiciones de artistas visuales de diferentes disciplinas y generaciones. Coinciden, entre otras, la obra de Marcela Astorga (Secuencial) en el protagónico Octógono, las esculturas de Leo Vinci (Nosotros) en el primer piso, el trabajo de Matías Maroevic y Paulo Fast (Filo) en el Espacio Bokeh y el documental de Sol Miraglia y Hugo Manso sobre Foto Estudio Luísita. Se pueden visitar con entrada libre en Viamonte 525.

# Yuval Noah Harari: "Existe un potencial totalitario en la inteligencia artificial"

El influyente pensador israelí dio una conferencia por su nuevo libro, *Nexus*; las *fake news*, el riesgo que corren las democracias y la "mirada cínica" de la extrema derecha e izquierda

#### Viene de tapa

En su conferencia para medios de España y América Latina, de la que participó LA NACION, Harari se refirió al riesgo que representa para las democracias la difusión de fake news, no tanto por parte de los usuarios ("todos tenemos derecho a la estupidez"), sino de los algoritmos que utilizan grandes compañías como Facebook, X y TikTok, que alimentan conteorías conspirativas y mentiras el odio y la indignación; el papel del periodismo en la búsqueda de la verdad, y las amenazas de posibles usos "totalitarios" de la inteligencia artificial (IA).

El esperado Nexus. Una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA (Debate) ya está en librerías y tiendas online. El historiador, gurú humanista crítico de la "tecnocracia", creador de la consultora Sapienship con supareja, el emprendedor Itzik Yavah (a quien Harari le dedica el libro) y best seller internacional con los ensayos Homo sapiens, Homo Deusy 21 lecciones para el siglo XXI, respondió preguntas en un webinar acompañado por su editor en español, Miguel Aguilar.

Tras haber vendido más de veinticinco millones de ejemplares de sus obras, Harari se ha convertido en un pensador de "escala global". En Nexus, dedica centenares de páginas a reconstruir la historia de la información y, en particular, a analizar el "lado oscuro" de la IA. Si bien reconoce que tiene usos positivos –acota con humor que las grandes empresas tecnológicas se ocupan de difundirlos ampliamente en sus plataformas—, también señala los riesgos que el desarrollo de la IA podría tener para las democracias.

El lanzamiento del libro se hizo desde Nueva York, en simultáneo para varios países. "Pensamos que no debía publicarse después de las elecciones en Estados Unidos porque nadie iba a prestarle atención. Pero como aborda buena parte de los temas importantes y escándalos relacionados con las elecciones, está recibiendo mucha atención". Donald Trump, el candidato del Partido Republicano, aparece mencionado más de cuarenta veces en Nexus (se lo identifica como un líder populista); la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, ninguna. Tampoco el presidente Javier Milei ni el "anarcocapitalismo", a diferencia de su amigo Jair Bolsonaro, "furibundoantimarxista" de un partido marginal que llegó al poder en Brasil gracias a los algoritmos de YouTube, según Harari.

Para el autor, la inteligencia artificial es distinta de cualquier otra

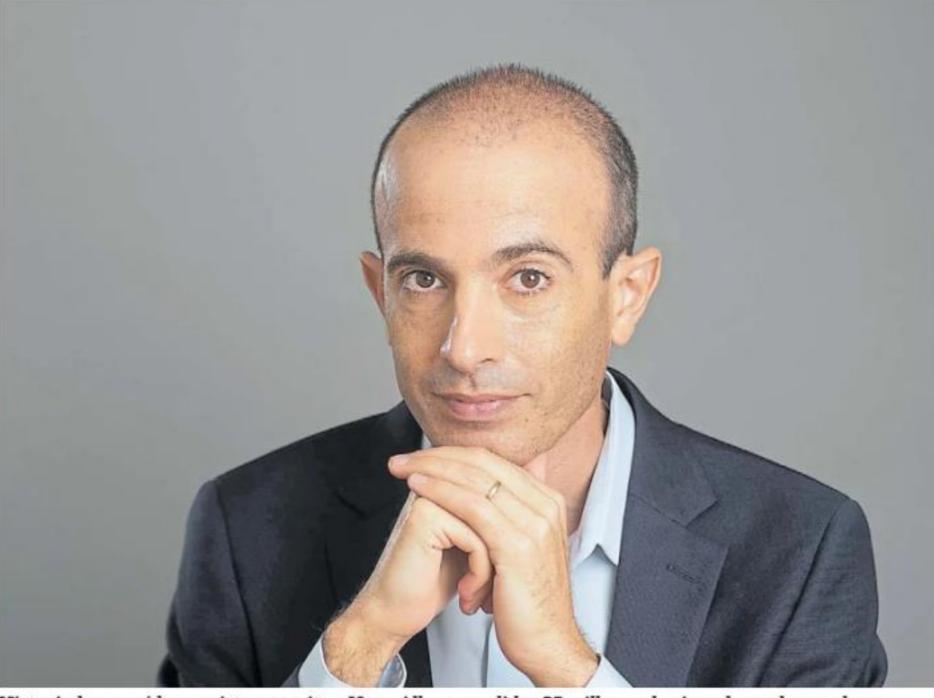

Historiador, gurú humanista y escritor, Harari lleva vendidos 25 millones de ejemplares de sus obras

tecnología inventada anteriormente. "No es una herramienta, es un agente independiente –definió–. Cualquier tecnología previa tenía un poderingente, pero ese poder estaba en manos de los seres humanos. La bomba atómica no podía decidir nada ni inventar un arma nueva; la IA es distinta: puede tomar decisiones por sí misma".

Dio como ejemplo lo que sucede con el periodismo. "En Facebook, el papel del editor ha sido asumido por algoritmos; ese poder inmenso está en manos de la IA, que no solo toma decisiones, sino que además crea historias, imágenes, códigos. Hay una explosión de IA que queda fuera de nuestro control", ilustró.

"La información no es verdad ni tampoco conocimiento -sostuvo el pensador-. La visión ingenua que impera en Silicon Valley cree que la información es conocimiento, pero la mayor parte de la información es basura y no es verdadera. La verdad es cara; escribir un informe verdaderorequiere tiempoy dinero; escribir una mentira o una ficción es barato. La gente prefiere historias sencillas a las complicadas, y la verdad puede ser complicada o dolorosa. Si queremos que prevalezca la verdad, tenemos que invertir en instituciones como diarios, academias, comités científicos que apoyen este esfuerzo por descubriry diseminar la verdad".

Luego, se enfocó en la capacidad de la IA para generar historias. "Pueden no ser muy buenas sus creacionesporahora, pero entendamos que son los primeros pasos. No hemos vista nada todavía, y no la estoy glorificando", advirtió. "Siel ChatGPT es una ameba, me pregunto cómo será el tiranosaurio", expresó (citándose a sí mismo en Nexus). "Cuando leo un texto creado por ChatGPT, me maravilla, pesea sus defectos. Nadie sabe cómo será dentro de diez años, pero cada vez más artefactos culturales serán el producto de una inteligencia alien. Qué hará esto a la inteligencia humana es la gran pregunta".

Existe el temor de que la IA podría conducir a la humanidad a un totalitarismo tecnológico, no tanto a la manera de Terminator, sino, simplemente, mediante la manipulación de los humanos. "No es determinista; depende de las decisiones que adoptemos -dijo Harari-. Tenemos que entender que existe un potencial totalitario en la IA, a diferencia de cualquier otra cosa que hayamos visto hasta ahora. La diferencia entre regimenes autoritarios y regimenes totalitarios es que los primeros controlan la esfera política y la gente aún tiene su margen; los totalitarios intentan controlar todos los aspectos de la vida. Hasta Hitlery Stalin se toparon con límites a la hora de controlar a la ciudadanía, pero la IA no



"La visión ingenua que impera en Silicon Valley cree que la información es conocimiento, pero la mayor parte de la información es basura y no es verdadera"

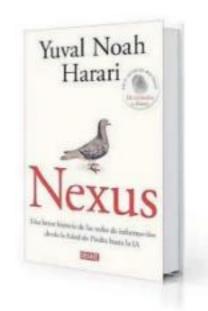

Nexus: una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA

Autor: Yuval Noah Harari Editorial: Debate Precio: \$36.999 necesita agentes para controlar a los humanos. Hay teléfonos inteligentes, cámaras, sistemas de reconocimiento facial y de voz. La IA puede gestionar una cantidad de información enorme y reconocer patrones. Esto ya esta sucediendo; en Israel se está usando en los territorios ocupados y vemos lo mismo en Irán".

A diferencia de algunos presidentes electos, Harari asigna gran importancia al periodismo. "Los periodistas y la prensa desempeñan un papel clave en la actualidad -consideró-. La democracia es una conversación, mientras que dictadura es cuando alguien dicta. Hasta la llegada de la prensa, la democracia a gran escala era imposible. Una conversación a gran escala fue posible gracias a la llegada de la tecnología de la información moderna, y el primer elemento es el diario. Luego llegaron el telégrafo, la radio, la televisión. Sin estas tecnologías no hay conversación pública".

El intelectual piensa que mucha gente confunde la democracia con las elecciones. "Las elecciones son un mecanismo muy importante de la democracia, pero no son la democracia, como hemos visto en Venezuela recientemente o en Corea del Norte", graficó. "Pueden celebrar elecciones allí, ¿y qué? Eso no los convierte en países democráticos. Una característica clásica de la democracia es que un error puede detectarse y corregirse, incluso los del gobierno. En la dictadura no se puede hacer eso; Vladimir Putin no va a reconocer que ha cometido un error. Se necesitan medios independientes para exponer las mentiras del gobierno y ese rol es esencial. El intercambio de mentiras y fantasías no es una conversación".

Harari no cree que solo la extrema derecha puede hacer uso de estas nuevas tecnologías en beneficio propio. "Sin duda en muchos países lo vemos, pero la extrema izquierda puede hacer lo mismo. Hugo Chávez y Nicolás Maduro no venían de la extrema derecha. Los líderes populistas desconfían de la verdad y de las instituciones creadas por la sociedad para identificar y promover la verdad. Extrema derecha e izquierda comparten una mirada cínica: creen que lo único que importa es el poder. Lo vemos cuando escuchamos a Trump, pero también a la extrema izquierda. Si no se puede confiar en ninguna institución para que te diga la verdad, entonces todas las instituciones colapsan y el único régimen que sobrevive es la dictadura. La democracia se basa en la confianza; la dictadura, en el terror".

"No todo el mundo está obsesionado con el poder ni es lo único que les interesa a las personas; todos anhelamos la verdad; sin verdad, no podemos serfelices", afirmó. Observó que líderes como Putin, Maduro o Benjamin Netanhayu no parecían personas muy felices. "La IA también puede salvar vidas – reconoció, al final de una hora de conferencia-. El libro se enfoca en los peligros, porque los filósofos, académicos y pensadores debemos centrarnos en la parte oscura. No queremos detener la evolución de la IA, sino arrojar luz para que esta tecnología sea más segura. Con los autos y los fármacos pasa lo mismo. No se pone un vehículo en movimiento sin tomar precauciones".

### **SOCIEDAD**

Edición de hoy a cargo de Angeles Castro www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

#### INICIATIVA PORTEÑA

### Menos trámites para comercios

El gobierno de la ciudad presentó un proyecto en la Legislatura para simplificar trámites para los comerciantes. "Vas a poder habilitar tu comercio de manera online en solo 15 minutos sin tener que presentar ningún papel", prometió el jefe de gobierno, Jorge Macri. El ministro de Desarrollo Económico, Roberto García Moritán, detalló que los comercios de menos de 500 metros cuadrados y de bajo riesgo podrán obtener la habilitación en ese tiempo.

### El presupuesto universitario es la mitad de lo que pidieron los rectores: analizan otra marcha

RECHAZO. El Gobierno asignó a las instituciones nacionales \$3,8 billones para 2025, pero los directivos habían exigido \$7,2 billones; podrían repetir la masiva movilización de abril

#### Evangelina Himitian LA NACION

En vez de aplacarse, el conflicto que mantienen las universidades públicas nacionales con el Gobierno recrudece. Luego del anuncio del veto presidencial al financiamiento para el sector votado por el Congreso, la presentación del presupuesto nacional 2025 avivó el fuego. En las partidas proyectadas para el año próximo, la administración de Javier Milei asignó a las instituciones cerca de la mitad de lo que vienen pidiendo. Ahora, los rectores y las federaciones que agrupan a docentes y no docentes amenazan con una nueva marcha para octubre, como manera de presionar para que el Parlamento insista con la ley de financiamiento universitario.

Según consta en el proyecto de presupuesto, el Gobierno asignó \$3,8 billones a las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había pedido \$7,2 billones para poder funcionar.

La diferencia es notoria, de unos \$3,4 billones. Concretamente, el número que determinó la iniciativa oficial es de \$3.804.206.408.806. En tanto, el de las autoridades universitarias a finales del mes pasado, durante el plenario del CIN en La Pampa, contempla unos \$7.190.565.984.958. La diferencia es de \$3.386.305.576.152.

"A la medianoche pudimos acceder a las planillas y hacer un análisispormenorizado. Advertimos que hay una diferencia enorme y se explica porque básicamente el Gobierno no contempla la recuperación de los salarios. No hay intención cierta de recomponer los salarios docentes y no docentes para, al menos, igualar la situación de pérdida frente a la inflación. La única certeza que surge de este presupuesto es que docentes ynodocentes en 2025 van a tener los mismos salarios que hoy, ni siquiera secontempla la inflación, que se estimóen el 18%", afirmó Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del CIN.

"Esta tarde [por ayer] nos reunimos con las federaciones y decidimos que el martes que viene, tras la reunión del CIN, anunciaremos las medidas a tomar: una nueva marcha para octubre, salvo que el Gobierno tienda una diagonal que permita modificar esta situación, aunque lo vemos muy poco probable, porque no vemos voluntad de dialogar", agregó.

Ante esto, Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, señaló a LA NACION: "Tradicio-



La masiva marcha universitaria del 23 de abril último

nalmente, el presupuesto que presenta el CIN es uno que contempla la expansión del sistema. Sin embargo, hoy la expansión no está en nuestros planes, dado que el principal problema que tiene el sistema es que tiene una enorme matrícula, es decir, tiene muchos alumnos, pero tiene pocos graduados. En los últimos 10 años más que triplicó la cantidad de alumnos y de inscriptos, pero mantiene la misma cantidad de egresados. Nos encontramos con una tasa de deserción alta. Creemos que hay que trabajar en lograr mayor es tasas de graduación, en vez de pensar en

En lo que va del año, ante el presupuesto prorrogado, en distintos momentos el Gobierno otorgó actualizaciones de partidas presupuestarias a las universidades para gastos de funcionamiento.

una expansión del sistema".

Los salarios de docentes, investigadores, directivos y personal no docente representan cerca del 85% del presupuesto universitario, mientras que los gastos de funcionamiento son un 5%. Desde que comenzó la gestión de Milei, los gremios universitarios consideraron insuficientes todas las actualizaciones ofrecidas: un 4% para junio, un 9% para mayo, un 8% para abril, un 12% para marzo yun16% para febrero. Luego, otorgaron un 7% en julio.

Pero no solo se trata de una diferencia de partidas. El texto del pre-

supuesto supone que las universidades hagan un reporte detallado de sus gastos, ya que desde el Gobierno apuntan a la discrecionalidad de ciertos gastos, sindicados como "cajas negras" del mundo universitario. La iniciativa establece que si la información aportada no satisficiera los requerimientos sepodría interrumpir la transferencia de partidas.

"Las universidades nacionales deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma", se detalla.

"Las plantas de personal docente y no docente sobre las cuales se aplicarán los aumentos salariales en el año 2025 serán las vigentes a las liquidaciones correspondientes al mes de noviembre de 2024", apunta el texto.

### Diferencias

¿De dónde surgen los casi 3,4 billones de pesos de diferencia? LA NACION comparó el presupuesto del Gobierno con el que piden los rectores, y allí se advierte que hay rubros

que reciben partidas menores o que directamente no aparecen.

ARCHIVO/SANTIAGO FILIPUZZI

La mayor diferencia aparece en el rubro que los rectores llamaron "Incrementos recomposición salarial diciembre 2023". Allí, el CIN fijó una asignación de partidas de \$1,7 billones. Ese rubro no aparece así nombrado en la proyección oficial.

En los ítems "Educación y cultura" y "Salud", los números son similares, al menos en el detalle. Sin embargo, al agregarles los incrementos de inflación y recomposición salarial, mientras el presupuesto oficial llega a un subtotal de \$3,7 billones (la parte central del presupuesto), a las autoridades del CIN les da \$5,8 billones.

Otra diferencia se explica porque el presupuesto de los rectores desarrolla un apartado de otros gastos en salud, educación, ciencia y técnica, y consolidaciones de distintas áreasy programas, que suman unos \$4159 millones.

Además, no hay coincidencia entre las partidas asignadas y solicitadas en los distintos rubros. Así, por ejemplo, para las "universidades de reciente creación" los rectores asignaron dos ítems del presupuesto que suman unos \$14.592 millones. En cambio, el Gobierno asignó unos \$9016 millones. También hay diferencias en las asignaciones para el programa de investigadores universitarios (para los rectores, de \$5119

millones; para el Ejecutivo de \$3981 millones); en el Programa para la Investigación Universitaria Argentina (Prinuar), de \$450 millones para las instituciones y de \$350 millones para el Ejecutivo; el fortalecimiento de actividades de extensión demanda para las autoridades universitarias unos \$6210 millones, y para el Gobierno, \$4830 millones; el gasto para Ciencia y Técnica prevé unos \$10.158 millones en el presupuesto oficial, mientras que los rectores piden \$13.060 millones; para los doctorados se asignaron \$9016 millones y se pedían \$12.420 millones; para los hospitales universitarios se exigieron \$61.921 millones y se dieron \$54.830 millones, entre otros

En los anexos del presupuesto presentado por la administración nacional se puede ver el detalle de las partidas asignadas a las distintas universidades. La de Buenos Aires (UBA) será la que reciba la mayor asignación: unos \$657.951.600.636. Le siguen la Universidad Tecnológica Nacional, con \$259.409.053.162; la Universidad Nacional de La Plata, con unos \$249.227.476.753; la Universidad Nacional de Córdoba, con \$243.045.005.370; la Universidad Nacional de Rosario, con \$180.032.949.027, y la Universidad Nacional de Tucumán, con \$171.111.567.027.

En tanto, las cinco que menos partidas recibirán son la Universidad de Madres de Plaza de Mayo (\$2000 millones) y las del Delta, Pilar, Ezeiza y Río Tercero (\$800 millones cada una).

"Estamos muy preocupados, no es lo que esperábamos. Está muy lejos de lo que el CIN pensó para el normal funcionamiento", dijo a LA NACION Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. "Es como si se tomara diciembre de 2024 y se previera que todos los meses vamos a tener la misma inflación. Hasta el mismo presupuesto que presenta el Gobierno prevé 18% de inflación y eso no se contempla. Tenemos que trabajar con los legisladores para que en Diputados podamos recuperar la ley de presupuesto universitario. Le pedimos al Presidente que reflexione, no es un gasto lo que se destina a educación, no es lo que hacen los países más desarrollados, incluso desde una perspectiva económica, es algo que necesitamos para resolver los problemas estructurales. Todos somos conscientes de la situación del país. Hay que establecer prioridades y iustamente la educación debe ser una de ellas", continuó Bartolacci. "El martes que viene vamos a definir cómo seguimos; si tenemos que volver a marchar, lo vamos a hacer", dijo. La manifestación anterior fue el 23 de abril.

"Nos parece insuficiente el presupuesto para las universidades en general", expresaron desde la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (Fedun). "En particular no contempla ninguna partida presupuestaria para el incremento de salarios, con lo cual de ser así tendríamos congelado el salario durante todo el año que viene. A pesar de esto, esperamos la aprobación de la ley de financiamiento universitario (posveto), que elevaría también el presupuesto para el año próximo", informaron.

LA NACION | MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### El Gobierno declaró esencial el transporte aerocomercial tras los paros

conflicto. Publicó en el Boletín Oficial la decisión anticipada en medio de las medidas de fuerza que, solo el viernes pasado, afectaron a 37.000 pasajeros

El Gobierno finalmente publicó ayer en el Boletín Oficial el decreto 825/2024, que establece la esencialidad del transporte aerocomercial, marco legal al que ahora los gremios aeronáuticos deberán adaptarse y que los obliga a limitar el alcance de futuras medidas de fuerza.

"Las demoras, cancelaciones o reprogramaciones en los vuelos provocan daños y perjuicios a los pasajeros, ocasionan un grave impacto económico asociado y generan pérdidas económicas considerables para todo el sector aeronáutico y la economía en general", se definió en el texto, que había sido anticipado la semana pasada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tras un paro que dejó a 37.000 pasajeros sin volar. Por esto, entre otros motivos, el Gobierno argumentó que "resulta legítimo requerir un servicio mínimo en aquellos servicios de importancia trascendental para el país y/o en huelgas en sectores de alta importancia que por su duración o magnitud pueden producir daños irreversibles, poner en peligro la salud o la seguridad pública, o generar consecuencias graves para el país".

Según precisaron fuentes oficiales a Lanacion, la regulación fue elaborada entre Sturzenegger y el secretario de Transporte, Franco Mogetta. Con esta decisión, buscan reducir el impacto de las medidas sindicales, que deberán atenerse a nuevas condiciones a la hora de realizar una protesta como la que protagonizaron el viernes pasado.

De acuerdo con el artículo 2º del decreto, quienes propongan ejercer "medidas de acción directa que involucren a la actividad aeronáutica civil aerocomercial" deberán dar aviso a las autoridades correspondientes con, por lo menos, cinco días de anticipación a la fecha en la que realizarán la medida de fuerza. A la vez, dentro del plazo de 24 horas de la notificación, las partes deberán ponerse de acuerdo sobre los servicios mínimos que se mantendrán durante el conflicto y cómo operarán; por ejemplo, la designación del personal involucrado.

En la norma, el Gobierno también estableció que, una vez agotado ese plazo, si no se llegara a un acuerdo o los servicios mínimos "resultaren insuficientes", estos serán definidos dentro de las 48 horas siguientes por la autoridad de aplicación (la Secretaría de Trabajo), que notificará e intimará a las partes a su cumplimiento. "En este supuesto se deberá tener en cuenta para la determinación de los servicios mínimos un porcentaje que en ningún caso podrá resultar inferior al 50% respecto de la actividad o prestación normal y regular de los servicios", especificó otro decreto publicado, el 831/2024, correctivo del 825/2024.

Asimismo, se resaltó la importancia de garantizar estos servicios mínimos y de "poner en conocimiento" de los usuarios y consumidores las modalidades que tendrá la medida de fuerza, al detallar el tiempo exacto que tendrá el conflicto, las horas de inicio y final, y la forma en que se garantizarán los servicios mínimos.

Por otro lado, el artículo 5º impone que las asambleas realizadas por el personal no podrán ser convocadas para "interrumpir, directa o indirectamente, la prestación normal y regular de la actividad aeronáutica civil aerocomercial, pública o privada ni, en su caso, el desarrollo normal y regular de los servicios mínimos previstos".

### Incumplimiento

En tanto, el incumplimiento de alguna de las partes en conflicto en los procedimientos conciliatorios establecidos podrá dar lugar a la aplicación de diversas sanciones legales establecidas por las leyes 14.786, 23.551 y 25.212, sus modificatorias, sus normas reglamentarias y complementarias.

El ministro Sturzenegger celebró la flamante norma y aprovechó para apuntar contra los legisladores del Congreso y su negativa para que Aerolíneas Argentinas ingresara dentro de la lista de empresas estatales a privatizar en la Ley Bases. "Lamentablemente, el Congreso denegó la posibilidad de privatizar una empresa que, aun manejándose en un contexto de total libertad comercial, reitera su vocación de empacharse de privilegios propios a costa del contribuyente", escribió en su cuenta de la red social X.

Pablo Biró, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), uno de los gremios que encabezaron las medidas de fuerza de los últimos dos viernes y otras cinco realizadas en agosto, calificó de "ilegítima" la declaración del transporte aerocomercial como esencial y adelantó: "Vamos a acudir a la Justicia local porque el derecho de huelga es fundamental y solo está regulado si existe peligro de la vida".

"El conflicto ya está grave y se va a poner mucho peor. El Gobierno está jugando todas las cartas muy fuerte y no estamos dispuestos a vivir bajo una tiranía. Vamos a defender el interés colectivo, vamos a recurrir a la Justicia con amparos y medidas cautelares", agregó el sindicalista.

"El ejercicio de huelga es un derecho fundamental que nos permite defender nuestros intereses económicos, sociales y profesionales y no lo vamos a dejar de hacer", reafirmó Biró en diálogo con Radio Mitre. •



Temen que el desarrollo afecte la provisión de servicios en la villa

MARCELO MARTÍNEZ

## Un polémico proyecto turístico tiene en vilo a Villa Catedral

BARILOCHE. Impulsado por el intendente Cortés, permite construir un hotel y un complejo de residencias; debe ser aprobado en el Concejo Deliberante

Paz García Pastormerlo PARA LA NACION

SAN CARLOS DE BARILOCHE.— En línea con las intenciones de la empresa concesionaria del centro de esquí local, Catedral Alta Patagonia (Capsa), el intendente Walter Cortés (Unión y Libertad) acelera el tratamiento de un proyecto que busca otorgar "parámetros urbanísticos" a unas 70 hectáreas en el cerro y dar paso a un desarrollo inmobiliario en la montaña.

El jefe comunal envió para su tratamiento al Concejo Deliberante el Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental para el cerro Catedral, que abriría la puerta a una de las mayores inversiones inmobiliarias en Bariloche. La iniciativa de la concesionaria del cerro, que prevé seis áreas de ocupación concertada (AOC), prevé la construcción de un hotel a 1200 metros de altura, así como diversas áreas residenciales, de uso permanente y temporario.

El proyecto ya había generado polémica durante la gestión del exintendente Gustavo Gennuso, que prorrogó por 30 años la concesión del centro de esquí a Catedral Alta Patagonia. Tras comprometerse a realizar inversiones por más de 22 millones de dólares, la empresa podrá administrar el área de concesión hasta 2056. Las 1920 hectáreas del cerro donde funciona el centro de esquí pertenecen al municipio.

Las críticas vinculadas con cuestiones urbanísticas y ambientales no permitieron que Gennuso garantizara los permisos para el proyecto. Tras seis meses en el cargo, el actual intendente Cortés empezó a moverse para conseguirlo.

"El proyecto que impulsa el intendente es un despropósito que
desnaturaliza el centro de esquí y
genera una estructura privilegiada
que desarticula la interacción del
principal centro de esquí de Sudamérica con la ciudad. La idea de la
familia Trappa [titulares de Capsa],
de Cortés y de los padrinos políticos
provinciales y nacionales de este
megaproyecto es desnaturalizar
el lugar para obtener beneficios
económicos irracionales y excepciones legales", dijo ayer a LA NACION
el concejal Leandro Costa Brutten

(Incluyendo Bariloche). Este medio intentó contactar al Ejecutivo local, pero no obtuvo respuesta.

Y agregó: "Todo eso se hace en contra de la legitimación social, ya que el pueblo de Bariloche se opone. Y con una gravísima nulidad de origen, porque los pseudoempresarios que llevan adelante este despropósito no obtuvieron por licitación pública nacional o internacional la explotación de la concesión como exige la ley, sino por una extensión de contrato que resulta ser una maniobra generada desde el poder. Operan al amparo de los beneficios del Estado y en función de monopólicos ingresos o perdones de multas y concesiones".

Elingenierocivil Ricardo Martin, asesor técnico del bloque Incluyendo Bariloche, advirtió recientemente que el punto más crítico del plan director está vinculado a la factibilidad de provisión de servicios básicos en el área. "En particular, con relación a los servicios de agua potable y energía eléctrica, que plantean enormes restricciones en la provisión a escala urbana. Habilitar un desarrollo inmobiliario con esta demanda potencial de energía eléctrica (en torno de los 20 MVA) equivale a condenar a la ciudad a un colapso de su infraestructura", advirtió Martin.

### Mejores servicios

Sin embargo, desde Capsa afirmaron que el proyecto incluye todas las obras de infraestructura necesarias que el Estado no puede encarar, no solo en el desarrollo nuevo, sino también en la actual Villa Catedral. Ya se hicieron los proyectos para una cañería y una estación de bombeo de agua en el lago Gutiérrezy una línea de media tensión soterrada desde la estación transformadora La Paloma.

Fuentes de la compañía indicaron que el desarrollo inmobiliario estaba previsto desde la concesión original, de 1992. Si bien la idea hablaba de 105 hectáreas, a partir de la ordenanza Nº 2929 se redujo la superficie a algo más de 70 hectáreas. Sumaron que, en lugar de destinarse una única zona del cerro al desarrollo inmobiliario, se plantea dividir esa superficie en sectores de

menor sensibilidad ambiental.

Desde la concesionaria añadieron que "existe un déficit de servicios públicos en toda la Villa Catedral actual, que hoy tiene alrededor de 5000 camas hoteleras: hay una sola línea eléctrica aérea que alimenta al centro de esquí y la villa, hay dificultades con el agua potable y problemas de cloacas".

Consideraron que, para seguir desarrollándose y continuar siendo un polo de atracción turística, el centro de esquí tiene que aggiornarse y ofrecer mejores servicios. Un desarrollo inmobiliario de estas características permitiría, sostuvieron, hacer frente a la falta de recursos de inversión pública en infraestructura. Agregaron desde Capsa que de la comercialización de esos espacios en la montaña saldrían también los recursos para mejorar la infraestructura de toda la Villa Catedral tal como existe hoy.

"Con mayores desarrollos y más oferta hotelera y otro tipo de afluencia de público, también tendría sentido hacer inversiones para el desarrollo de actividades fuera del invierno", consideraron.

De avanzar en el Concejo Deliberante la iniciativa enviada por el intendente Cortés, quedarán muchos puntos por debatir y definir: si se venderán las tierras o si se harán convenios, concesiones o comodatos, y si Capsa delegará la operación hotelera en otras empresas, entre otras cuestiones. El avance del proyecto depende también de su paso por el Consejo de Planeamiento Estratégico, en el que tienen presencia organizaciones sociales, profesionales y vecinos, así como de la realización de una audiencia pública.

Antes de ser intendente, Cortés fue legislador del Partido Justicialista (PJ) y estuvo casi 30 años al frente del Sindicato de Empleados de Comercio (AEC) de la ciudad. Entre los opositores al proyecto, se recordó ayer que el mandatario fue condenado a cuatro años de prisión junto con el exintendente Omar Goye y los sindicalistas Ovidio Octavio Zúñiga y Víctor Ricardo Carcar por defraudación en perjuicio de la administración pública. En 2018, luego de permanecer presos en Esquel, la Corte Suprema los sobreseyó. •

### Con otros 10 confirmados, ya son 42 los casos de viruela símica

AUMENTO. La mayoría de los pacientes son varones y el grupo etario más afectado es el de 20 a 49 años, según los datos oficiales

del mono confirmados en el país, las autoridades sanitarias nacionales actualizaron ayer a 42 los diagnósticos de la enfermedad para este año. Es el 18% del total de 234 casos con síntomas de sospecha atendidos en el sistema de salud en el mismo período.

Hace siete días, el Ministerio de Salud de la Nación había informado 32 positivos desde la detección en julio pasado de un caso del brote en curso en el mundo, que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar la infección una emergencia de salud pública internacional.

el momento, las poblaciones más afectadas son las de hombres que tienen sexo con hombres (70% de 27 casos que cuentan con datos epidemiológicos) y el principal factor de riesgo resulta el antecedente de relaciones sexuales con parejas nuevas múltiples y ocasionales", detalló el Ministerio de Salud de la Nación.

Se advirtió sobre la coinfección viral en 14 de 19 pacientes portadores de VIH, de acuerdo con la nueva edición del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) con datos actualizados a la primera semana de este mes y publicada ayer.

Como hasta hace una semana, se mantiene el rango etario en el que se está detectando la infección, así como el clado o grupo viral de las muestras analizadas en el laboratorio nacional de referencia. El clado sigue siendo el II, a diferencia del brote en países de África, mientras que las edades de las personas en las que se diagnosticó la enfermedad es de entre 20 y 49 años.

### En alza

Los 234 casos que las provincias declararon tener bajo estudio para este año son un 78% más que los notificados hasta hace una semana. De los 42 que se confirmaron por laboratorio, 33 corresponden a las últimas cuatro semanas y 10 a la semana del 1° al 7 de septiembre, que es sobre la que informó ayer la cartera sanitaria nacional.

"Luego de la alerta emitida en la SE33 aumentó la sensibilidad del sistema de vigilancia, llegando a 180 notificaciones de casos sospechosos en las dos semanas posteriores (77% del total de notificaciones registradas durante el año hasta el momento), lo que permitió la detección de 29 de los 42 casos confirmados. El 84% fue confirmado en las últimas cuatro semanas", informó Salud a través del BEN.

La mayoría de los positivos (28) siguen siendo residentes de la ciudad de Buenos Aires, según se detalló, mientras que otros seis son de la provincia de Buenos Aires y tres, de Santa Fe; las nuevas confirmaciones fueron en estos tres distritos. También detectaron un caso cada una de las siguientes jurisdicciones: Córdoba, Mendoza, Corrientes, Neuquén y Río Negro. Excepto por un caso, son varones, como hasta hace una semana: tres -uno más que lo informado hace siete días-

Con otra decena de casos de viruela necesitaron internación en una sala general hasta el alta. Solo en seis positivos se determinó que eran casos importados (habían viajado recientemente) o habían tenido contacto con viajeros.

La aparición de erupciones cutáneas (exantemas) en distintas partes del cuerpo, incluidas la zona genital y perianal, las manos, la cara y el torso sigue siendo el principal síntoma de consulta. La fiebre y los dolores musculares son los otros dos más frecuentes.

La primera confirmación diagnóstica este año para esta enfermedad en le país fue a finales de julio, de acuerdo con los datos del BEN. "Con los datos disponibles hasta A mediados de agosto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la viruela símica emergencia de salud pública internacional por un aumento significativo de las infecciones en países de África por otro clado del virus (Ib) al que se le atribuye una mayor rapidez en su propagación. A la vez, ya desde junio fueron reaparecieron casos en países que no habían vuelto a tener registros de la infección tras el brote de 2022.

Días antes de la comunicación de la OMS, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya había solicitado a los ministerios de Salud de los países miembros, como es el caso de la Argentina, fortalecer la vigilancia epidemiológica y de laboratorio asociada con este virus. La Argentina tuvo 1025 casos a partir de mayo de 2022, cuando se confirmó el primer diagnóstico. El año pasado se detectaron 124 y en lo que va de este año los mencionados 42.

Desde el Ministerio de Salud insisten en la importancia de "evitar el contacto piel con piel con personas infectadas o que tengan síntomas como fiebre, malestar general o lesiones en la piel".

En el sistema de salud, también se está poniendo énfasis en que "la sospecha o la confirmación de [viruela símica] debe ser una oportunidad para ofrecer en forma sistemática el testeo para VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS)". •

#### A LO LARGO DE LOS AÑOS

### casos

Fueron confirmados en la Argentina durante 2022

124

casos

Fueron diagnosticados durante 2023 en el país

casos

Fueron confirmados en lo que va de este año

### Acordaron cinco estrategias para luchar contra el dengue

REUNIÓN. Autoridades de todas las provincias apostarán principalmente al control del mosquito vector, la buena comunicación y la consulta temprana



El ministro de Salud, Mario Russo (centro), con sus pares provinciales

PRENSA MINISTERIO DE SALUD

#### Fabiola Czubaj LA NACION

Dos de tres asuntos se llevaron ayer la mayor parte del tiempo de un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa): el dengue y la vacunación infantil de calendario, que no termina de recuperarse de la caída en las coberturas durante los últimos años. Los ministros del país acordaron cinco puntos básicos para encarar esta temporada de dengue, que en ocho semanas podría comenzar con "una cantidad de casos significativa", de acuerdo con proyecciones oficiales.

La reunión, convocada por la cartera sanitaria nacional en la sede de la Cancillería, arrancó alrededor de las 9.30 con asistencia de todas las jurisdicciones. Tras escuchar la propuesta del Incucai para modificar la forma en que se recuperan los costos de procuración para trasplantes en el sistema de salud, los funcionarios debatieron la preparación para evitar otra epidemia de dengue. "Nuestro objetivo es sacar al país de un escenario endémico y, en esto, estuvimos de acuerdo todos los ministros", expresó Mario Russo, ministro de Salud de la Nación, al término del encuentro.

De hecho, todos acordaron firmar un documento de posición para disipar la confusión generada en las últimas semanas por las medidas que disponen las provincias, de acuerdo con su realidad epidemiológica, y la Nación, Esto incluyó, también, las decisiones de cada jurisdicción sobre la vacunación. "La intención es tener una base de acuerdo", habían explicado a LA NACION mientras se pulían conceptos y se ajustaban términos para que todas las partes pusieran la firma al final del texto común frente al Plan Estratégico de Prevención y Control del Dengue 2024-2025, diseñado por el Ministerio de Salud de la Nación, y los planes que, en la misma línea, están anunciando las provincias.

Las definiciones sanitarias consensuadas para volver a trabajar a los distritos son:

• La eliminación de criaderos de mosquitos en el domicilio y peridomicilio es la principal línea de

defensa para prevenir el dengue, con participación activa de la población y tareas coordinadas entre las autoridades nacionales, provinciales y municipales en esta fase de prevención.

② La consulta temprana y el seguimiento cercano de los casos son claves para evitar internaciones y enfermedad grave ante la infección.

 La comunicación de parte de los ministerios de Salud con la población es fundamental para que esta adopte las medidas de prevención, control del mosquito vector donde vive, trabaja o estudia, y para brindar información "confiable y oportuna", sin sumar confusión en los próximos meses.

### La vacuna, dijeron, no es la principal herramienta de prevención

 La vacuna no es la principal estrategia para prevenir el dengue. Con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) y la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain), "se acuerda avanzar en estrategias focalizadas de vacunación en poblaciones específicas, de manera dinámica, progresiva y escalonada, de acuerdo con la disponibilidad de vacunas y la situación epidemiológica".

• El plan estratégico de vacunación nacional se combina con los que definan las provincias para el largo plazo.

"Será la primera experiencia en un país federal, con un plan nacional coordinado con planes provinciales y un conjunto de medidas que incluye, como una más, la aplicación de una vacuna de manera focalizada por criterios epidemiológicos", explicó Russo sobre el último punto en la conferencia de prensa al término del Cofesa. Las primeras 160.000 dosis adquiridas son para 49 departamentos de 11 provincias (las del noroeste y el nordeste, más Córdoba y Santa Fe) que en la epidemia 2023-2024 tuvieron mayor incidencia de casos e internaciones.

"No es una vacuna de calendario en el mundo y se abre una oportunidad grande para tener datos más duros [sobre su impacto] para 2025", agregó Russo.

Durante la reunión, se presentó el estudio que está haciendo la Ciudad para saber cuántos porteños tuvieron dengue, mientras que se insistió en mejorar la notificación de los casos y la vacunación en el sector público como en el privado. "Estamos en la semana ocho de implementación de la primera etapa de preparación y hay ocho semanas más para tener una cantidad de casos significativa", dijo Leonardo Busso, secretario nacional de Calidad en Salud.

Los ministros revisaron, además, las tasas de cobertura con las vacunas de calendario, que en la mayoría de los casos permanecen por debajo de la meta esperada. Sarampión y polio, según mencionó Busso, son las que más preocupan. "La Argentina lleva 12 años con problemas con las coberturas, que tuvieron un mayor descenso después de la pandemia de Covid. Acordamos trabajar con las áreas de Educación en la Nación y las provincias" para aumentar la cobertura "en terreno".

### Trasplantes

Sobre el recupero de costos de procuración de órganos y tejidos para trasplantes, desde el Incucai explicaron que el gasto hospitalario asociado con cada proceso de donación lo asume la cobertura de cada receptor. "La propuesta presentada en el Cofesa es que el recupero de los costos no vaya a una única cuenta provincial, sino que sea distribuido de acuerdo con la intervención de cada uno de los actores, como son los hospitales, los laboratorios de histocompatibilidad, los bancos de procesamiento de córneas y los organismos provinciales, que son los que realizan la logística y la asignación de los órganos y tejidos", ampliaron ante la consulta de LA NACION.

La mayoría de las provincias estuvo representada por sus ministros de Salud; unos pocos lo hicieron de manera virtual. Por Catamarca, Misiones y Chaco concurrieron secretarios o subsecretarios del área. •



INAUGURACIÓN





 COLOMBO Y MAGLIANO / FÍSICO EN EL MAG 8.00 hs

9.30 hs MADELAN / STREAMING

14.00 hs · ALFREDO S. MONDINO / TV ALFREDO S. MONDINO / REMATE ESPECIAL / FAENAR

15.00 hs · VICAR GANADERA S.A. / STREAMING





Semana ANGUS primavera

EXPOSICIÓN NACIONAL ANGUS DE PRIMAVERA

**EXPOSICIÓN DEL** TERNERO ANGUS CON LA FUERZA DE



**DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE NUEVO** CENTRO DE REMATES Y EXPOSICIONES EN CAÑUELAS

MAIN SPONSORS:





ANFITRIÓN:







Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca



AUSPICIAN:















ACOMPAÑAN:











FARMQUIP ARGENTINA -

















CONSIGNATARIAS:

















VILLANUEVA 60

### **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Fernando Rodríguez www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

GENERAL RODRÍGUEZ

### Ametralladoras, 60 tiros, un muerto

Un hombre de 40 años y nacionalidad paraguaya fue acribillado desde dos autos que se le pusieron a la par cuando circulaba al volante de su coche por el barrio Bella Vista Linda, de General Rodríguez. Ocurrió el viernes, cuando el Honda Civic que manejaba Luis Osorio Parodi recibió al menos 60 impactos de bala, producto de los disparos de dos ametralladoras. La policía sospecha que el crimen está ligado al narcotráfico.

### Tráfico de armas: un empresario y una exmodelo, a punto de ser extraditados

A BRASIL. Diego Dirisio y Julieta Nardi fueron detenidos el año pasado en Córdoba, cuando aún eran pareja y estaban prófugos; desde Paraguay triangulaban fusiles a la Triple Frontera

#### Germán de los Santos CORRESPONSAL EN ROSARIO

ROSARIO.-Diego Dirisio y su expareja Julieta Nardi, detenidos desde febrero pasado en la cárcel cordobesa de Bouwer, acusados de tráfico ilegal de armas, buscan desde hace meses evitar que los extraditen a Brasil. Allí son investigados por haber realizado maniobras con la empresa International Auto Supply SA desde Paraguay -donde tenían aceitadas relaciones con funcionarios del Estado-, para acceder a armamento muy sofisticado, que supuestamente terminó en manos de organizaciones criminales.

Hasta ahora, Dirisio y Nardi no tuvieron suerte en la Justicia federal argentina con los planteos que presentaron sus abogados, Ramiro Fresneda y Claudio Orosz, letrados de experiencia en materia de causas de lesa humanidad como funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El 3 de junio pasado, la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba rechazó la excarcelación de ambos y dejó firmeelfallodeljuzgadofederalNº3 del 12 de marzo último.

La decisión judicial abre la puerta para que el empresario y su pareja sean extraditados a Brasil, donde si son condenados podrían afrontar extensas condenas. Ese es un punto en el que se basaron los jueces de la Cámara Federal para rechazar el planteo: el peligro de fuga, con el antecedente de que ambos estaban prófugos en la Argentina cuando fueron ubicados por Interpol.

Dirisio y Nardi fueron detenidos en febrero pasado en Cerro Las Rosas, Córdoba, el lugar que habían elegido para esconderse, camuflados como turistas. Estaban prófugos desde diciembre de 2023, cuando comenzó en Paraguay el Operativo Dakovo, uno de los mayores casos de tráfico de armas a gran escala, por un valor estimado de 230 millones de dólares.

Nardi, una exmodelo argentina, sufrió un duro golpe estando en la prisión cordobesa cuando se enteró de que su hermana había fallecido. En mayo pasado, Silvia Elizabeth Nardi Aranda, de 30 años, fue encontrada sin vida en la habitación 408 del hotel Gran Nóbile, en Ciudad del Este, Paraguay. Supuestamente se habría suicidado.

La investigación que se originó en Brasil tomó el nombre de Dakovo. la ciudad croata donde se adquiría parte del armamento que, se sospecha, terminaba en manos de grupos criminales brasileños como el Pri-



Diego Dirisio y Julieta Nardi

mer Comando Capital (PCC). Ese es un punto clave en esta trama.

La historia criminal de Dirisio no segestóen la Argentina, sino en Paraguay, donde se asentó hace poco más deuna década, atraído por las supuestasventajas de ese país para la importación de autos de alta gama. Con el paso del tiempo los vehículos de lujo quedaron al margen y el principal negocio pasó a ser el de las armas, que Dirisio importaba legalmente desde distintos países europeos.

### Contactos de alto nivel

A través de la empresa International Auto Supply SA, que había instalado en Asunción, Dirisio importó más de 43.000 armas de Turquía, Serbia, la República Checa y Eslovenia. Eran pistolas y fusiles destinados, en teoría, al mercado interno de Paraguay, pero a los investigadores brasileños no les cerraba una cuenta: según datos oficiales de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), en ese país hay solo 22 armerías registradas.

EnParaguayquedaronaflordepiel las supuestas complicidades de alto nivel; por ejemplo, con el destino de la camioneta que le fue secuestrada a Dirisio, que apareció en el estacionamiento del Senado paraguayo. La Ford Silverado que manejaba el empresario argentino estaba en el espa-

cio de cochera asignado a Fernando Rolón Toja, jefe de Gabinete y mano derecha del titular del Congreso, Basilio Bachi Núñez. Este hallazgo desató un escándalo político en Asunción, donde Dirisio tejió aceitadas relaciones con el poder político.

Una clave de esta causa es que, en los papeles, las operaciones que ejecutaban Dirisio y Nardi parecían legales, salvo que para lograr la autorización de esas compras pagaban millonarios sobornos a militares de que "controlan" la Dimabel, según confirmó a la nacion la fiscal paraguaya Fabiola Molas.

Había algo más grave: las pistolas y fusiles –a los que les adulteraban la numeración en Ciudad del Esteterminaron en manos del PCC y el carioca Comando Vermelho.

"El negocio no era el abastecimiento de armas al mercado legal a nivel local, sino que el destino final de las armas eran los grupos criminales brasileños", explicó Molas.

Dirisio y Nardi estaban prófugos desde fines de noviembre, cuando el matrimonio desapareció de Asunción. Él sabía que la policía brasileña estaba tras sus pasos desde 2020. Lo acusaban de haber importado de manera legal más de US\$230 millones en armas que terminaban con la numeración limada en manos del PCC y del Comando Vermelho.

La Justicia brasileña sospecha que en Paraguay se filtró la información de la orden de detención del empresario y la exmodelo. Tienen argumentos para sospechar por los altos niveles de corrupción en Asunción. Luego de huir de Paraguay, Dirisio se habría instalado primero en Buenos Aires y luego en Córdoba, donde finalmente fue detenido por efectivos de la Policía Federal y de Interpol.

ARCHIVO

Se sospecha que Dirisio pagaba coimas millonarias a los militares y funcionarios de la Dimabel para que le habilitaran las importaciones de pistolas y fusiles de Croacia, Turquía y la República Checa. Como él sabía que lo investigaban, esperó el momento justo -más de 50 allanamientos en Paraguay y Brasil-para esfumarse con su pareja, que era directiva en la empresa.

El empresario argentino estaba seguro de que tarde o temprano la Policía Nacional de Paraguay iba a tocar a la puerta de su mansión. Por eso, su abogado en Paraguay presentó un habeas corpus el 4 de diciembre pasado, en el que planteó que la importación de armas se había hecho de manera legal. La jueza civil y comercial Vivian López rechazó el planteo. "La presentación se hizo de manera simultánea a los allanamientos, con lo cual queda

claro que tenía la información de que se lo iba a detener por pedido de la Justicia brasileña", advirtió la fiscal Molas. Brasil sospecha que en Paraguay le filtraron la información al empresario argentino.

#### El candidato y el americano

La operación de adquisición de material bélico que montó Dirisio era bastante compleja. Su principal estrategia giraba en torno a las relaciones políticas que tenía en Asunción. Allí, según revelaron fuentes judiciales al medio Aire de Santa Fe, tejió un vínculo cercano con el exvicepresidente Hugo Velázquez, quien renunció a su cargo ya la carrera presidencial en agosto de 2022, luego de quedar envuelto en un escándalo que no tiene muchos antecedentes en el mundo: el gobierno de Estados Unidos le prohibió la entrada a ese país por considerar que participaba en "actos significativos de corrupción".

Velázquez era el favorito dentro del Partido Colorado -que tiene como líder histórico a Horacio Cartes- para suceder a Mario Abdo. Finalmente otro dirigente colorado asumió el gobierno guaraní: el economista Santiago Peña.

La estrategia de Dirisio para importar armas tenía aspecto legal. Según detalló a LA NACION la fiscal Molas, en los últimos tres años adquirió unas 43.000 armas en Croacia, la República Checa, Eslovenia y Turquía por un valor de más de 230 millones de dólares.

El otro engranaje montado por Dirisioera para pagar: International Auto Supply SA contaba con las autorizaciones de la Dimabel en Paraguay, pero no podía sortear los controlesen el exterior. Para el girode los fondos uno de los alfiles era un norteamericano que vive en Kansas, que está prófugo. Por su participación intervino la Homeland Security.

Loquese sospecha es que esta operación comenzó a montarse después de que los Estados Unidos prohibiera la exportación de armas a Paraguayen 2019. El gobierno norteamericano tomó esta medida porque el 41% de lo que se adquiría terminaba en el mercado negro y alimentaba la violencia de las organizaciones criminales brasileñas que coparon Paraguay, cuya matriz narco cambió en los últimos años, convirtiéndose a través de la Hidrovía en un hub logístico de la cocaína que se produce en Bolivia y Perú.

Las armas que llegaban a Asunción no tenían como destino las 22 armerías registradas en Paraguay, sino Ciudad del Este, la zona de la Triple Frontera. El rol de los militares paraguayos era clave en la operación, ya que la Dimabel facilitaba las autorizaciones para la importación de las armas y era la que debía controlar que llegaran a destino, algo que, evidentemente, no ocurría.

Además de los contactos políticos, Dirisio tenía vínculos con la plana mayor de las Fuerzas Armadas paraguayas. Su nexo, según la investigación, era el general Arturo González, que utilizó sus influencias para nombrar al general Jorge Orué Roa en la Dimabel. La Justicia brasileña accedió a conversaciones y mensajes deWhatsAppentreArturoGonzález y Eliane Marengo Subeldía, vendedora externa de International Auto Supply SA, imputada en el caso.

### Palermo y Recoleta, nuevos puntos de atención para los piratas del asfalto

PREOCUPACIÓN. De la mano del aumento del e-commerce, los robos de mercadería en tránsito se duplicaron y abarcan más zonas

### Gabriel Di Nicola

LA NACION

El último informe de la Mesa Interempresarial de Piratería de Camiones dejó datos alarmantes: se duplicó la cantidad de casos denunciados. Entre el 1° de julio de 2023 y el 31 de agosto último se denunciaron 4476 robos de vehículos que transportaban mercadería, mientras que en el mismo período del año anterior había llegado a 2238. Además, el estudio revela que ahora los delincuentes atacan en barrios donde antes no era común esta modalidad, como Recoleta y Palermo.

"El 57% de los robos sucedió en la provincia de Buenos Aires", reza el XVI informe elaborado por el equipo liderado por los abogados Víctor Varone y Gabriel Iezzi e integrado por más de 100 empresas integrantes de la cadena logística y vinculadas al tema, dentro de las cuales figuran dadores de carga, transportistas, aseguradores, brokers, supermercadistas, operadores postales y gerentes de seguridad y logística.

El blanco preferido de los "piratas del asfalto" fueron las camionetas. Según los especialistas, es porque son los vehículos utilizados para distribuir la mercadería comercializada en el e-commerce.

"El índice de casos por día en camiones de gran porte se mantiene en un promedio de 3,42, mientras que en otros tipos de vehículos [camionetas y utilitarios] es más alto y alcanza, en promedio, los 7,91 casos cada 24 horas", afirmó a el abogado Varone a LA NACION.

Por primera vez en 16 años, el rubro "electro" no figura en los primeros tres lugares del sector con más robos sufridos. Pasó al cuarto puesto, con el 11% de los casos.

El podio fue encabezado por comestibles (alimentos, bebidas, golosinas y vino), con un 38% de barrios como Recoleta y Palermo, y, los robos; le siguió el rubro de "paquetería", evidentemente golpeado por los ataques a los vehículos que más robos de piratas del asfalto, con reparten mercadería del comercio online, con el 20%, y en tercer lugar, el transporte de mercadería de la industria textil, con 12%.



Camiones que habían sido robados, recuperados por la Policía Federal

"Los transportes de menor carga, destinados a la distribución de las compras realizadas de manera online, son objeto de la mayor incidencia en números de delitos. El crecimiento del e-commerce trajo aparejado el crecimiento de los delitos", según el informe.

El ataque de los "piratas" contra el rubro de paquetería trajo una consecuencia novedosa: robos en además, en sábados y domingos.

Los miércoles fueron los días con el 21% de los casos; les siguieron los lunesymartes, con 18%, y los jueves y viernes, con 16%. Los golpes los días sábados llegaron al 10 por ciento.

La franja horaria con la mayor cantidad de robos es entre los primeros minutos del día y las 12, cuando sucede el 74% de los ataques.

Marzo fue el mes con más casos: 465 robos. Le siguieron agosto y noviembre de 2023, con 396 y 394 hechos, respectivamente.

En la ciudad de Buenos Aires, los barrios de la zona sur, como Villa Soldati, Parque Patricios y Nueva mayor cantidad de robos. En esas zonas están muchos de los depósitos de las empresas de logística y distribución de mercaderías.

"En esta XVI edición del documento de trabajo alcanzó un récord en el número de casos revelados, con

4476 incidentes registrados. La cifra es la más alta en los últimos 16 años. El relevamiento ampliado, sumado a los cambios del modus operandi de los delincuentes, permitió distinguir entre los ataques a vehículos de gran porte y los dirigidos a vehículos de menor porte. La expansión del comercio online ha provocado un notable incremento en los delitos que afectan a los transportes de menor Pompeya, son los lugares con la carga, que siguen siendo los más vulnerables. El crecimiento del ecommerce ha generado un aumento diario de los incidentes".

> El nivel de condenas aumentó del 22 al 24%, con un 85% de los casos judicializados y un 52% más de imputados e indagados. •

### Avisos fúnebres | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y Participaciones

ALBANO, Carlos, q.e.p.d. -Claudia y Felipe Geraci lo recuerdan con gran cariño.

ALBANO, Carlos, q.e.p.d. -Jorge Félix Aufiero participa con mucho dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

ALVAREZ GAIANI, Alberto, q.e.p.d. - Luis Bameule lamenta su fallecimiento y acompaña a la familia en su dolor, recordando su paso por COPAL.

ÁLVAREZ GAIANI, Alberto, q.e.p.d. - Santiago Carregal, Cecilia Mairal, Luciano Ojea Quintana, Juan Manuel Diehl y Sergio Tálamo abrazan a su querida amiga Mariana y familia con mucho cariño.

ARENAZA, Martín, q.e.p.d., 16-9-2024. - Pepe González y Graciela Rapaport despiden a Martín y con el mismo amor acompañan a María Luz.

COMAS, José R., q.e.p.d. -Haio, Lenny, Horas, Vicky, Fico y Pepo Barbeito acompañan con mucho cariño a Sole, Juan, Maria, Joaquín y Anita en este triste momento.

COMAS, José R., q.e.p.d. - María soledad Mas, sus hijos y familias acompañan con mucho cariño a Sole y Maisa e hijos en este triste momento.

COMAS, José Roberto (Cochecho). - Despedimos a un amigo y acompañamos a su familia. Oscar Talia y Germán Jáuregui Lorda.

DEL HOYO, María Sol, q.e.p.d. - Los socios, abogados y miembros del Estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen acompañan con mucho cariño a Nicolás y a toda su familia en este dificil momento.

ERGUI, Ignacio, q.e.p.d. - La Provincia Argentino- Uruguaya de la Compañía de Jesús eleva su oración por el alma de Ignacio Ergui, quien fuera un inestimable colaborador, a la vez que saluda a su familia y reza pidiendo a Dios por su consuelo.

ERGUI, Ignacio. - Las familias de 5º del Michael Ham Vte. López abrazamos con inmenso cariño a Rosi y a Fini, y nos unimos en profunda oración por Nacho y todos los Ergui.

ESCOT, Diego Enrique. - Con tristeza, el equipo de Lockton Argentina lamenta el fallecimiento del padre de su director. Diego Escot. Acompañamos a Diego y a su familia en estos momentos difíciles y le extendemos nuestro cariño y nuestras más sinceras condolencias.

IUSKOFF, Olga, Dra., q.e.p.d. - Su hija Tamara Casal participa con profundo dolor el fallecimiento de su adorada madre y ruega una oración en su memoria. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

IUSKOFF, Olga. - En este momento acompañamos a Tamara. Tus amigas Pilar y Celina.

IVAKHOFF, Ivan, q.e.p.d., regresó a la casa del Padre el 16-9-2024. - Sus hermanos, amigos, socios, Fede y Maru Villanueva, Facu y Dolo Villanueva y sus hijos, Delfi, Fede y Paloma, Simón, Benjamín v Olivia lo despiden con profundo cariño. Despiden sus restos hoy, 13 hs., en el cementerio Parque Memorial.

IVAKHOFF, Ivan, q.e.p.d. -Santiago Achaval Rodriguez y Hania Stachnik junto a sus hijos Santiago, Tadeo, Agustín, Hania y Jan, participan la partida de su querido amigo Ivan, dando gracias a Dios por haberlo podido disfrutar durante todos estos años de sus vidas.

IVAKHOFF, Ivan, q.e.p.d. -Querido amigo, gracias por compartir tu vida con todos nosotros. Que el Niño Jesús al que tanto amaste te tome en sus brazos y te lleve al encuentro del Señor. Junto a Guillo te llevaremos siempre en nuestros corazones. ¡Te vamos a extrañar! Fer y Pipa, Tati y Hania, Fede y Mili, Gastón y Ana, Marcelo y Paula.

IVAKHOFF, Ivan, q.e.p.d., regresó a la casa del Padre el 16-9-2024. - Fer y Pipa Villanueva y sus hijos, Segun, Tini, Jas y Salva despiden a Ivan con todo el cariño y la alegría de haber compartido una vida juntos. Despedirán sus restos hoy, 13 hs., en el cementerio Parque

IVAKHOFF, Ivan, q.e.p.d., falleció el 16-9-2024. - Miguel Palacios despide a Ivan con profundo dolor y ruega una oración en su memoria.

IVAKHOFF, Ivan, q.e.p.d., falleció el 16-9-2024. - Fernando Miranda despide a Ivan con mucho cariño y ruega una oración en su memoria.

IVAKHOFF, Ivan, q.e.p.d., falleció el 16-9-2024. - Toda la familia ProHygiene despide con mucho afecto y respeto a su socio fundador y ruega una oración en su memoria. Sus restos serán despedidos hoy, 13 hs., en el cementerio Parque Memorial.

IVAKHOFF, Iván. - Amado amigo, hasta el encuentro. Fernando Sánchez Fuentes.

IVAKHOFF, Iván. - Luis Figueroa y Franco Mazzitelli despiden a su amigo Iván Ivakhoff. Que Dios lo tenga en su gloria y brille para él la luz que no tiene fin.

IVAKHOFF, Ivan, q.e.p.d. -Marina Tchomlekdjoglu Envirikos despide a su querido

LEZCANO de ANDREANI, Elba, q.e.p.d. - Adam Eleod y familia, Silvana García y el personal de ZEIG SA, acompañan a la querida familia Andreani en este momento de profundo

MOTZ, Ricardo Edmundo, q.e.p.d., 2-10-48 - 15-9-2024. -La comisión directiva, empleados, alumnos y ex alumnos de St. George's College sede Quilmes participan con pesar su fallecimiento, acompañan a sus hijos en este triste momento y ruegan una oración en su querida memoria.

SOLARI, Alberto Eduardo. -Consorcio de Propietarios Libertad 1595 participa con dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

Recordatorios

CERIANI, Susana Rivas de. -Querida Susy, hace un año te fuiste. Tu esposo, tus hijos, tus nietos, tus hijos políticos, tus hermanas, tu cuñado y tus sobrinos te recuerdan con inmenso amor.

FOSSA, Martín, 17-9-2023. -Ouerido Martín, a un año de tu partida todos te seguimos queriendo y recordando como te merecés. Tus padres, hermanos y sobrinos a quienes tanto





Llegó Foodit, la plataforma que te ayuda a cocinar todos los días. Descubrí, explorá y animate a comer mejor. Suscribite ahora.









LA NACION | MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### OPINIÓN

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

PERONISMO. ¿Se está regenerando de alguna manera aún impensada? La "sensibilidad social" impostada y la idealización de la marginalidad le juegan en contra, como otra de sus herencias culturales, la inflación

# ¿Fin o resiliencia del "partido del orden" del siglo XX?

Jorge Ossona

-PARA LA NACION-

mpecemos con su denominación conceptual.
"Partido del orden" es aquel capaz de convertirse en el eje de la política nacional. Rol que le cupo al peronismo desde la segunda mitad del siglo XX hasta devenir el caos contemporáneo tras la, como poco, disfuncional presidencia de Alberto Fernández. Una situación inédita, pero con algunos precedentes históricos que supo prodigiosamente sortear.

Representó la respuesta incomprendida por las elites de entonces para detener y esterilizar el fantasma imaginario de nuestro nacionalismo a principios del siglo XX: el peligro de una revuelta social de la masa inmigratoria que conjugaba la pesadilla de las guerras civiles del siglo XIX con la "maximalista" de las coetáneas rebeliones obreras en la Europa industrial. Perón retomó los temores y apuntó directo al nuevo núcleo del peligro: el sindicalismo, que la inercia económica de los 30 había tornado más industrial que sus precursores afincados en los servicios.

Pero su fórmula de disciplinamiento descartó los criterios liberales de la Constitución imponiéndoles los de la Carta del Lavoro del recientemente derrotado fascismo italiano, o los del fuero laboral falangista español. Así comenzó el nuevo "orden". En las formas, continuador de la fundacional Constitución liberal y republicana, pero de contenidos autoritarios y autocráticos. Su valor supremo fue la "conducción" de su jefatura personalista. No muy diferente de la de Roca, aunque con la torsión ideológica que cruzaba los reflejos antiliberales de los 900 con los de las experiencias autoritarias de entreguerras.

Convirtió el miedo en virtud introduciendo la modalidad encuadradora de movilización de masas en sus rituales plebiscitarios en la Plaza de Mayo. Y añadiéndole allí a su autoridad una novedad destinada a convertirse en regla: la sociedad con su joven esposa; significativamente, una actriz de cine y radioteatro que ensambló la "sensibilidad social" del régimen con la amenaza de exterminio de sus "enemigos" de "la oligarquía".

Mientras tanto, el lado oscuro de la luna no hizo más que avanzar detrás de la fachada constitucional exigida por los resultados de la contienda mundial y por los cuadros dirigentes que logró escrutar en la política tradicional. La "peronización" se tornó indetenible, empezando por su "columna vertebral" sindical, la "depuración" de la CSJ, el control de los cruciales medios



de comunicación, la universidad y hasta la endeble plataforma electoral pergeñada por radicales y sindicalistas que le habilitaron la victoria electoral de 1946. Nació así el "movimiento nacional" que disimulaba mal su designio de convertirse en un "partido único" sustentado en un nuevo dogma patriótico sustitutivo del fundacional "justicialista", aunque sin impugnarlo.

Pero-tan importante como estas torsiones- el peronismo representó la expresión local de un Estado benefactor de vanguardia, aunque de contornos más tributarios de los europeos de preguerra que de los de posguerra, y asentado en bases materiales exiguas, abriendo cauce a un conflicto distributivo extenuante que espejaba la polarización centrífuga que le imprimió a la política. El resto fue lo más parecido a una tragedia destinada a reeditarse dos veces. La muerte de la "abanderada de los humildes", en 1952, a los 33 años, el agotamiento de la ilusión redistributiva "revolucionaria" y el avance peronizador sobre sus otros dos pilares originarios, el Ejército y la Iglesia, que le deparó su derrocamiento sin grandes resistencias. El "partido del orden" no podía protagonizar precisamente aquello que había venido a evitar: una guerra civil que, dados sus apoyos, podía devenir social.

Pero su caída no fue óbice para preservarse en el centro del candelero político nacional. Entre 1955 y 1966 siguió fantasmagóricamente rigiéndolo, sin que sus enemigos acertaran una fórmula de reinteContribuyó a demoler a dos gobiernos civiles y alentó a un ensayo autoritario superador con el que compartía el ideal de la "comunidad organizada"

gración, y contagiándolos en su arbitrariedad autoritaria. Contribuyó a demoler a dos gobiernos civiles y alentóa un ensayo autoritario superador con el que compartía el ideal de la "comunidad organizada", pero que también habría de contribuir a su fraçaso

su fracaso.

Mientras tanto, el "conductor" debió abrir las puertas del "movimiento" a vertientes que su plasticidad
deliberada hacían permeables a la
incorporación de viejos adversarios
por derecha e izquierda. Pero tal vez
subestimó al castrismo, aspirando a
reeditar sobre sus jóvenes revolucionarios la fórmula esterilizadora de
los 40 sobre los sindicatos. ¿Ingenuidad o estrategia para reservarse su
eventual faenamiento como garante
último del "orden"? Como siempre,
las bibliotecas se dividen.

El Perón que vuelve en 1972 parecía, sin embargo, un maduro estadista que había aprendido de sus extravíos de los 50, aunque redoblando el nepotismo confirmado por la extravagantefórmula con su tercera esposa. Logró, en los hechos, incorporar bajo un manto pluralista a sus enemigos convertidos en adversarios, talvez por haberlos, por fin, convencido de su indispensabilidad excluyente. Pero también estaba la revelación de novedades latentes desde 1955: el "peronismo sin Perón" con Héctor Cámpora, y el destino que les deparaba a mandatarios peronistas "delegados" sin conducción durante el errático mandato de Isabel. En el medio, la guerra civil embozada en el interior del "movimiento" de su breve tercer gobierno, que conjugó la gloria con el suplicio.

Los militares que lo relevaron en 1976 se dividieron entre quienes querían, como Onganía, superarlo y los que ansiaban a heredarlo. El Mundial de 1978 y la movilización popular tras la Operación Malvinas atizaron a estos últimos. Su fracaso y la fuga castrense lo descubrieron sin conducción. Entonces, apareció otro intento de superarlo desde la democracia, pero que también se malogró dada su capacidad de metamorfosis en un -hasta las vísperas despreciable-"partidito liberal". No fue por mucho tiempo. Cuatro años más tarde volvió a lo suyo: recuperar por etapas no solo el gobierno, sino también el poder, que preservó por 20 años, boicoteando, como en los 60 y en los 80, los dos intentos de alternancia.

Fue, de todos modos, el desenmascaramiento de su designio ordenancista: sin demasiados mira-

mientos, transmutó en los 90 a una nueva jefatura nacionalista en una conducción neoconservadora que se devoró a la derecha liberal, su más irreductible antagonista. Y en los 2000 hizo lo propio con los supuestos herederos de la izquierda castrista, arrastrando a una parte no menor de la izquierda progresista y radicalizándola en las coordenadas de su nueva meca: la Venezuela chavista. Lo hizo a instancias de una conducción que, como Onganía y Alfonsín, procuró superarlo, aunque esta vez desde adentro, mediante otra fórmula matrimonial. La tragedia de la muerte de Kirchnervolvió a dejarlo sin conducción, aunqueafirmándolocomo "partido del orden" al transmutar su ciudadanía social histórica en la administración filantrópica y venal de la nueva pobreza de masas.

¿Se está agotando el "partido del orden" del siglo XX, o solo se está regenerando de alguna manera aún impensada? La clave aproximativa a este interrogante tal vez proceda de la perennidad o no de los valores cardinales de su cultura política aún mayoritaria: el "poder", el "pueblo" y la "conducción". Pero la "sensibilidad social" impostada por gerentes multimillonarios, cuyas espurias fortunas algunos aspirantes esbozan legitimar, y la idealización de una marginalidad en las antípodas de sus orígenes le juegan en contra como la conciencia de otra de sus herencias culturales: la inflación.

Miembro del Club Político Argentino y de Profesores Republicanos

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# Equilibrio fiscal: la regla de oro que no debe ser soslayada

Es de esperar que la voluntad del Presidente sea acompañada esta vez por una dirigencia habitualmente renuente a privilegiar la lucha contra el déficit

Imargen de algunas provocaciones y chicanas innecesarias dirigidas a los legisladores de la oposición, el mensaje con el
que Javier Milei presentó el proyecto
de ley de presupuesto para 2025 en
el Congreso debe ser valorado por
la férrea voluntad presidencial de
mantener el equilibrio fiscal y reducir el intervencionismo estatal en la
economía.

El discurso del presidente de la Nación aportó una novedad meto-dológica frente a aquello a lo cual los argentinos parecíamos acostumbra-dos. Al considerar que el "huevo de la serpiente" no es otro que el déficit fiscal y que la madre de ese flagelo es la compulsión de los políticos por el gasto público, Milei anunció que la piedra basal de nuestra ley de leyes será el "déficit cero", al que calificó de innegociable en cualquier circunstancia económica.

Según la regla explicitada por el primer mandatario, se define la proyección de ingresos y, a partir de allí, se calculan las partidas de gasto que tienen ajustes automáticos, tales comolas jubilaciones, y se determina el margen fiscal para el gasto discrecional remanente, que se asigna a distintas partidas presupuestarias en función de las prioridades de políticas públicas establecidas. En caso de que el escenario macroeconómico se desvíe de la proyección presentada, se ajustará el gasto discrecional para garantizar el equilibrio financiero o se incrementará el ahorro fiscal. Y si, por el contrario, el crecimiento del nivel de actividad generara una recaudación superior a la estimada, el excedente de esos recursos se destinará a la baja de impuestos.

Tal como lo ha señalado en otras oportunidades, el primer mandatario se propone dejar de recurrir al endeudamiento del Estado o a la emisión monetaria para financiar los desequilibrios de las cuentas públicas, metodologías que solo pueden llevar al exterminio de las generaciones futuras por la vía del crecimiento de una deuda impagable o de una inflación crónica que siempre termina perjudicando en mayor medida a los sectores más desprotegidos de la población. "No hay nada más empobrecedor para los argentinos que el déficit fiscal y nada que enriquezca más a los políticos que el déficit fiscal", puntualizó Milei.

Su propuesta de "blindar el equilibrio fiscal sin importar el escenario económico" se complementó con su promesa de vetar todos los proyectos de ley que atenten contra aquel equilibrio. En tal sentido, subrayó que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar de dónde saldrán los recursos para su financiamiento. Señaló que ese principio puede parecer "un sacrilegio" en el Congreso de la Nación; sin embargo, el Presidente no hizo más que aludir al tristemente olvidado artículo 38 de la ley de administración financiera, hoy vigente.

El jefe del Estado realizó también una defensa de sus primeros nueve meses de labor gubernamental y, en un tiro por elevación a quienes le cuestionan "falta de gestión", sostuvo que gestionar no es designar funcionarios en áreas del sector público que no deben existiry no es administrar el Estado, sino achicar el Estado para engrandecer a la sociedad.

Entre otras cosas, afirmó que gestionar es haber evitado la hiperinflación, reducir el gasto público, echar a 31.000 "ñoquis", eliminar intermediarios que lucraban con la pobreza, poner fin a los piquetes, remover las infinitas regulaciones y recuperar la confianza del sector privado.

El hecho de que Milei no expusiera en su mensaje de 43 minutos los números de las estimaciones macroeconómicas para el año próximo puede dar cuenta de que su objetivo central pasa, efectivamente, por alcanzar el equilibrio fiscal a cualquier precio. No obstante, las cifras aparecieron en el texto del proyecto de ley que se conoció poco después: se prevé un crecimiento económico del 5% del PBI para 2025, junto a una inflación interanual del 18,3% y un dólar equivalente a 1207 pesos a fines de ese año, además de un resultado de superávit fiscal primario del 1,3%.

Seguramente eran imprescindibles mayores definiciones en los planos monetario y cambiario para despejar de tantas incertidumbres el camino, al igual que precisiones sobre el fin del prolongado cepo que coarta el crecimiento de las inversiones y el desarrollo de la economía.

La credibilidad y el pago de la deuda pública requieren la acumulación de reservas, y la continuidad del cepo cambiario limita esa posibilidad. En un contexto de lucha permanente contra el déficit y de fuerte contracción monetaria, junto a la puesta en marcha de reformas estructurales que recreen la confianza inversora, no debería temerse la eliminación de las actuales restricciones cambiarias, cualquiera sea la brecha remanente. Cuanto antes se pueda salir del cepo, tanto mejor.

Desde 2014 el Poder Ejecutivo no presentaba un proyecto de presupuesto equilibrado y desde 2010 no se alcanza un resultado anual 
superavitario. Es de esperar que la 
voluntad manifestada por el Presidente sea acompañada por una dirigencia política que tradicionalmente ha relegado la idea de la disciplina fiscal a expensas de las políticas 
populistas.

### El impuesto a los ingresos brutos

ucho se ha dicho sobre el impuesto a los ingresos brutos que aplican todas las provincias, dados sus perniciosos efectos económicos y su aplicación piramidal y distorsiva.

El impacto más negativo es producto de los regimenes de retención y percepción que sufren los contribuyentes, generando una importantedeuda pública para las provincias, ante la generalización de los saldos a favor. Se percibe el impuesto al importarse un producto y al comprarse un bien, se retiene en oportunidad de la venta y se acredita en cuentas bancarias o billeteras virtuales. Así, una operación de compraventa puede sufrir el impacto de los regímenes de recaudación provincial por operación, considerando las percepciones efectuadas por los proveedores de servicios.

De nada han servido los intentos

de solucionar el tema, a través de los consensos fiscales de 2017 y 2021. Los contribuyentes se someten a una presión fiscal por demás importante y nociva, que se acrecienta con los desmedidos costos de administración del perverso sistema.

Las empresas despliegan un arsenal de medidas para lograr de las respectivas direcciones de Rentas una atenuación de las alícuotas de retención o percepción, o bien, en el mejor de los casos, un sistema de exclusión que se tramitan en cada una de las jurisdicciones intervinientes. Estos complejos procesos administrativos terminan generalmente en tareas de inspección con resultados inciertos.

Ante una respuesta negativa, los contribuyentes se encuentran obligados a solicitar la devolución de los saldos a favor, para lo cual también deben enfrentar procesos tan complejos como interminables. En uno u otro caso, el contribuyente se ve obligado a recurrir a la Justicia local, con los costos que ello requiere.

El panorama es por demás desalentador en cuestiones vinculadas al procedimiento de recaudación entre las jurisdicciones, como es el del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sircreb), reglado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. La mayoría de las salas de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha aceptado su competencia, por lo que se inicia así un largo proceso judicial que incluye la concesión de medidas cautelares que tienen por objeto suspender el Sircreb.

Sin embargo, un proceso efectivo y coordinado entre el gobierno nacional y las provincias deberá imponerse para lograr una armonización fiscal.

### DE LOS LECTORES

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar f/lanacion

#### El presupuesto

Después de décadas "discutiendo" dibujos impresentables disfrazados de presupuesto, el Presidente presentó su proyecto ante las cámaras. La oposición K y la de izquierda muestran con claridad su permanente contribución a un país ordenado y sin espacio para la trampa: o no permiten hablar insultando a los gritos o, directamente, no concurren. Todo esto después de dejar al país en una ruina sin precedentes y a su propio espacio minado de juicios por corrupción a cargo de una Justicia mastodóntica e ineficiente. Y a pesar de que muchos de ellos deberían estar presos, pontifican como iluminados pretendiendo seguir en su destrucción. Se aprueba la boleta única de papel (es básico que evitaría la mayoría de los fraudes, negociados y chicanas a los que nos tienen acostumbrados) v, sin dudarlo, el mayor distrito electoral, a cargo del kirchnerismo, adelanta que no la va a utilizar. No hay mucha duda de que no existe un solo argumento para ello que no sea tener margen para la trampa. Esto y no otra cosa son. Con cada acto muestran que la democracia para ellos es una molestia y que un país serio no es ni de lejos su objetivo. Carlos Sala Spinelli

### Niños en las marchas

DNI 8.659.476

Ahora es fácil criticar y echar culpas. Esa nena no debería haber estado ahí, sino en su casa o en la escuela. Y si no había clases ese día, eso no significa llevarla a una marcha. Fue gas, pero podría haber sido una bala de goma perdida, un cascote o una valla derribada, y no por la policía. Soy policía, soy padre, soy abuelo, y soy consciente de que jamás los llevaría a una marcha. La gente ve solo a los policías y no a quienes nos agreden, nos insultan, nos escupen, nos golpean, y además causan daño a bienes del Estado. Nosotros también la ligamos. No quiero justificar nada ni a nadie, pero la realidad es esta. Parece que hace solo nueve meses que los jubilados son pobres. Son décadas. No se soluciona nada de esta forma, los chicos no se tocan, tampoco van a marchas. De niños ya les han estado inculcando que policía es mala palabra. Y no es así.

Guillermo Gómez DNI 11.401.009

### El mejor criterio

Hay diputados nacionales que a veces votan en discrepancia con las consignas de sus partidos. A algunas autoridades partidarias eso las ofende, porque esperan obediencia unánime. Pero, con mirada democrática, no hay razón para quejarse. Los diputados ponderan cada iniciativa y deciden a su mejor criterio, no como ordene el amo.

Luis Vergani
DNI 7.756.698

#### El modelo argentino

Una vez más, la exmandataria Cristina Kirchner hizo uso de su talento para hablar mucho y no decir nada. Pidió que el actual presidente deje el modelo austríaco, tome el argentino y se ponga a gobernar. Cuando recuerdo que la expresidenta y exvicepresidenta nos dejó otro vice que terminó preso y que ella misma tiene la espada de Damocles de la cárcel al final del camino, y además nos puso un presidente que tiene una causa en su contra por violencia de género, y comparo su gestión con la del actual gobierno, que en nueve meses bajó la inflación galopante y expone a los corruptos, prefiero que se siga cualquier modelo menos el argentino-cristinista.

Gustavo Gil gusatvogil68@hotmail.com

### Viaje frustrado

Tenía todo previsto para viajar a Puerto Madryn el sábado 14 en el vuelo AR1812, para ir a una excursión de avistaje de las ballenas con mis nietos. La huelga ya había concluido. Dos horas antes de la partida recibí un correo de Aerolíneas Argentinas indicándome la cancelación del vuelo, sin más explicaciones. Intenté llamar por teléfono, pero no me atendieron y remitieron la consulta a la página web. Allí no me daban ninguna posibilidad

### En la Red

Dura advertencia de Pablo Biró sobre Aerolíneas Argentinas



"Ejemplo de los que son representantes de los trabajadores"

Silvia Annoni

"Privatización ya" Rosa Kaler

"Por qué no la aceptan como regalo. La manejan ustedes" Néstor Suárez

> "Que renuncie y verán cómo se resuelve todo. Rehenes de esta gente..." María Gatica

OPINIÓN 31 LA NACION | MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

de reprogramar el vuelo, por lo cual lamentablemente cancelé mi viaje, perdí las reservas de hotel, auto y excursión, con los costos correspondientes. Recién el domingo me pude comunicar con el call center, donde me indicaron que debía iniciar un reclamo vía web, el cual puede tardar de 2 a 3 meses, para que me devuelvan el pasaje.

Toda esta situación me resulta totalmente insólita. la empresa se arroga el derecho de no dar explicaciones ni poner al alcance del usuario los trámites para una pronta solución del problema originado por su imprevisión (aparentemente el problema fue la falta de tripulación después de una huelga de 24 horas). Entiendo que debe haber una profunda reestructuración de Aerolíneas Argentinas, poniendo a la empresa al servicio del usuario y no al servicio de sus empleados, ya sean pilotos, auxiliares de cabina o empleados. Y si a alguno de ellos no le satisface su salario, tiene que hacer lo que haría cualquiera de nosotros: buscar otro trabajo donde sus pretensiones puedan ser reconocidas.

#### Isaac Carmona

isaac.carmona@gmail.com

#### Venta libre

Un nuevo agregado a la presión sobre los pacientes de diversas patologías lamentablemente comunes entre los sufrientes argentinos: los medicamentos de venta libre. La lista de productos que pasan a esa categoría se suma a la incompleta comunicación del PAMI acerca de los medicamentos a los cuales se les retira el beneficio del descuento del 100%. Venta libre significa lisa y llanamente que no será posible comprarlos con descuento por no necesitar receta, aun cuando sean indicados por un profesional de cualquier prepaga u obra social. La protección de los sucesivos gobiernos a una industria como la de los laboratorios queda muy en evidencia y no hace más que enervar a una comunidad que con dignidad está asumiendo el sacrificio más extremo para paliar el resultado de años de descontrol en las finanzas de los políticos de turno. ¿No será hora de analizar que hay ciertas actividades que requieren ser manejadas no solo con criterios empresariales, sino también con más responsabilidad social y menos voracidad económica? Julio Lozano

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

DNI 7.754.906

### **CLAVES AMERICANAS**

### El disparate de Trump

#### Andrés Oppenheimer

PARA LA NACION-

MIAMI ¬ lcandidatopresidencialrepu-→ blicano Donald Trumpgene-→ rógrandes titulares al repetir en el debate presidencial la noticia falsa de que los inmigrantes haitianos se están comiendo los perros y gatos de los estadounidenses. Pero, lamentablemente, hubo muchas otras cosas igualmente ridículas que dijo Trumpesa noche y que pasaron totalmente desapercibidas.

La falsa afirmación de Trump de que los inmigrantes se están comiendo a las mascotas de los estadounidenses en Ohio no fue un comentario tangencial, sino un argumento obviamente preparado de antemano que utilizó para tratar de respaldar su narrativa de que los indocumentados "están destruyendo" a Estados Unidos.

"En Springfield (Ohio) se están comiendo a los perros. Se están comiendo a los gatos. Se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí", dijo Trump.

Horas después, el gobernador de Ohio, el republicano Mike DeWine, así como el departamento de policía de Springfield y la ciudad de Springfield desmintieron lo que había dicho Trump.

La noticia falsa aparentemente se había originado en una página de Facebook en la que un residente de Springfield había atribuido la historia a la amiga de la hija de un vecino. Después se supo que hubo una mujer que se comió un gato, pero no era inmigrante, sino estadounidense, nacida en Ohio.

Pero los titulares sobre los supuestos inmigrantes que comen perros y gatos eclipsaron otras cosas ridículas que Trump dijo esa noche, como por ejemplo que en Estados Unidos hay un récord de "21 millones" de indocumentados. Eso es falso. Según el Centro de In-

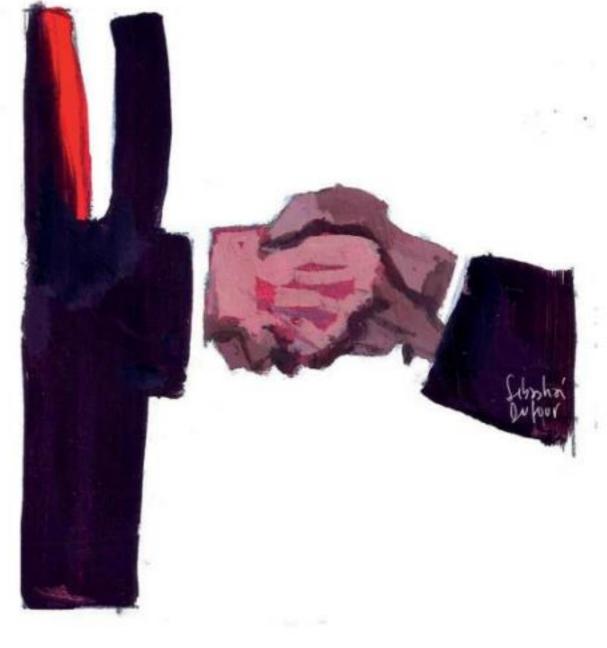

vestigación Pew, había 11 millones de inmigrantes no autorizados en 2022, la última cifra disponible, lo que es menos que los 12,2 millones que había en 2007.

Asimismo, Trump dijo que "millones de personas están llegando a nuestro país desde prisiones y cárceles, desde instituciones mentales y manicomios". ¿En serio? ¿Millones? Eso es una tontería. No hay ningún estudio serio que diga nada parecido.

Trump dijo también que los indocumentados "son criminales" que están aumentando los índices de delincuencia, lo que es igualmente falso. Aunque por supuesto

hay casos aislados de crímenes cometidos por indocumentados, las estadísticas del FBI muestran que los crímenes violentos han disminuido a su nivel más bajo en 50 años en el país. Trump dijo además que los inmigrantes les están quitando puestos de trabajo a los afroamericanos y los hispanos, cosa que también es falsa. La mayoría de los inmigrantes indocumentados hacen trabajos en la agricultura y la construcción que los nacidos en Estados Unidos no quieren hacer. Según la Cámara de Comercio de Estados Unidos, hay unos 2,5 millones de puestos vacantes en el país, que la gente no quiere ocupar.

Harris no respondió a estas falsedades de Trump en el debate, probablemente porque no quiso entrar en el juego de su rival y desperdiciar el tiempo que necesitaba para presentar sus propios planes para el futuro. En lugar de refutar las afirmaciones de Trump, Harris lo culpó por presionar a los senadores republicanos para que votaran en contra de un proyecto de ley bipartidista que hubiera reducido drásticamente el flujo de indocumentados. Trump lo hizo para mantener la inmigración como un tema clave de su campaña para las elecciones de noviembre, dijo Harris.

Nada de esto significa que Estados Unidos no tenga un problema migratorio. El hecho es que la migración indocumentada alcanzó un pico en 2023 y que muchos inmigrantes indocumentados se concentraron en algunas ciudades del norte del país.

Pero lo que Trump no dijo en el debate, y no está diciendo en ninguna parte, es que el flujo de inmigrantes indocumentados se desplomó este año después de que el presidente Joe Biden impuso severas restricciones al ingreso de refugiados. Y tampoco dijo Trump que la mayoría de los inmigrantes no cometen delitos, ni quitan empleos estadounidenses, ni se comen a sus gatos para la cena.

Trump está utilizando la misma estrategia del miedo que usó en la campaña de 2016: decir que los inmigrantes están "destruyendo el país", para crear la ficción de que existe una crisis terminal y presentarse como el salvador de la patria. El problema es que el expresidente se está volviendo cada vez más repetitivo, aburrido y está diciendo cosas cada vez más disparatadas.

### TRIBUTO

### La falacia de la justicia social y el impuesto a las ganancias

### José Ignacio Bellorini

PARA LA NACION-

osiblemente la justicia social haya sido uno de los asuntos más abordados por la literatura universal y el conocimiento humano. Desde la religión en todas sus manifestaciones hasta la ciencia política han intentado definirla como base de principios fundantes dentro de un orden de normas. Tanto en lo moral como en el derecho positivo. Pero todos han tenido -en más o en menosun núcleo duro acordado: la realización digna de la persona. El

concepto mismo de justicia. Sin embargo, tal concepción maravillosa-insisto en que siempre ha tenido una lectura progresiva en la dignidad y la realización del hombre-fue arropada con suma honestidad por distintos espacios políticos en muchos casos, pero también en las últimas décadas por politiquería: la supuesta lucha contra el capital mediante la redistribución de la riqueza con un im-

puesto a las ganancias progresivo donde solamente los altos ingresos quedasen sujetos al impuesto a las ganancias. Esa era la lucha, la bandera: no al impuesto al trabajo para la clase trabajadora. Pero resultó la del tero: poner los huevos en un lugar y gritar en otro.

plataformas electorales que van desde 1983 hasta 2003 la tributación no ocupaba centralidad alguna. Más: en algunos casos, directamente ni se mencionaba el tema de los impuestos en las promesas de campaña ¿Por qué? Sencillo: porque solamente una muy pequeña porción pagaba el impuesto a las ganancias. Vale decir, la denominada "clase alta"; los gerentes y directivos, se oía decir por ahí. ¿Y cuándo comenzó a ser un "tema electoral" y dónde hoy es discurso central de cualquier partido político? Respuesta: ya entrados los años 2004/5 y hasta nuestros

días, la población tributaria fue creciendo de forma directamente proporcional al incremento desmedido del empleo público y la emisión monetaria, con el consecuente crecimiento inflacionario (que también es un impuesto).

Es decir, para pagar ese incre-Podemos sostener que en las mento poblacional del empleo público, que según datos del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea se incrementó de 2003 a 2023 en el orden del 70% (mientras la población lo hizo un 25%), había que garantizarse aumentar la población sujeta al impuesto a las ganancias. ¿Y con qué fórmula? Respuesta: la emisión monetaria desmedida y el aumento de salarios sin actualizar los mínimos no imponibles (o hacerlo tardíamente y por debajo de la inflación) aseguraban al gobierno de turno cada mes incorporar más

trabajadores al zoológico tributario. Al zoológico tributario se entra, pero de él no se sale. ¿Y todo esto pasó bajo el imperio de un gobierno liberal? No justamente, y honesto es decir que entre 2015 y 2019 fueron actualizadas por primera vez desde 1997 las alícuotas. y también automáticamente, de las deducciones personales.

Durante los últimos 20 años quienes tenían la justicia social como bandera triplicaron la población sujeta al impuesto a las ganancias. O, en otros términos, el costo laboral de superpoblar el Estado tuvo como contrapartida la mayor presión fiscal jamás conocida, sometiendo al trabajador a su tributación: ¿justicia social? Hipócritas. Así que ya saben: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen (Mateo 23:5). •

Profesor de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral

### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (C1285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC, © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envío al interior: \$420.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-





#### MANUSCRITO

### Un paisaje, un retrato, una vida

#### Constanza Bertolini

-LA NACION-

lpaisajees loopuesto al retrato. ─ Unoofrecelamiradaampliade hace un acercamiento a la persona.

Desde la terraza, por ejemplo, puedo mirar el muro o el antiguo molinoaquel. Decido dónde enfocar. Medetengoenelmolino:aunqueno mueva sus seis aspas, está rodeado de verde, con las montañas difusas, atrás, nada que un montón de ladrillos a la izquierda del cuadro pueda empañar. Parece obvia la elección, pero no. ¿Cuántas veces pasa?: frenteal mismísimo paraíso, reparamos en una tosca nimiedad. Mi hermano. que vive en una isla, en un pueblo del

interior de Mallorca, con puras casas bajas todas en la misma gama y un aljibe del siglo XVII en la plaza de la vuelta, enseguida me advierte: "No mires la pared". Termina de decirloy justo por el paisaje cruza el tren.

Por esos días leo un libro que hace referencia a incontables formas de ver. Por ejemplo, una obra de arte (como los coleccionistas de los que habla María Gainza). O los destellos del aura que conocemos bien quienes padecemos migrañas. La famosa cita de Henry David Thoreau está incluidaen la página 62: "Lo que importa no es lo que mirás, es lo que ves".

Frente al espejo, con la proximi-

dad de un plano medio, que corta al pecho, ¿qué podemos percibir? ¿Cuál es la pared de ladrillos y dónde está el molino? No sé si en el retrato que se imprime contra el vidrio aparecealguno de todos esos rasgos que nos constituyen, me gustaría creer que sí, que en las arrugas de la frente, en la mueca torcida de la boca o en el ojo derecho, el más grande, hay algo de la felicidad que me devuelve pensaren la casa de la infancia, mi cabal disgusto por el dulce de leche, el miedo a los gatos o una banalidad cualquiera como podría ser que nunca aprendí a andar en bicicleta.

Sí. Hechos inconexos de una vida pueden verse perfectamente en un Autorretrato: primero fue el libro de Édouard Levé, luego el de Jesse Ball. Sigilo acaba de publicar este último, un solo largo párrafo de 123 páginas que lleva el mismo título de aquel descarnado relato que publicó el francés en 2005, dos años antes de suicidarse. Ball dice en una nota preliminar, antes de empezar a desgranar su vida en oraciones, que cuando levó el Autorretrato de Levé admiró esa forma de abordar

la biografía "que no eleva ningún hecho por encima de otro, sino que deja a los hechos coexistir en una masa inútil, como una vida". Un día de diciembre de 2017, se dio cuenta de que tenía la misma edad que el artista francés cuando escribió su famoso libro -39 años- y se desafió a replicar el procedimiento. Levé se mató a los 42; Ball, que ya va por los 44, estará en el festival de literatura Filba en pocos días más.

Ball conoce bien Mallorca, también sufremigrañas, comechocolate

### Causa gracia verse reflejado en un desconocido que hilvana afirmaciones de su propia vida

todos los días, tiene amigos de hace muchotiempoysiestádurmiendoy lo llaman por teléfono, miente sobre el hecho de que estaba durmiendo. Causa gracia verse reflejado en un desconocido que hilvana, una tras

otra, afirmaciones figuradamente aleatorias de su propia historia. Y luego, todo lo contrario, distanciarse: el autor de este otro Autorretrato (2022) repitió preescolar, probó todas las drogas que pudo conseguir, se casó dos veces y le encantan las ventanas abiertas, los árboles, ponerse la misma ropa, dormir la siesta, los carritos de panchos, viajar en tren. En cambio, no le gustan los bebés, los grupos de gente que hace cosas al mismo tiempo (los coros, la natación sincronizada), usar lápices, que se le peguen las canciones. Odia la palabra "snack".

Escribir un autorretrato a la manera de Edouard Levé y de Jesse Ball es como hacer una lista, pero con puntos y seguidos, y hacer listas genera en algunas personas un encanto irrefrenable (también me anoto en esa lista). El resultado contiene un panorama de lo que somos: el molino, la pared y el tren que pasa; los ladrillos, el verde, todo junto. Cada oración, luego, es una aproximación, un rasgo.

Una vida podría ser, entonces, tanto un paisaje como un retrato.



Edición fotográfica Diego Barros | Texto María José Rodríguez Murguiondo



KENT, INGLATERRA caban de volar en aviones Spitfire, un caza monoplaza británico Ausado por la Royal Air Force durante la Segunda Guerra Mundial. Ambas se miran con gesto cómplice, afectuoso. Una está seria y la otra exhibe una gran sonrisa, después de compartir los vuelos organizados por la Taxi Charity for Military Veterans, una asociación que brinda a los veteranos de la Segunda Guerra entretenimientos, homenajes, encuentros y salidas. Se calcula que entre 1943 y 1944, más de mil mujeres volaron más de 96 millones de kilómetros transportando aviones y personal. Estas dos damas forman parte de esas más de mily fueron convocadas para celebrar 100 años, probablemente marcados a fuego por esa cruenta guerra. Tal vez estén conversando sobre sus vivencias pasadas o sobre un presente que las encuentra enteras y fuertes. Sin duda, una lección para muchas a las que tanto les cuesta encontrar su rol en la vida. •

### **CATALEJO**

**Fugaces** 

#### Mariano Confalonieri

La segunda acepción de fugaz en el diccionario define la palabra así: "De muy corta duración". Fugaz es nuestra memoria colectiva muchas veces y la agenda periodística, casi siempre, porque decae la demanda de determinado asunto o porque aumenta la búsqueda de otro tema.

El interés permanente en un mismo tema es poco usual. Será por eso que repetimos tanto la historia, la parte mala de la historia. Y no solo los argentinos, sino el mundo en general. Ni siquiera el error que cometió ayer el presidente Javier Milei, al citar una frase atribuida a Cicerón que nunca dijo, es novedad.

Habían metido la pata en el mismo barro otros políticos en el resto del globo y la pronunciación de la sentencia había causado la misma reacción: notas de refutación. A tal punto que, tal como publicó LA NACION ayer, la Universidad de Oxford la incluye en su libro de citas esenciales y desentraña su origen real, una novela publicada en 1965 por Tavlor Caldwell.

Pero es tan fugaz el interés colectivo e individual en un mismo tema o en varios temas que repetimos la historia. Repetimos los errores de la historia.





La nueva Champions Con formato XXL, se pone en marcha el torneo de clubes más prestigioso del mundo > P.4

Obsesión Libertadores Renovado con la vuelta de Gallardo, River visita a Colo Colo por los 4ºs de final > P.3

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso

- y Francisco Schiavo www.lanacion.com/deportes
- **梦** @DeportesLN
- Facebook.com/Indeportes
- ✓ deportes@lanacion.com.ar





Tiempos felices... ¿y un 2025 mejor?: la divertida charla entre Franco Colapinto y James Vowles, el jefe de la escudería Williams

### Colapinto es noticia cada día

¿Se abre una ventana para que corra en 2025? El jefe de la escudería Williams, James Vowles, dijo que harán gestiones para que el argentino siga en el Gran Circo, quizá con una cesión a Sauber; su impacto en el negocio

Alberto Cantore LA NACION

Veinte días atrás, Franco Colapinto dejó la Fórmula 2, tras el anuncio de Williams, para reemplazar a Logan Sargeant en las últimas nueve fechas del calendario de Fórmula 1. Tres días después de la notificación debutó en Monza con una actuación sobria, auspiciosa, y anteayer en el trazado callejero de Bakú finalizó octavo y se alzó con los primeros puntos en el *Gran Circo*. Episodios

to Survive, de Netflix, que retrata las temporadas desde 2019 y que cautivó a una audiencia que estaba despojada de deporte motor. La frescura del personaje y un inicio de ciclo favorable despertaron palabras de aliento y de apoyo de pilotos consagrados como Lewis Hamilton y Fernando Alonso, y las felicitaciones de un gigante como Mercedes. El ascenso vertiginoso generó una revolución en Williams y el mentor de

to como respaldo, James Vowles, intentará gestionar la continuidad del pilarense en la grilla para el año que viene. El ingeniero británico señaló estar dispuesto a trabajar con Audi, si la automotriz alemana, que tomará el nombre de Sauber, desea completar la alineación de pilotos con Colapinto.

En la fábrica de Grove cambió la energía y el entusiasmo es otro. Un cartel, destacando y felicitando

posiciones de cada uno en el clasificador y los diez puntos que cosechó el equipo en Azerbaiyán, fue una señal del espíritu renovado. La meta se volvió más ambiciosa y la figura de Colapinto dejó de ser la de un integrante más de Williams Racing Driver Academy. El aprendizaje continuo de las múltiples tareas a las que se somete un piloto, un entendimiento rápido con su ingeniero de carrera Gaëtan Jego

defantasías, prácticamente escritos su elección para tomar la butaca en las actuaciones de Colapinto y de -con sus audios conduce con tono por un guionista para la serie Drive 2024 con apenas un entrenamien- Alexander Albon en Bakú, con las paternal-, la relación fluida que logró con los integrantes de la escudería y el respaldo imprescindible de Vowles y los sponsors, empujan a Williams a descubrir un espacio de crecimiento dentro del Gran Circo y fuera del equipo. "Quiero una posición para él en la que esté corriendo en 2025, idealmente en la F.1", pronunció el británico, con quien el argentino se fundió en un abrazo en los festejos de Bakú. Continúa en la página 2

### AUTOMOVILISMO » LOS ECOS DE UN FENÓMENO



Williams celebró los diez puntos que Albon y Colapinto consiguieron en Azerbaiyán

WILLIAMS

# Una butaca en un nuevo proyecto, la opción que idealiza Williams para 2025

Audi, que tomará el nombre de Sauber, es una vía para que el argentino tenga continuidad

### Viene de tapa

La parrilla del próximo año tiene dos vacantes y una es del equipo RB, subsidiario de Red Bull Racing, que seguramente completará la alineación con Liam Lawson. El neozelandés tuvo escaso porcentaje para reemplazar a Sargeant en Williams. La butaca libre, que está en negociaciones, la ofrece Audi, actualmente Sauber. La escudería con sede en Hinwil. Suiza, contrató a Nico Hulkenberg -ahora en Haas- y ensaya tratativas para la continuidad de Valtteri Bottas y también con el juvenil Gabriel Bortoleto, integrante de McLaren -ensayó con el MCL38 en el circuito de Red Bull Ring durante el último Gran Premio de Austria- y puntero del campeonato de Fórmula 2. "Veremos qué podemos organizar allí. En dos carrera demostró al mundo que merece un asiento en la F.1. Siempre creí firmemente que hay que dejar correr a los buenos pilotos, así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Audi. Eso es lo que insinuaba para el año que viene", estipuló Vowles, en una charla con el sitio Motorsports.com.

Para el próximo calendario, Williams extendió el contrato de Albonydio un golpe con la contratación de Carlos Sainz Jr., que se quedó sin espacio en Ferrari, tras la contratación de Hamilton. La irrupción de Colapinto promueve la urgencia de descubrir un lugar en la grilla para que el argentino siga con la curva de aprendizaje y no quede estancado como piloto de reserva en la fábrica de Grove. La experiencia de Audi sería una inversión a futuro, en la que Vowles proyecta rodaje, adquisición de conocimientos y datos, y desarrollo en una estructura que debe refundarse: Sauber tiene el peor conjunto en el presente y no es una rareza que sus pilotos Bottas y el chino Guanyu Zhou no hayan recogido puntos en 17 estaciones. El restante integrante de la grilla que no puntuó fue Sargeant.

"Estoy increíblemente orgulloso, como padre, de lo que logró Franco y quiero que tenga éxito. La forma correcta de tenerlo de vuelta en Williams, rindiendo, es asegurarse de que está construyendo su carrera. No voy a entrar en detalles de los acuerdos contractuales, pero siempre estará en la familia. Eso es lo que tiene que saber, pero no significa que no pueda correr en otro sitio", apuntó Vowles, que entrará en contacto con Mattia Binotto, el exjefe de Ferrari y el hombre elegido por la marca de los anillos para tomar el control.

"Estamos evaluando todas las opciones para ver cuál es el mejor equilibrio entre una experiencia a corto plazo, a medio y largo plazo. Hay candidatos potenciales en ambos lados: Valtteri es un piloto fuerte para nuestro equipo, lo conocemos muy bien, porque lleva tres años con nosotros y es uno de los primeros de nuestra lista. Mattia tomará una decisión basada no solo en 2025, sino también en la estrategia para el proyecto Audi", comentó Alessandro Alunni Bravi, representante de Sauber en el paddock del Gran Circo.

Tres semanas atrás, Colapinto era tomado como una apuesta de riesgo en la F. 1. Dos carreras después, recibió un saludo de Mercedes en redes sociales: "Vamos Franco Colapinto, una estrella en ciernes", y se convirtió en un candidato para correr en 2025. •

### Puntos que valen dólares: el equipo factura con la tarea de Colapinto

La ubicación del pilarese en Bakú subió los premios que recibirá Williams a fin de año

#### Orlando Ríos PARA LA NACION

Además de aportar sus sponsors personales para financiar su participación en el equipo Williams de Fórmula 1, Franco Colapinto situó a la escudería de Grove (Inglaterra) en la octava posición entre los Constructores. Sus cuatro puntos obtenidos en Bakú, más los seis aportados por su compañero de equipo, el tailandés británico Alex Albon, permitieron al grupo liderado por James Vowles superar, hasta el momento, alequipo Alpine. Y con ello, mejorar en unos estimados 10 millones de dólares los premios que recibiría del propietario-organizador de la F.1al final del año.

Williams Racing pasó de 6 a 16 puntos en la clasificación de constructores superando a una muy disminuida escuadra Alpine (exRenault) que se queda con 13 puntos, mientras que Kick Sauber no tiene unidades. Por esa cosecha festejaron de manera ruidosa, con champagne cayendo la tarde en Bakú, los miembros del equipo: desde el GP de Estados Unidos de 2023, la escudería no conseguía un resultado comparable.

Clasificarse entre los mejores 10 de cada carrera suma puntos. Y estos se traducen en ingresos en dólares, necesarios para completar el presupuesto de gastos de explotación anual de las escuderías, limitado por reglamento a 135 millones de dólares. Aunque la distribución del dinero que Liberty Media, franquiciada del campeonato por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) es un secreto, se estima que cada posición ganada en el certamen vale a fin de año los 10 millones antes mencionados.

Colapinto reemplazó a partir del pasado GP de Italia al estadounidense Logan Sargeant, que se había accidentado en múltiples ocasiones y que en una temporada y media desde 2023 sólo había cosechado un punto, mientras Albon sumaba en 10 ocasiones. Dorilton Capital, empresa privada de inversiones con altos riesgos pero también de oportunidades, propietaria de esta escuadra histórica, le pide resultados a Vowles, que fue contratado para reemplazar a Jost Capito a principios de 2023 para revolucionar el trabajo y desarrollo. Se encontró con un equipo que tenía elementos técnicos obsoletos y que sufría para pagar sus cuentas.

Vowles, que era segundo de a bordo de Toto Wolf en Mercedes, aceptó el desafío siempre que le aprobasen un programa de inversiones en personal e infraestructura. Y eso se está llevando a cabo. La jugada "Colapinto", confiar en un piloto que sólo había corrido me-

### Otro joven que también da buenos dividendos: Bearman

No sólo Franco Colapinto se destaca por su frescura en la Fórmula I. Ollie Bearman, de 19 años, también da que hablar en la categoría. El piloto británico sumó puntos en las dos carreras en las que participó en 2024: el domingo último, con Haas –tiene la butaca asegurada para 2025–, finalizó 10° en Azerbaiyán, mientras que, en Arabia Saudita, el 9 de marzo, terminó 7° con Ferrari, equipo en el que reemplazó a Carlos Sainz Jr., por entonces con apendicitis.

dia temporada en Fórmula 2, el escalón anterior a la Fórmula 1, está saliendo mejor que lo previsible.

"Diez puntos es absolutamente fantástico, que excelente sensación. Y los primeros puntos para Franco (Colapinto) en su segundo gran premio es excepcional", comentó Vowles. En ese mismo posteo de Williams, subrayó: "Volvimos todo esto en realidad a partir de la actualización que hicimos en Zaandvoort, pasando por Monza y llegando hasta Bakú. Durante la carrera, Franco realizó un excelente trabajo, ubicándose unos pocos segundos atrás de Alex (Albon)".

Colapinto no solo se ha mostrado muy rápido superando en las pruebas de clasificación de Bakú al confiable y bien rodado Albon, sinoque, además, ha mantenido el ritmo y luchado de igual a igual en la carrera de Azerbaiyán con campeones como Fernando Alonso y Lewis Hamilton.

Yahídejó, listos para que sean recogidos, 10 millones de dólares, que podrían ser más si ély Albon siguen entrando también entre los primeros 10 de las pruebas clasificatorias, como sucedió el sábado pasado y sumando puntos los domingos para superar al equipo que les precede, Haas, que dispone de 13 puntos de ventaja. Así, Franco comienza a ayudar a que las cuentas le resulten aún mas interesantes a Dorilton. Se estima que, en 2020, compró Williams Grand Prix Engineering a la familia de Frank Williams en torno a los 200 millones de dólares. Lo hizo sabiendo que había una gran oportunidad porque, en 2021, entraba en vigencia la limitación de gastos de explotación en carrera para los equipos de la F.1.

Para el primer año, un tope 145 millones de dólares; para 2022, 140 millones y desde 2023 en 135 millones con un ajuste por inflación. Antes de este acuerdo, aceptado también por la FIA, los principales equipos gastaban de 300 a 400 millones de dólares anuales.

La serie televisiva sobre la Fórmula 1, "Drive to Survive", que ya está en su sexta temporada y la realización de tres grandes premios en Estados Unidos han decuplicado el interés por esta especialidad y sumado millones de jóvenes aficionados. Con ello se han multiplicado del aporte de los sponsors y los equipos modestos, como Williams, pasaron a valer entre 500 y 800 millones de dólares. •

LA NACION | MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### POLIDEPORTIVO » FÚTBOL Y TENIS

### De atrás para adelante, River buscará dar un paso firme en Chile

A partir de la seguridad en el fondo, visita a Colo Colo por los cuartos de la Libertadores

Juan Patricio Balbi Vignolo PARA LA NACION

De atrás para adelante. Así empezóa construir Marcelo Gallardo su nuevo River. Desde su firme postura en las primeras charlas con el presidente Jorge Brito para reforzar la línea de fondo, el entrenador entendió que el presente futbolístico del equipo necesitaba volver a ganar firmeza, solidez y garantías defensivas para empezar a volar de mitad de cancha para adelante. Y así pensó la serie contra Talleres en los octavos de final de la Copa Libertadores en las dos primeras semanas y media de trabajo con escaso margen de error. Ahora, a 43 días de su asunción y con los tres defensores que exigió como titulares, afrontará el gran desafío de volver a decir presente en Santiago de Chile frente a Colo-Colo.

Desde aquel 1-0 sobre Sarmiento en el Monumental del 28 de julio que marcó el final del ciclo de Martín Demichelis, hoy Paulo Díaz es el único jugador de la defensa que repetirá en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los tres componentes restantes fueron los refuerzos de calidad que pidió el Muñeco con una misión obligatoria: firmar y jugar. Así, Germán Pezzella llegó al mismo tiempo que Gallardo y fue titular desde el primer encuentro con Huracán (1-1). Mientras que los latera-

les también arribaron y saltaron a la cancha: Fabricio Bustos tuvo tres entrenamientos y debutó ante Talleres (1-0) en Córdoba en la ida de los octavos de final; mientras que Marcos Acuña también tuvo solo tres prácticas previas a su estreno frente a Newell's (0-0) el 25 de agosto en Núñez.

"Olé, olé, olé, olé... Huevo, Huevo", coreó el viernes pasado el Monumental cuando Acuña le dejó su lugar a Milton Casco a cinco minutos del final del juego. En el triunfo 4-1 ante Atlético Tucumán, el público reconoció al lateral izquierdo campeón del mundo y ese aplauso masivo, que también recibió Pezzella cuando fue reemplazado por Federico Gattoni a los 79 minutos, deja en claro que el hincha también veía que al plantel le faltaba un salto de jerarquía y experiencia en la última línea. Y esas variantes del Muñeco tienen su lógica: con el resultado ya consumado, buscó no exigir por de más al central de 33 años y al lateral de 32 tras la doble fecha de eliminatorias con la selección argentina.

"Tuvimos un poquito de dificultad con los futbolistas que estuvieron en la selección nacional por el viaje. En estas últimas 48 horas habían estado tocados con un cuadro gripal, pero se recuperaron bien por suerte y pudieron estar. Estábamos en una disyuntiva, pero los dos estuvieron con buena disponigaran", reconoció Gallardo, quien solamente guardó al chileno Díaz porque fue el único convocado que fue titular y completó los 180 minutos de ambos juegos con Chile. Dos semanas atrás, luego del empate 0-0 con Independiente

bilidad para iniciary decidí que ju-

empate 0-0 con Independiente, el entrenador ya había sido muy claro con su idea de lograr firmeza como base para construir. "Yo veo una mejoría. No hemos sufrido los partidos y eso se debe a que en estas semanas hemos armado una estructura sólida defensiva, que está bien y va a estar mejor. Pero ahora eso debe estar acompañado con las prestaciones futbolísticas del equipo. Debemos mejorar muchísimo", dijo Gallardo aquel domingo 1/9. "Cuando estás en competencia hay que detectar los problemas para atacarlos. Y así encontrar respuestas defensivas ante algunos episodios. Después, nosotros queremos ser un equipo con más fluidez, sin entrar en el caos de que todo es urgente. Yo soy cauto y soy optimista para encontrar vuelo futbolístico porque tengo jugadores para hacerlo. Ya construimos presencia, no nos van a pasar por arriba. Ahora vamos a crecer", agregó el DT. Tan solo 12 días después, su River jugó el mejor partido del semestre ante el escolta del campeonato.

A excepción de Paulo Díaz, quien suma 34 partidos en el año, tanto Bustos (5) como Pezzella (6) y Acuña (3) recién están afrontando sus primeros compromisos con una solvencia propia de lo que River fue a buscar por necesidad. Es más, el 'Huevo' recién tendrá su debut en Copa Libertadores con la camiseta millonaria este martes. Y aunque los cuatroya han dejadoen claro que tienen espalda suficiente parajugar con menos de un mes de trabajo en conjunto encima, ahora tendrán un enorme desafío por delante: Colo-Colo y Boca.

"Va a ser un partido y una serie muy cerrada, muy agresiva desde lo físico, pero con un rival que tiene buenos jugadores. Lo van a querer hacer sentir en este partido de local con su gente. Ellos no jugaron y van a estar un poco más frescos que nosotros, pero tenemos que afrontar esta seguidilla que nos toca. Estamos ubicados donde queremos estar. Nos toca jugar estos cuartos de final y el sábado el clásico con Boca. A mí me encanta, me gustan estos desafíos. Intentaremos llegar preparados de la mejor manera. No va a ser fácil, pero tenemos que trabajar con mensajes y objetivos claros, sin dejarnos trastornar desdeafuera", sentenció Gallardo. Con la mentalidad competitiva como bandera, pero con el convencimiento de construir de atrás hacia adelante. Primero, la solidez. Luego, el juego. •



Pezzella y Acuña, campeones del mundo para blindar a River RIVER



Colo Colo

B. Cortés; M. Isla, E. Amor, M. Falcón y E. Wiemberg; E. Pavez y Gil o Vidal; M. Bolados, C. Palacios y L. Cepeda; J. Correa.

Entrenador: J. Almirón

River (4-2-3-1)

F. Armani; F. Bustos, G. Pezzella, P. Díaz y M. Acuña; M. Kranevitter y S. Simón; M. Meza, I. Fernández y C. Echeverri; M. Borja.

Entrenador: M. Gallardo. Árbitro: R. Claus, de Brasil. Estadio: Colo Colo.



Sinner, con Badio (de negro) y el PF italiano Marco Panichi INSTAGRAM

### Sinner empieza otra etapa con un argentino a su lado

El santafesino Ulises Badio, exfisioterapeuta de Djokovic, se une al equipo del Nº 1 del mundo

El italiano Jannik Sinner, N° 1 del circuito tenístico, comienza una nueva etapa. Después de conquistar el último US Open en un contexto espinoso y poco convencional, sólo veinte días después de que el mundo del deporte se sacudiera por la noticia de doping (por clostebol, un esteroide anabólico) que no desencadenó en una suspensión, pero sí en drásticos cambios internos en su equipo, el líder del ATP Tour incorporó a un argentino a su grupo.

Nacidoen Santa Fe, criadoen Villa Carlos Paz, formado en la Universidad de Córdoba y perfeccionado en Nuevo México, Valencia y Roma, Ulises Badio se convirtió en el nuevo fisioterapeuta de Sinner. Reemplaza a Giacomo Naldi, el responsable-según la defensa de Sinner-de que la sustancia prohibida ingresara en el cuerpo del jugador en forma accidental. Según la versión oficial, el "traspaso" fue a través de las manos de Naldi, que se había colocado un producto para curar un corte en un meñique. Dicha crema cicatrizante, Trofodermin, comprada en una farmacia de Bolonia por el preparador físico Umberto Ferrara (también despedido), contiene clostebol.

En aquellos días de marzo en Indian Wells, Naldi le aplicó masajes (sin utilizar guantes) y le vendó los pies a Sinner. El tenista sufrió una afección cutánea, dermatitis psoriasiforme, en los pies y la espalda, que le provoca picazones y pequeños cortes al rascarse. Sinner y su equipo argumentaron que había sufrido una "contaminación transdérmica" a través del tratamiento que recibió del fisioterapeuta.

El cimbronazo llevó a Sinner a cambiar dos piezas muy importantes: al preparador físico y al fisioterapeuta. Y para esos lugares eligió a dos profesionales reconocidos en el tour, que trabajaron con Novak Djokovic: al PF italiano Marco Panichi y a Badio, que fue muy importante para Nole entre mayo de 2017 y diciembre de 2022. El argentino fue clave para que el serbio se recuperara de una lesión en el codo derecho que lo mantuvo varios meses inactivo. Los entrenadores de Sinner siguen siendo el italiano Simone Vagnozzi y el australiano Darren Cahill.

Badio nació en una familia trabajadora, con una madre (Isabel) ama de casa, un padre (Enrique) de origen italiano (turinés) y obrero de la construcción, y una hermana mayor (Lorena). Aplicado, a Ulises nunca le quedaban materias pendientes para el verano y aprovechaba de diciembre a marzo. Vivía en Villa Carlos Paz, cerca del balneario Playas de Oro. El río, los asados y el fernet, el cuarteto y el chamamé eran parte de su escenografía estival. Claro que cuando llegaba marzo se comprometía 100% con el estudio. Hizo la licenciatura en kinesiología y fisioterapia. "Cuando era chiquito le decía a mi madre que un día me iría para conocer el mundo y ella me respondía: 'Ulises, vos siempre soñando'. Mi padre, que volvía del trabajo con muchos dolores de columna, me decía: 'Hijo, te doy dos opciones para el futuro: o estudiás o estudiás'. Y así fue", le relató Badio a La Nacion en 2017.

"24 por 24. Ese es mi horario", era la máxima de Badio mientras acompañó a Djokovic. Estuvo en todos los detalles: no sólo en los ejercicios de rehabilitación, sino también en la planificación de las comidas y hasta en la preparación los batidos vitamínicos. El argentino también vivió un momento muy sensible y angustiante junto al máximo campeón de Grand Slams (con 24), en enero de 2022, cuando Nole fue deportado de Australia por no estar vacunado contra el coronavirus.

"Lo quiero como amigo, hemos logrado muchas cosas juntos. Espero verlo en el tour. Fue una pena que no pudiéramos continuar, fue una decisión de ambas partes. Quién sabe, tal vez volvamos a trabajar juntos", expresó Djokovic sobre Badio en enero de 2023, tras la finalización del vínculo.

"Bienvenidos al equipo Marco y Ulises", publicó Sinner ayer, cuando comenzaron a trabajar, en Montecarlo. Durante el domingo, el italiano estuvo en Bolonia alentando a sus compañeros de la Copa Davis durante la etapa de grupos de las Finales ante los Países Bajos. Su regreso al circuito será en Pekín, desde el 26 de este mes. •

### **CONTRATAPA** » FÚTBOL



La Champions League en manos habituales, las de Real Madrid, último campeón y máximo ganador, con 15 títulos

GETTY

### Champions ampliada. Más partidos, dinero y choques entre tanques

Hoy arranca un nuevo formato, con 36 equipos en una liga, previa a los habituales playoffs; temores por un calendario sobrecargado

Claudio Mauri LA NACION

La Champions League que se conoce desde 1992 no existe más. Después de más de 30 años, la competencia de clubes más importante y admirada de Europa transforma radicalmente su formato en la etapa inicial, hasta desembocar en los play-offs, a partir de los octavos de final, cuando retoma su esquema habitual, reconocible, hasta desembocar en lo ya frecuente: una única final en escenario ya designado (el 31 de mayo de 2025, en el Allianz Arena de Munich).

Más participantes, más partidos, más choques asegurados entre tanques del continente, más dinero. El gigantismo prueba sus límites. La UEFA reaccionó al intento secesionista en 2021 de varios grandes clubes, encabezados por Real Madrid, de crear una Superliga. El boicot se diluyó pronto ante la deserción del Big Six inglés (los dos Manchester, Liverpool, Arsenal, Chelsea y Tottenham) por presiones y amenazas de represalias de Boris Johnson, por entonces primer ministro británico; también había un agujero en la prescindencia de los dos poderosos alemanes, Bayern Munichy Borussia Dortmund, yen la calculada distancia que tomó el Paris Saint Germain de fondos gataries.

Desde hace tres años la UEFA viene cocinando el modelo que hoy verá la luz. Lo más novedoso es que

desaparece la etapa de grupos para pasar a una liga de 36 equipos (hasta el año pasado eran 32, distribuidos en ocho zonas). Una larga tabla de 36 nombres, una hipérbole que inclusive supera a las ocurrencias de la AFA, en la que cada conjunto enfrentará solo a ocho rivales (disputará dos encuentros más que con el sistema anterior). Otra particularidades que no habrá partido y revancha, sino que los ochocotejos son únicos y ante diferentes adversarios, cuatro de local y cuatro de visitante, de acuerdo con el sorteo realizado el 28 de agosto.

La cantidad de partidos aumentará de 125 a 189, y a los martes y miércoles, tradicionales días de programación, se agregan los jueves. "El primer objetivo de este nuevo formato es que no gane Real Madrid", bromeó Gianluigi Buffon, en referencia al último campeón y máximo ganador de la competencia, con 15 títulos, de los cuales cinco fueron en los últimos nueve años. El exarquero italiano fue uno de los invitados especiales de la UEFA a la jornada del sorteo, que tuvo una innovación propia de estos tiempos: los cruces surgieron por un algoritmo diseñado por la empresa británica AE Live, dejando de lado las bolas que se sacan manualmente de los copones.

Aunque no hay un todos contra todos, la cosecha de puntos de cada uno sí va a la tabla general. Y ahí se aplicarán los siguientes filtros: los ocho primeros avanzan direc-

tamente a los octavos de final (en caso de igualdad de puntos en un puesto, los criterios de desempate son diferencia de gol, goles a favor, goles de visitante, cantidad de triunfos, victorias devisitante). Los ubicados entre el 9° y el 24° puesto serán ordenados por la clasificación para medirse en los 16°5 de final a partido y revancha. Los ganadores avanzarán a octavos y los eliminados, al igual que los que finalizaron de la 25ª a la 36ª ubicación, salen de las copas europeas, ya no caen a la Europa League, como ocurría con los terceros de las

El fixture de la liga de 36 se extiende hasta el 29 de enero de 2025, cuando anteriormente la etapa de grupos se resolvía a mediados de diciembre. El gancho para los clubes es una mayor retribución económica: la UEFA incrementó los premios hasta un 25 por ciento, repartirá 2500 millones de euros y el campeón podrá embolsar 160 millones.

Este nuevo modelo hace sonar la alarma por los calendarios más sobrecargados, con el consecuente costo físico y de salud para los jugadores. La industria del fútbol, en su búsqueda de maximizar y optimizar recursos, atenta contra la calidad del producto. Más partidos, más desgaste, aumento de lesiones, riesgo de saturación mental. Carlo Ancelotti expuso sus reparos, un día antes del debut de Real Madrid, con Kylian Mbappé, ante

Stuttgart: "Estamos viendo qué se puede hacer ante un calendario que es demasiado exigente. Llega esta nueva Champions que no sé cómo va a salir. Puede ser más entretenida, pero por el momento el único dato que tenemos es que debemos jugar dos partidos más. Si los organismos que mandan no empiezan a pensar que los jugadores se lesionan porque juegan demasiado, tenemos un problema".

A la espera del impacto que tendrá este nuevo carrusel de encuentros, el enfoque futbolístico también debe readecuarse. Ya no hay más zona de la muerte, si bien cada equipo tiene siete rivales específicos para sumar a la bolsa general de la tabla. La primera fecha ya depara algunos choques fuertes, que bien podrían repetirse en los playoffs. Mañana, Manchester City recibirá al Inter de Lautaro Martínez, finalistas en 2023. Hoy, se enfrentan Milan-Liverpool, que entre ambos reúnen 13 Orejonas. En las sucesivas jornadas, otros cotejos destacados son Arsenal-PSG, Real Madrid-Borussia Dortmund (los últimos finalistas se enfrentarán el 22 de octubre), Barcelona-Bayern Munich, Real Madrid-Milan, Inter-Arsenal, PSG-Atlético de Madrid, Bayern Munich-PSG, Liverpool-Real Madrid, Juventus-Manchester City, PSG-Manchester City.

Emiliano "Dibu" Martínez fue decisivo para que Aston Villa volviera a la Champions después de 41 años. Es el salto que el arquero estaba esperando para su carrera en el nivel de club, después de ganar todo con el seleccionado. También lo que lo llevó a renovar contrato hasta 2029, al sentirse parte de un club con aspiraciones de pasar de la clase media a la alta del fútbol. Dibu tiene un remoto antecedente en la Champions, de la época en la que no le daban la oportunidad de consolidarse en Arsenal. Hace 10 años disputó dos encuentros en la etapa de grupos, con triunfos ante Anderlecht y Borussia Dortmund.

La Champions ampliada se pone en marcha, con envase nuevo para un contenidoque se vende como premium, mientras el cuerpo resista. •

### Sin oposición, Tapia seguirá en la AFA con Riquelme

Iniciará su tercer mandato y el ex N° 10 será vicepresidente

Como era de esperarse, no surgieron adversarios para Claudio "Chiqui" Tapia, que así será reelecto como presidente de la AFA para el período 2025-2029, con el apoyo indiscutido de los clubes del ascenso, las ligas del Interior y buena parte de los clubes de la Liga Profesional. Vencido ayer el plazo para la inscripción de listas con miras a las próximas elecciones de la entidad, previstas para el 17 de octubre veniero, la mayor novedad estará en los vicepresidentes: Juan Román Riquelme (Boca) e Ignacio Villarroel (River).

"Esta lista está conformada por los mejores dirigentes del fútbol argentino. Los nuevos integrantes tienen un gran compromiso de trabajo para que tengamos un fútbol mejor. El agradecimiento es total", destacó Tapia.

Con esta lista única, yel impacto de la presencia de Riquelme, el objetivo de quienes gobiernan el fútbol argentino es dar una imagen de unidad ante el poder político. En la AFA saben que cualquier muestra de discusión interna sería tomada como un signo de debilidad en la Casa Rosada. La pelea de fondo es por el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

A partir de ahora, la Dirección General le dará traslado a la Comisión Electoral y al Tribunal de Ética a los efectos de los exámenes de admisibilidad e idoneidad. •

### La guía de TV

### Fútbol

21.30 » Colo Colo vs. River. Los cuartos de final, partido de ida. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD) y Telefe (CV 10 - DTV 1123 HD)

CHAMPIONS LEAGUE

13.45 » Young Boys vs. Aston

Villa. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

13.45 Juventus vs. PSV. Fox Sports
(CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)

16 » Milan vs. Liverpool. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

16 » Bayern Munich vs.

Dinamo Zagreb. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)

16 » Real Madrid vs. Stuttgart.

Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)

21.30 » Fortaleza vs. Corinthians. Los cuartos de final, partido de ida. Dsports (610/1610 HD)

16 » Manchester United vs. Barnsley. Disney+

# espectáculos



Edición a cargo de Franco Varise www.lanacion.com/espectaculos 🚨 @LNespectaculos 🗗 Facebook.com/lanacion 💌 espectaculos@lanacion.com.ar

### Maria Callas, a 47 años de su partida: pasiones, desamores y decadencia de la gran diva

ÓPERA. Su evocación siempre vuelve a estar vigente; luego de su presentación en el Festival de Venecia, se espera el estreno de Maria, la película protagonizada por Angelina Jolie

#### Mauro Apicella LA NACION

"Si siempre estoy llegando". La frase troileana cabe a la mayoría de las grandes figuras. Esas que nunca murieron, que solo "salieron de gira". La famosa soprano

Maria Callas, que falleció hace 47

años (ayer se cumplió un nuevo

aniversario), siempre está llegan-

reediciones discográficas, con espectáculos holográficos o con pepresentó en el festival de Venecia Maria, película dedicada a su vida que protagoniza Angelina Jolie. Cuando arribe a las pantallas, Callas tendrá el privilegio póstumo (si acaso eso existe) de llegar a las generaciones que nunca la

do a ojos y oídos del público, con escucharon. ¿Fue y sigue siendo la mejor soprano del mundo? Qué pregunta más difícil de responlículas y series. Semanas atrás se der, sobre todo cuando el resultado es algo tan atravesado por la subjetividad. Por el gusto. La idea de mejor, en el mundo de la música clásica, podría establecerse en torno a parámetros técnicos. Es decir, con una evaluación de cuestiones formales del canto lírico.

Sinembargo, la voz que "más" nos conmueve es aquella que terminará siendo "la mejor" para cada oyente. Las cuestiones técnicas, por su puesto, ayudan a que esa emoción llegue a buen puerto. Sin duda, ambos elementos (la herramienta vocal y la herramienta emocional) de cada artista es la amalgama para el resultado final. Continúa página 2

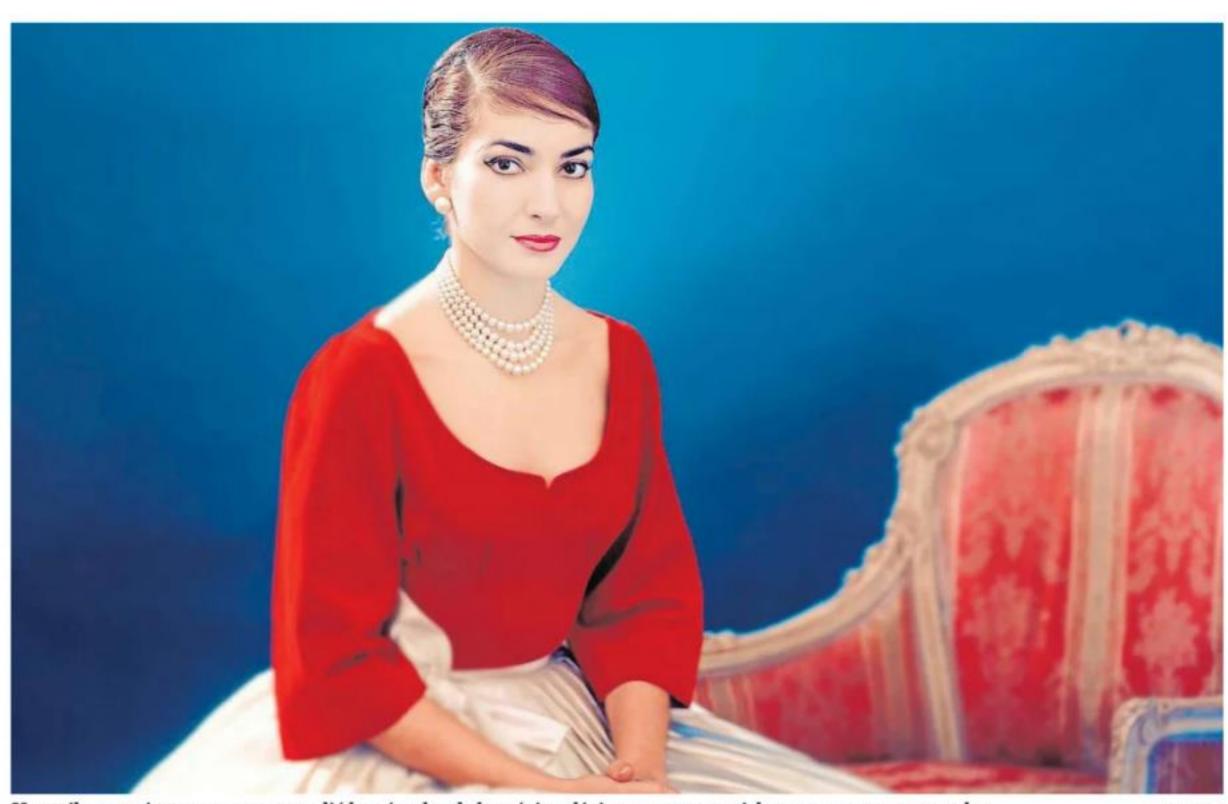

Un estilo y una imagen que trascendió los círculos de la música clásica para convertirla en una cantante popular

ARCHIVO

### Interrogantes por los números de la cadena nacional

RATING. Según estaba anunciado, en la noche del domingo el presidente Javier Milei dio inicio a una cadena nacional, que se extendió desde las 21 hasta las 21.50. En el horario establecido y de manera puntual, todas las señales de aire interrumpieron sus programaciones para emitir las imágenes desde el Congreso de la Nación y el discurso del Presidente, focalizado en el presupuesto 2025. Sin embargo, y por fuera de lo estrictamente político, fue notable el bajo nivel de rating que marcó la cadena nacional en la televisión abierta.

A pesar de que el mandatario eligió un horario central-el estreno del programa de Susana Giménez, por caso, fue postergado para el próximo domingo para no competir con el discurso presidencial-, la pérdida de audiencia en los primeros minutos fue notable. A las 21, apenas comenzó la transmisión. el encendido de la televisión abierta era de 14,5 por ciento. Cinco minutos más tarde, a las 21,05, el encendido de la televisión abierta bajó hasta 4,05 por ciento.

Para algunos canales, como elnueve, fue un "apagón". La medición de Ibope los marcó en cero. En el momento de menor encendido, el líder de audiencia fue Telefe, con 2,9 puntos de rating (nada para el prime time del canal de las pelotas). Entonces se produjo algo histórico: los siete canales de televisión abierta sumados (eltrece, Telefe, elnueve, TV Pública, América, Net TV y Bravo TV) apenas arañaron los 3,5 puntos de rating. Según la cuenta especializada Real Time Rating, el domingo tuvo el encendido más bajo en el prime time delaño. Después, con el correr de los minutos, el rating se recompuso. Telefe mantuvo el liderazgo al promediar 5,3 puntos. Continúa página 3

### Dónde ver las series ganadoras de los Emmy

STREAMING. Shogun, Hacks y El oso fueron las producciones más premiadas; clásicos y novedades para no perderse en casa

#### Martín Fernández Cruz PARA LA NACION

Anteanoche se entregaron los Premios Emmy en el Teatro Peacock de Los Ángeles, en una ceremonia con muchos récords alcanzados y perlitas para el recuerdo, en la que se impusieron Hacks y Shogun como mejor comedia y drama, respectivamente, pero la inclasificable El oso

fue la gran ganadora. A continuación, una guía de las protagonistas del Emmy y en qué plataformas streaming es posible descubrirlas.

### DRAMA/SHOGUN

18 premios: entre ellos, serie dramática; Anna Sawai (actriz dramática), Hiroyuki Sanada (actor dramático).

De qué se trata: la nueva versión

del clásico literario de James Clavell gira alrededor de un marinero que llega accidentalmente a Japón, para verse involucrado en una lucha entre feudos. En solo diez episodios, Shogun desarrolla una historia contundente, en un mapa marcado por carismáticos personajes que establecen inesperadas alianzas, en el marco de una guerra sin cuartel. Se confirmaron dos temporadas adi-

cionales para la ficción, aunque no hay más detalles disponibles por el momento, salvo que Hirovuki Sanada regresará para interpretar al shogun del título. Disponible en Disney+.

### THECROWN

1 premio: Elizabeth Debicki (actriz de reparto)

De qué se trata: dividida en dos

partes, la sexta temporada de esta saga real alcanzó varios de sus puntos más importantes. El adiós a Lady Di, el posible ocaso de la reina Isabel II y el posterior rol del rev Carlos III son las aristas con las que se despide esta ambiciosa producción, que se animó a correr el velo detrás de la hermética realeza británica. Disponible en Netflix. Continúa página 3

# Callas, una diva de la ópera que siempre inspiró un gran misterio

CLÁSICA. Existe el debate sobre si fue la mejor soprano de la historia, pero más allá de las cuestiones técnicas su vida se convirtió en una trama apasionante en sí misma; *Maria* es el título de una nueva película con la que regresa su figura



En sus años de gloria, acompañada por Nicola Rescigno

ARCHIVO

### Viene de tapa

El gusto está en la variedad. Para algunos, Callas se destacó con su sensibilidad y, por momentos, en la falta de dogmatismos vocales. Otros preferirán las voces de Joan Sutherland o Renata Tebaldi (dos por las que Callas nunca tuvo mucha simpatía). Mucho depende el carácter de estos personajes para que se sostenga la perdurabilidad en una memoria colectiva. Callas no solo fue famosa por su canto. Lo fue por la fuerza de su carácter, la debilidad y el empoderamiento ante un mundo patriarcal, que en su caso la puso (o ella misma eligió ese lugar) en contraste con hombres muy poderosos. También lo fue por el ocaso de su voz, luego de haber llegado a los puntos más elevados de la popularidad que se podía ostentar en la década del cincuenta y del sesenta del siglo pasado, en el mundo lírico.

La clave de la perdurabilidad de la prima donna, quizá, sea que Callas fue una diva dentro y fuera de ese mundo. Había nacido en Nueva York, tres meses después de que sus padres, Evangelía y George, llegaran a los Estados Unidos como inmigrantes, en agosto de 1923, a probar suerte en el nuevo mundo. Su apellido, Kalogeropulu, era demasiado complicado en esas tierras, por eso terminóadaptado el "Callas". Cuando sus padres se separaron, viajó con su madre y su hermana menor a Grecia. Allí estudió canto y debutó, con 19 años, en el Teatro Lírico

Nacional de Atenas, en la opereta Boccaccio.

Cuatro años después comenzó a demostrar los primeros signos de su gran personalidad: rechazó el ofrecimiento para cantar en dos producciones operísticas del MET, por no considerar que eran lo que en ese momento necesitaba. Su debut en escenarios prestigiosos de América fue con una puesta de *Turandot*, en 1947, en la Opera de Chicago.

### Recompensas y costos

Eltalento y el impetu en cada paso que dio tuvo sus recompensas y sus costos. Terminó sus días alejada de sufamilia. En varias oportunidades manifestó su enojo con su madre. Decía que no le demostraba afecto, que era exigente con su formación como cantante y que la criticaba por su peso. En la adultez, se distanció definitivamente por cuestiones económicas y lo que Callas definió como "sus chantajes".

Para finales de esa década, su carrera comenzaba a tomar vuelo. En 1949 cantó en el Teatro Colón de Buenos Aires y comenzaba su romance con el público italiano, ese que en una de las noches de su debut en la Scala de Milán la bautizó para siempre como La Divina.

En 1953, comienza a aparecer otra Callas. En apenas un año bajó 36 kilos. Y con ese cambio, comenzaron las especulaciones. Supuestas enfermedades, con la tenia (popularmente conocida como lombriz solitaria). Algunos creyeron que el cambio de

su voz tenía que ver con esos kilos que nunca volvió a recuperar, aunque nada de esto fuera probado de manera científica. De hecho, hasta principios de la década del sesenta, siguió cosechando éxitos.

"Cualquier cosa que haga nunca es lo suficientemente buena para mí. Soy muy perfeccionista, desafortunadamente", dijo en una entrevista luego de no cantar por ocho años

El detrás de escena de esta historia tuvo a dos hombres que no fueron simples actores de reparto en las decisiones de su vida artística. En 1949 se casó con el empresario italiano Giovanni Battista Meneghini, a quien dejó diez años después, por el magnate Aristóteles Onasis. También tuvo sus enamoramientos con los teatros líricos. No fue fácil su relación con las autoridades del MET, cuando quisieron contratarla para representar ciertos títulos. También es recordada una actuación en Milán, a la que llegó engripada, y terminó huyendo en la mitad de una función, por la puerta trasera. No quiso subir al escenario, pero fue obligada por los directivos del teatro. "Nadie puede sustituir a la Callas", dijeron.

Para principios de los sesenta, su romance con Onasis y su voz eran puestas bajo la lupa de los medios del corazón y del público más exigente de la ópera. De hecho, en una desus actuaciones, donde el público comenzó a chistar, poco conforme por su desempeño vocal, fue más inteligente y usó el texto de su personaje de Medea para interpelar a su audiencia. En vez de dirigirse al cantante que la acompañaba miró hacia la platea y dijo "¡Cruel!, Te lo he dado todo". Y fue así que la gente reaccionó de otra manera y la ovacionó.

Fue el talento, la experiencia y esa personalidad arrolladora la que la hizo reaccionar de ese modo. Aunque no duraría demasiado. En 1965 dejó los escenarios y recién regresó ochoaños después. En cuanto al problema de su voz, algunos especialistas lo atribuyeron a la dermatomiositis, enfermedad que le detectaron en 1975, aunque su diagnóstico no trascendió públicamente. Instalada en su departamento de París y retirada del trajín de las actuaciones que suelen tener las cantantes líricas de primer nivel, falleció por un ataque cardíaco, el 16 de septiembre de 1977. Como había tenido un intento de suicidio, siete años antes, por sobredosis de barbitúricos, se sospechó que su muerte no habría sido por una causa natural. Sin embargo, esa sospecha jamás pudo ser comprobada.

En 1973, Mike Wallace, encumbrado periodista del programa estadounidense 60 Minutes, viajó a

París para una entrevista que realizó con Callas. Una de sus preguntas estaba relacionada con lo temperamental del mundo de la ópera; la ira, los celos. Y ella respondió: "¿Alguna vez has abandonado tu trabajo? Estoy segura de que sí. Furioso, alguna vez. Si no te enojas, a veces, nunca obtendrás los resultados buscados. Para las actuaciones, si realmente no me enojara y ellos [el resto del equipo] no tuvieran miedo, no trabajarían más de lo necesario. Tendría que azotarlos con mis enojos. Si no lo hiciera para que trabajen el doble de duro, nunca podríamos preparar una ópera en tres o cuatro días, como yo lo hago".

¿Y, por qué lleva ocho años sin cantar en vivo?, inquirió el periodista. "Algunas de las razones son que necesitaba un descanso. También necesitaba distanciarme porque de vez en cuando creo que un artista se siente distante. Necesita tomar su distancia. Y los años pasan tan rápido".

En ese momento salía de su letargo y recorría su vida dentro y fuera de los teatros líricos, a partir de estas reflexiones. Alguna vez dijo que necesitaba que la empujaran constantemente porque era una especie de pesimista por naturaleza. "Cualquier cosa que haga nunca es lo suficientemente buena para mí. Soy muy perfeccionista, desafortunadamente".

Aun así, su carrera había sido todo lo exitosa que había podido imaginar. Y mucho más. Era en su vida privada donde encontraba algunas cuentas pendientes. A los 50 (apenas un par de años antes de su temprana muerte) estaba sola, pero no se sentía sola. Sin embargo, admitía haber sido desafortunada en el amor. "Me hice demasiado famosa para mi propio bien. Y, tal vez, también haya puesto a los hombres en un pedestal. A mi marido, por ejemplo. Pero creo que él amaba lo que yo representaba. Fui desafortunada en ese sentido. No hay muchos hombres que puedan estar cerca de mí. Podría ser un inconveniente ser famoso. Pero tampoco es que esté buscando nada. Estoy en paz conmigo misma".

Su historia renace cada vez que alguien decide ponerla en un escenario o en la pantalla. En 2002 Franco Zeffirelli estrenó la película Callas Forever y se espera que en algunos meses tenga estreno comercial, en cine o en plataformas, Maria, la versión de los últimos años de la soprano, que Angelina Jolie protagonizó, a las órdenes del director chileno Pablo Larraín. Siete meses de preparación vocal le habría demandado a Jolie para encarnar este personaje.

Mientras tanto, en distintas partes del mundo el nombre de La Divina se vuelve a escuchar. Generalmente, son fragmentos de su historia los que llegan a los escenarios. A 100 años del nacimiento de la diva se estrenó en Buenos Aires María, es Callas, obra protagonizada por Natalia Cociuffo. Hace algo más de un lustro, en Italia, se presentó María Callas Master Class, inspirada en los años en los que la cantante, prácticamente retirada de la escena, compartía sus conocimientos en la escuela Juilliard de Nueva York. Además, giró por el mundo un espectáculo holográfico que revivió las grandes interpretaciones de la soprano.

LA NACION | MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Shogun, en una nueva versión del clásico literario de James Clavell,

#### DISNEY+

### Dónde ver las premiadas Shogun, El oso y Bebé Reno

**STREAMING.** En qué plataformas están y de qué se tratan las series más exitosas del año de 2023, galardonadas en los últimos Emmy

#### Viene de tapa THE MORNING SHOW

3 premios: Billy Crudup (actor de reparto), maquillaje y peluquería

De qué se trata: el drama protagonizado por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston continúa firme como uno de los títulos más atractivos de Apple TV+. Con una premisa que gira alrededor de un noticiero matutino, y los enfrentamientos que surgen en el marco de un espacio altamente competitivo, The Morning Show es una de las propuestas más originales de la televisión actual, que se apoya no solo en sus guiones, sino también en el enorme talento de un elenco que fue ampliamente reconocido en esta edición de los Emmy. Disponible en Apple TV+.

### SLOWHORSES

1 premio: guion de serie dramática.

De qué se trata: En la piel de Jackson Lamb, un agente de inteligencia tan brillante como desaliñado, el actor Gary Oldman encontró un personaje enorme, que le permite desplegar su versatilidad. Slow Horses es una ficción de espionaje clásica, estructurada a partir de distintos casos y el consecuente trabajo de un grupo de agentes por descubrir la trama oculta detrás de toda clase de ataques de distinta naturaleza. Y el ingenio del protagonista, y su naturaleza descontracturada, le permite a esta serie trepar un escalón por arriba de la infinidad de títulos similares que surgieron durante las últimas décadas. Disponible en Apple TV+.

### COMEDIA/EL OSO

Il premios: Liza Colón-Zayas (actriz de reparto); Jeremy Allen White (actor de comedia), Ebon Moss-Barach (actor de reparto), actores invitados (Jamie Lee Curtis y Jon Bernthal), fotografía, edición, casting y dirección de drama.

De qué se trata: Desde su estreno en 2022, El oso se erigió como una de las propuestas favoritas del público y la crítica especializada. Esta ficción culinaria, sobre un prestigioso chef que termina dedicándose a reflotar el caído local gastronómico de su fallecido her-

mano, es un drama que sabe ser ligero sin por eso, perder densidad. Quizá por ese motivo es que desde los Emmy insisten con que El oso es una comedia, pero nada más alejado de la realidad. Este relato sobre pérdidas, y sobre la necesidad por continuar un camino heredado, una vez más, amenaza con llevarse los mayores premios de la noche, reafirmándose como una de las series más importantes de la actualidad. Disponible en Disney+.

#### ONLY MURDERS IN THE BUILDING

4 premios: diseño de producción, música original, canción y comedia en formato corto.

De qué se trata: Alcanza con leer los nombres nominados, para comprender por qué Only Murders in the Building es una comedia de peso propio, que intenta escapar a las fórmulas tradicionales. A partir de un disparador muy sencillo, la obsesión de un trío de vecinos con delitos cometidos en un caserón neoyorquino, el Arconia, esta ficción despliega una serie de ingeniosas tramas, lideradas por nombres consagrados del calibre de Steve Martin o Selena Gomez (sin mencionar la incorporación de leyendas como Meryl Streep). Only Murders in the Building es un verdadero fenómeno en los Estados Unidos, que sorpresivamente en otros países aún no tiene la popularidad que merece. Disponible en Disney+.

#### CURB YOUR ENTHUSIASM

2 nominaciones: Serie de comedia, Larry David (actor protagónico)

De qué se trata: Tenía solo dos nominaciones y no ganó ninguna, pero eso no importa tanto, porque la última temporada de esta mítica comedia demostró que la calidad importa más que la cantidad. Larry David, cocreador de Seinfeld y el último comediante vivo de una vieja escuela salvaje, esquiva con acidez cualquier tipo de corrección política para despedirse con una última temporada superlativa. David le dijo adiós a su serie sin dejar de proponer reglas propias y siendo fiel a su vocación iconoclasta. Disponible en Max.

#### MINISERIE/BEBÉ RENO

6 premios: entre ellos miniserie; Jessica Gunning (actriz de reparto), Richard Gadd (actor protagónico)

De qué se trata: a comienzos de 2024, Bebé reno se convirtió en la serie que todos querían ver. Gadd escribió y protagonizó esta miniserie, que gira alrededor de una mujer que se obsesiona de manera enfermiza con él, dando inicio a una dinámica emocional tóxica, en la que comienzan a borrarse los límites entre víctima y victimario. El éxito de esta miniserie fue rotundo, hasta el punto de instalar el concepto de "bebé reno" en el vocabulario popular. **Disponible en Netflix.** 

### TRUE DETECTIVE: TIERRA NOCTURNA

1 premio: Jodie Foster (actriz protagónica).

De qué se trata: La pesada mochila que carga True Detective es estar a la altura de su primera temporada, por lejos, la mejor de todas. De ese modo, el segundo y el tercer año se revelaron como sombras menos inspiradas de esa tanda inicial de capítulos. Y luego de un extenso paréntesis, la antología policial regresó con un planteo renovado, pero siempre respetando ese esquema que parte de un salvaje crimen sin razón aparente. Jodie Foster logró una enorme interpretación, en el marco de una atrapante investigación ambientada en Alaska. Disponible en Max.

### RIPLEY

4 premios: dirección, fotografía, edición de sonido y efectos especiales en una miniserie o película.

Dequésetrata: quizá la mejorficción de Netflix en lo que va de 2024, es este policial basado en el clásico personaje literario de Patricia Highsmith. Ripley es un elegante relato delictivo, con una soberbia puesta en escena. Los paisajes de Italia se convierten en el telón de fondo para un feroz crimen, en el que juega un papel decisivo el carismático Ripley. En un mundojusto, Andrew Scott debería haberse llevado el Emmy con total comodidad, por su trabajo en esta miniserie, que es de visión obligatoria. Disponible en Netflix. •

### La cadena nacional no restó ni sumó rating el domingo

TV. Los números indican que las audiencias cambiaron del aire al cable

#### Viene de tapa

La cadena nacional en la televisión abierta, en promedio, sumados todos los canales, midió 11,7 puntos. Acá es relevante tener en cuenta que la misma medición, el domingo anterior, con la programación habitual, superaba los 18 puntos de rating. Hay siete puntos que eligieron no ver la presentación del presidente Milei. Y que los ciclos emitidos en la franja previa al discurso sumaban bastante más: 15 puntos.

En las señales de noticias del cable se vio un fenómeno inverso: tuvieron un aumento significativo de audiencia. El rating promedio de la cadena nacional, sumadas las 7 señales de noticias (LN+, TN, C5N, A24, Crónica, Canal 26 e IP), fue de 15,16 puntos.

El líder, entre las 21 y las 22 horas, fue LN+, que promedió 5,17 puntos. Lo siguieron TN con 4,64 y C5N con 2,65.

Para tener real dimensión de lo sucedido en materia de rating con el discurso del presidente Javier Milei, basta con comparar las mediciones del mismo horario en el domingo anterior.

Eldomingo 8 de septiembre, entre las 21 y las 21.55, toda la televisión abierta promedió 18 puntos de rating y los canales de noticias sumaron otros 9 puntos. El total informado por Ibope, sumadas las 14 señales, fue de 27,64 puntos de rating.

Curiosamente anteayer, domingo 15 de septiembre, en el mismo horario, entre las 14 señales (abierta y cable), la cadena nacional midió 27,81 puntos de rating. Prácticamente lo mismo. Lo que cambió fue la distribución del público: 11,7 puntos vinieron de la televisión abierta y los 16,11 restantes llegaron por las señales de noticias. Se invirtió la ecuación.

Con la presentación del presupuesto 2025 ante el Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei no perdió audiencia en televisión. Tampoco sumó. En su cuenta de X replica publicaciones de seguidores que dicen que lo vieron 1,4 millones de personas a través de YouTube, lo que serían otros 17 puntos de rating televisivos. Debajo de las cifras aparece "Fuente: Ibope". Sin embargo, consultado por LA NACION, representantes de Ibope reconocieron el rating de la televisión, pero negaron la cifra relacionada con YouTube. Sin vueltas, dijeron que no tenía que ver con las mediciones de Ibope.

Al término de la alocución del Presidente, el público regresó a la televisión abierta: Telefe, habitual ganador de los domingos, para Escape perfecto, que midió 8,5 puntos según cifras definitivas de Ibope, seguido por Survivor, con 8,3 puntos. En su rival el trece, El mundo del espectáculo marcó 4,9 puntos entre las 21.55 y las 23.52, todas cifras de audiencia por encima de la cadena nacional. •

### MINUTO A MINUTO

Qué esta pasando en la radio y en la televisión

Pablo Montagna-PARA LA NACION

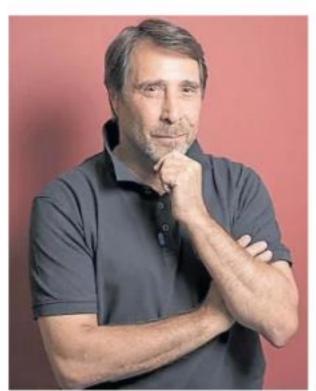

Eduardo Feinmann

#### RADIO

### Mitre sigue liderando la primera mañana

Se conocieron las nuevas mediciones de audiencia de agosto y Radio
Mitre AM 790 sigue siendo la emisora más escuchada del país, con un
32,9 % del encendido. Las mañanas
de la AM del Grupo Clarín se imponen de lunes a viernes de 6 a 10 con
38,4 puntos de share, con Eduardo
Feinmann a la cabeza de Alguien tiene que decirlo. Mientras que Lanata
sin filtro, que desde hace tres meses
conduce Jessica Bossi, cerrócon 34,8
puntos del share. Por la ausencia de
Lanata, el ciclo bajó sus mediciones
en los últimos dos meses. •

### PROGRAMA

### Brunch de domingo llega a Splendid

Desde septiembre, Radio Splendid AM 990 puso al aire los domingos de 10 a 12 Brunch de domingo, un nuevo espacio para la actualidad y el espectáculo. El mismo cuenta con la conducción de Martín Picón, Lionel Paredes y Luciano Rodofili. Brunch se distingue por ofrecer una mezcla equilibrada entre un repaso informal de los acontecimientos más relevantes de la semana y entrevistas exclusivas. •

### DEBUT

### Viviana Canosa largó los sábados por Rivadavia

Luego de develar el "misterio" de que Viviana Canosa será parte del staff de Radio Rivadavia AM 630, la conductora se hizo cargo del segmento de los sábados de 8 a ll con #Viviana630. Canosa esta acompañada por Francisco Martínez González, Juan Manuel Dragani y Javier Garcia La llegada de Canosa no implicó que ningún envío de la radio se haya levantado, sino que solamente se reacomodaron los horarios de todos los otros programas. •

El tiempo para la ciudad

Fuente: SMN y Observatorio Naval

www.lanacion.com.ar/tiempo



Algo fresco Sol a través de algunas nubes altas

Mañana mín. 17° | máx. 22°





Se pone 18.47

Luna Sale 18.27 **Se pone** 6.35 Nueva 2/10 Creciente 11/9

O Llena 17/9 Menguante 24/9

SANTORAL Sagrados estigmas de San Francisco de Asis | UN DÍA COMO HOY En 1869, finaliza el primer censo nacional argentino, durante la presidencia de Sarmiento. | HOY ES EL DÍA del Profesor en la Argentina.

#### Nunca cuatro

Dibuje un círculo o una cruz en cada casilla vacía, de modo que nunca aparezcan cuatro círculos o cuatro cruces consecutivas en una misma fila, ni en una columna ni en una diagonal

| 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Х | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Ö |
| 0 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |   | O |
| 0 | Х | X | 0 | Х | х | Х | 0 | X |
| 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | X |
| Х | Х | 0 | Х | Х | X | 0 | Х | C |
| Х | 0 | 0 | Х | Х | 0 | Х | 0 | X |
| 0 | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х |   | X |
| Х |   | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | C |
| Х | Х | X |   | 0 | X | 0 | X | C |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

| 0  | X | 0 |   | 0 |   | X | X | X |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0  |   | 0 | 0 |   | X | 0 |   | X |
|    |   |   |   | Х |   |   | Х |   |
| ХО | Х |   | Х |   |   |   | X |   |
|    | X |   |   | Х | X |   | Х |   |
| X  |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
| X  | 0 | Х |   |   |   |   | Х | 0 |
| 0  |   |   | 0 |   | 0 |   |   | 0 |
| 0  |   |   | 0 |   | 0 | 0 | Х |   |
| Χ  |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 |

© Ediciones de Mente

### Humor petiso Por Diego Parés

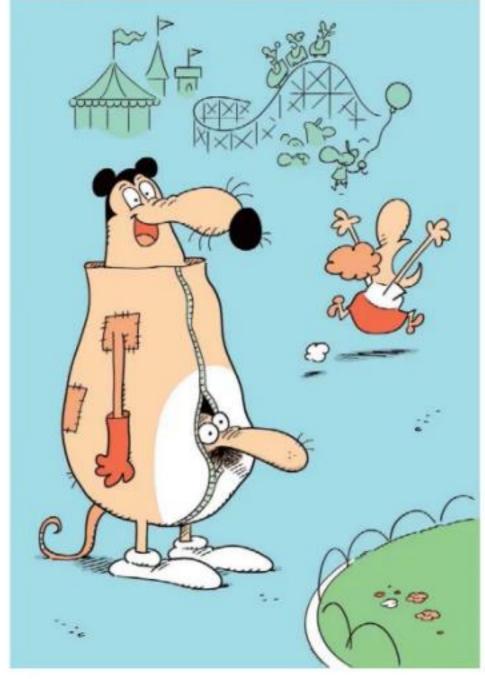

Hablo sola Por Alejandra Lunik



#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre

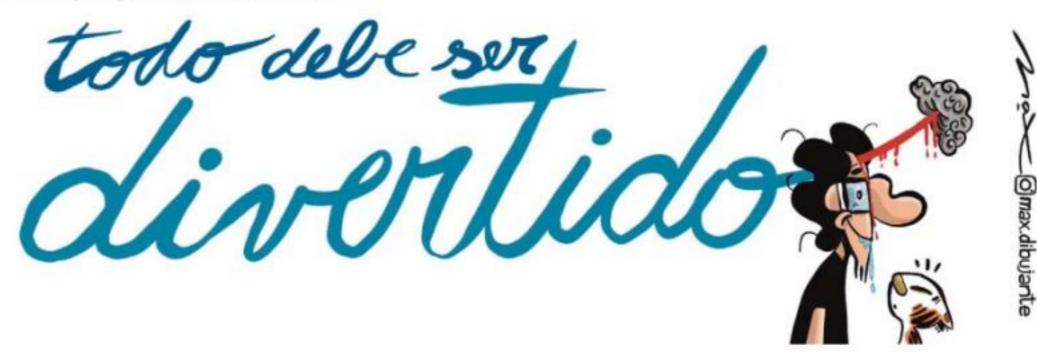

Macanudo Por Liniers\*

